

Derrota que duele

Boca, con varios suplentes, perdió ante Fortaleza, en Brasil. Fue 4-2 por la Sudamericana. P.42



Manzur, testigo El ex gobernador

El ex gobernador tucumano comprometió a Alperovich en su juicio por abuso.p.40

Viernes 26 de abril de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.163, PRECIO: \$1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

### El Gobierno avanza con Ganancias y cede ante los gremios y en privatizaciones

También acordó con la oposición subir el piso de Bienes Personales, un blanqueo y una moratoria.

La oposición le hizo varios pedidos al oficialismo y los proyectos de reformas lograron dictamen. El lunes se tratará en Diputados el paquete de leyes que ya fue rechazado en el verano en la Cámara baja y que el Gobierno volvió a impulsar en acuerdo con los gobernadores. La Ley Bases contendrá sólo 16 artículos de cambios laborales, que incluirán el alargamiento del período de prueba a 6 meses, un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones y la eliminación de multas por contratar en negro. En el paquete impositivo se incluye el regreso a Ganancias de unos 800 mil trabajadores, la suba del techo para que los autónomos puedan volver a ser monotributistas y rebajas por adelantar pagos por Bienes Personales. P.3



A punta de pistola en una pizzería de Boedo

El salón de México al 3400 estaba en la hora pico cuando cuatro delincuentes armados desataron el terror. Amenazando con sus armas a todos los clientes, les robaron teléfonos, dinero y bienes personales. También, la recaudación del local. Y golpearon a algunos de los clientes. Consumaron el golpe en poco más de un minuto y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Huyeron en auto antes de la llegada de la Policía. P.38

### Aceleran la negociación por los fondos para universidades

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunirá el lunes con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. Analizarán el presupuesto que necesita la universidad más importante del país para funcionar y pagar los sueldos de sus docentes. Esa reunión se aceleró tras la marcha multitudinaria, el martes, en las principales ciudades del país en rechazo a la política universitaria del Gobierno. La Casa Rosada acusó el golpe y comenzó a modificar las posiciones críticas sobre el tema que venían reflejando sus principales funcionarios desde que comenzó la gestión de Milei. P.8

# El Central espera menos inflación y por eso volvió a bajar las tasas

El BCRA las recortó del 70% al 60% anual porque está convencido de que los precios seguirán desacelerando en los próximos meses. Eso, además, le permite pagar cerca de 278 mil millones de pesos menos al mes a los bancos por los intereses de los pases pasivos y reducir así la emisión. Los bancos y las billeteras digitales pagarán menos por los depósitos. P.16

### Virulento ataque a Milei en la apertura de la Feria del Libro

En un exabrupto, Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación que organiza la muestra, dijo que no podrían garantizarle la seguridad al Presidente cuando asista a la Feria el 12 de mayo para la presentación de su libro y que el operativo correrá "por su exclusiva cuenta". Calificó la gestión de Milei como "un ataque despiadado a la cultura". La escritora Liliana Heker cuestionó la falta de financiamiento oficial a la cultura. P.32

Sumario CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### La marcha universitaria ya generó un cambio





Ignacio Miri imiri@clarin.com



n diciembre de 2020, Horacio Rodríguez Larreta hizo aprobar un impuesto a los intereses de Leliqs y pases entre bancos para reemplazar los giros que Alberto Fernández le había retirado tres meses antes para dárselos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. La Ciudad terminó haciendo negocio con el cambio: esa transferencia desde el sector financiero le dio mes a mes más plata que la que recibía antes.

Esa ventaja se terminará el mes próximo, porque será la primera vez que la Ciudad recaudará menos con el impuesto a las transacciones de Leligs que el monto que habría recibido si Fernández no hubiera recortado los fondos que envía la Nación para la Policía porteña.

Ahora, la recaudación se achicó por la disminución de la tasa de las Leligs y porque su volumen se redujo. A esa mala noticia se le suma otra novedad que trajo la

recesión: la Ciudad recauda menos por Ingresos Brutos -su gran caja- porque la actividad económica viene en picada.

La salida natural de ese laberinto que tendrá frente a sus ojos Jorge Macri sería que el Gobierno nacional comience a pagar la restitución de los fondos para la Policía, tal como ordenó la Corte Suprema. Pero eso no va a pasar en 2024. El ministro de Economía Luis Caputo ya le avisó al Gobierno porteño que no pagará nada, y, por lo que se sabe, en la Corte no hay una mayoría de jueces dispuestos a embargar las cuentas a la Nación y obligar así a que se cumpla su fallo.

La encerrona en la que quedará Macri aparece, por motivos diferentes, en otras provincias cuyos gobernadores tienen ganas de pararse cerca de Javier Milei. En los próximos meses la economía les traerá malas noticias a todos ellos. También habrá escasez en las provincias gobernadas por el peronismo más opositor, por supuesto. Pero en ese caso, su situación frente a la Casa Rosada no se verá afectada por una novedad que, combinada con la desventura económica, puede cambiar el futuro próximo del oficialismo. Esa novedad fue la marcha en defensa de la universi-

### Los sectores de la oposición dialoguista ganaron peso en la negociación.

#### dad pública.

La enorme multitud que salió en las principales ciudades del país a manifestarse en contra del recorte presupuestario y de la retórica del Presidente y sus ministros contra una institución que, incluso maltrecha, sigue siendo respetada y defendida por los argentinos fue observada en detalle por toda la política. No hay indicios de que la marcha pueda afectar la imagen

presidencial en lo inmediato, pero sí se puede pensar en que obligará a los opositores, sobre todo a los opositores dialoguistas, a hacer cálculos diferentes.

Hasta ahora, buena parte del PRO, el radicalismo y de los partidos provinciales se movían prestando atención a los costos que podría acarrearles un enfrentamiento directo con el político más valorado en las encuestas. Pero ahora, esos mismos dirigentes pudieron comprobar que esa aprobación tiene límites, y que uno de ellos es el aprecio popular por la educación pública.

Con este escenario, es esperable que los opositores dialoguistas ganen más peso en las negociaciones con el Gobierno. Los cambios a la Ley Bases y al paquete fiscal de las últimas horas son ejemplos de esa situación. Luego de cuatro meses en la Casa Rosada, el Presidente necesita que salga al menos una de las leyes que propuso.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Yao Cabrera Influencer.

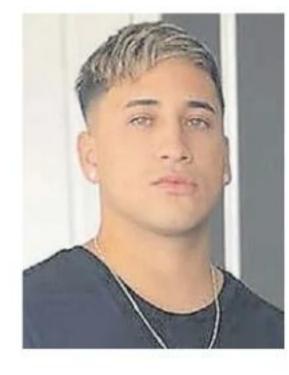

Duro fallo

Fue condenado a cuatro años de prisión por un caso de trata de personas. Así lo decidió el Tribunal Oral N° 3 de San Martín, que además obligó al youtuber uruguayo a pagar un millonario monto como reparación. Lo acusan de reducción a la servidumbre en 2020 y deberá resarcir a la víctima. Sociedad





Complicado

La Corte Suprema decidirá si es constitucional la reelección indefinida de la que goza en Formosa, provincia a la que gobierna desde hace 8 períodos. El Tribunal le acaba de pedir el descargo a la provincia, para lo cual le otorgó 60 días, y después decidirá si es el último mandato de Insfrán o no. El País

Julián Alvarez Futbolista argentino.





#### Volvió al gol

El delantero campeón del mundo logró terminar con una sequía de ocho partidos sin anotar, y sumó un tanto en la goleada por 4-0 frente al Brighton. El equipo del Pep Guardiola quedó a un punto del Arsenal, que puntea la Premier League pero el City tiene un partido menos así que todo depende del equipo. Deportes

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

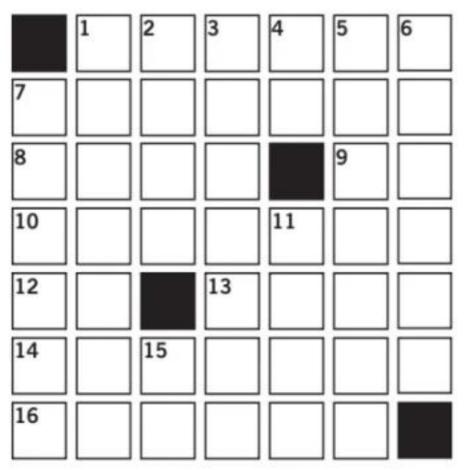

#### Horizontales

1. Que tiene muchas ramas. 7. Compendies un texto. 8. Del color del cielo sin nubes. 9. Interjección que, usada en forma repetida, denota burla. 10. Preparemos la carne con sal para que se conserve más tiempo. 12. Prefijo negativo, antes de b o p. 13. Grado de coloración. 14. Ciudad de Italia. 16. Diminutas en su especie.

#### Verticales

 Exudan. 2. Hijo de Sem. 3. Tela gruesa, suave y afelpada, de algodón o lana. 4. Mantra sagrado del hinduismo. 5. Nacidos en Sajonia. 6. Oseos. 7. Dramaturgo francés autor de Andrómaca. 11. Coloquialmente, resulta agradable o estupendo. 15. (De pe a -) Coloquialmente, desde el principio al fin.

Horizontales: 1. Ramoso. 7. Resumas. 8. Azul. 9. Jo. 10. Curemos. 12. Im-. 13. Tono. 14. Nápoles. 16. Enanas.

Verticales: 1. Rezuman. 2. Asur. 3. Muletón. 4. Om. Sajones. 6. Ososos. 7. Racine. 11. Mola. 15. Pa.

Tema Del Día CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### Negociaciones en el Congreso



Momento de distensión. Los diputados libertarios Nicolás Mayoraz, José Luis Espert, Santiago Santurio y Gabriel Bornoroni, ayer durante el plenario de comisiones. FEDERICO LÓPEZ CLARO

### Diputados: tras hacer más concesiones, el Gobierno logró sacar dictamen de la Ley Bases para aprobarla el martes

Aceptó acotar la reforma laboral y debió sacar al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar. También pudo avanzar con el paquete fiscal, que repone el impuesto a las Ganancias.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Con el apoyo de los bloques dialoguistas y tras más concesiones, el Gobierno dio el primer paso para la aprobación de la Ley Bases y pese a las renovadas críticas de Javier Milei contra el Congreso obtuvo el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de Diputados. Así, la norma quedó habilitada para ser tratada en el recinto.

La propuesta de mayoría obtuvo 61 firmas con el apoyo de La Libertad Avanza y del PRO, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal firmaron en disidencia por varias diferencias. Dos radicales alineados no firmaron el dictamen.

En tanto, la Coalición Cívica, que

de Miguel Pichetto, firmó su propio dictamen por diferencias en la delegación de facultades y el programa de incentivo de inversiones RIGI. Mientras que la socialista Mónica Fein y Margarita Stolbizer presentaron su propio despacho.

Por su parte, Unión por la Patria también fue con su propio dictamen de rechazo al proyecto del oficialismo, la igual que el Frente de Izquierda.

Para alcanzar el dictamen, el oficialismo tuvo que retroceder con su reforma laboral de 60 artículos que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23 para aplacar, al menos en forma momentánea, la tensión con la oposición dialoguista que busca esquivar las chicanas del Presidente para darle las leyes que reclama para su plan de Gobierno.

Y durante el debate de la pro-

accedió a no privatizar el Banco Nación, un pedido que también le habían hecho desde la oposición. De esta manera, el plan de venta del Presidente pasó de 41 empresas a 11, y sólo 4 quedaron habilitadas para su venta total (Ver página 4).

La puja se da en un contexto tenso. El Presidente sigue con las descalificaciones al Congreso. El miércoles en la gala de la Fundación Libertad dijo que no le hace falta el parlamento para cumplir las metas: "Ma', tiren la Ley Bases".

Durante el plenario de las comisiones, el oficialismo y la oposición dejaron al descubierto sus propias diferencias antes de que la Ley Bases y el paquete fiscal (Ver página 6) lleguen al recinto.

Por ahora, lo concreto es que el Gobierno tiene el dictamen de mayoría y convocó a una sesión espeforma parte del bloque que presi- puesta en comisión, el oficialismo cial para el próximo lunes, a las 11, el Gobierno hizo concesiones y se la media sanción. ■

una reunión que promete ser maratónica y que se cerrará el martes.

Durante el plenario se acordó que tanto la UCR, como Hacemos e Innovación buscarán en el recinto la reincorporación del capítulo del tabaco. La salteña Pamela Calletti (Innovación) dijo a Clarín que "el PRO y La Libertad Avanza tendrán que explicar por qué bancan el ajuste sobre la gente al renunciar a cobrar impuestos a las tabacaleras perjudicando a las provincias tabacaleras, los productores, el fondo especial del tabaco y en definitiva a todos porque es coparticipable". La oposición no quiere quedar pegada a las presiones del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y beneficiado por la legislación actual.

Esta diferencia no es la única que podría llegar al recinto. Pese a que acordó una versión más light de la reforma laboral, en la UCR hay sectores que quieren insistir con el articulado que tiene como focos los gremios, algo que fue dejado para incluir en otro proyecto. En principio, el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron que el período de prueba tendrá una extensión de 6 meses, se incluye una opción del fondo de cese laboral por convenio y se eliminan las multas por empleo no registrado. La bancada de Pichetto quiere eliminar el artículo que castiga los bloqueos sindicales a las empresas.

El Gobierno también retrocedió con su intento de disolver o intervenir organismos como el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el Incucai, Enacom, entre otros. La percepción es que esta vez el oficialismo se encamina a llevarTema Del Día CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### Negociaciones en el Congreso

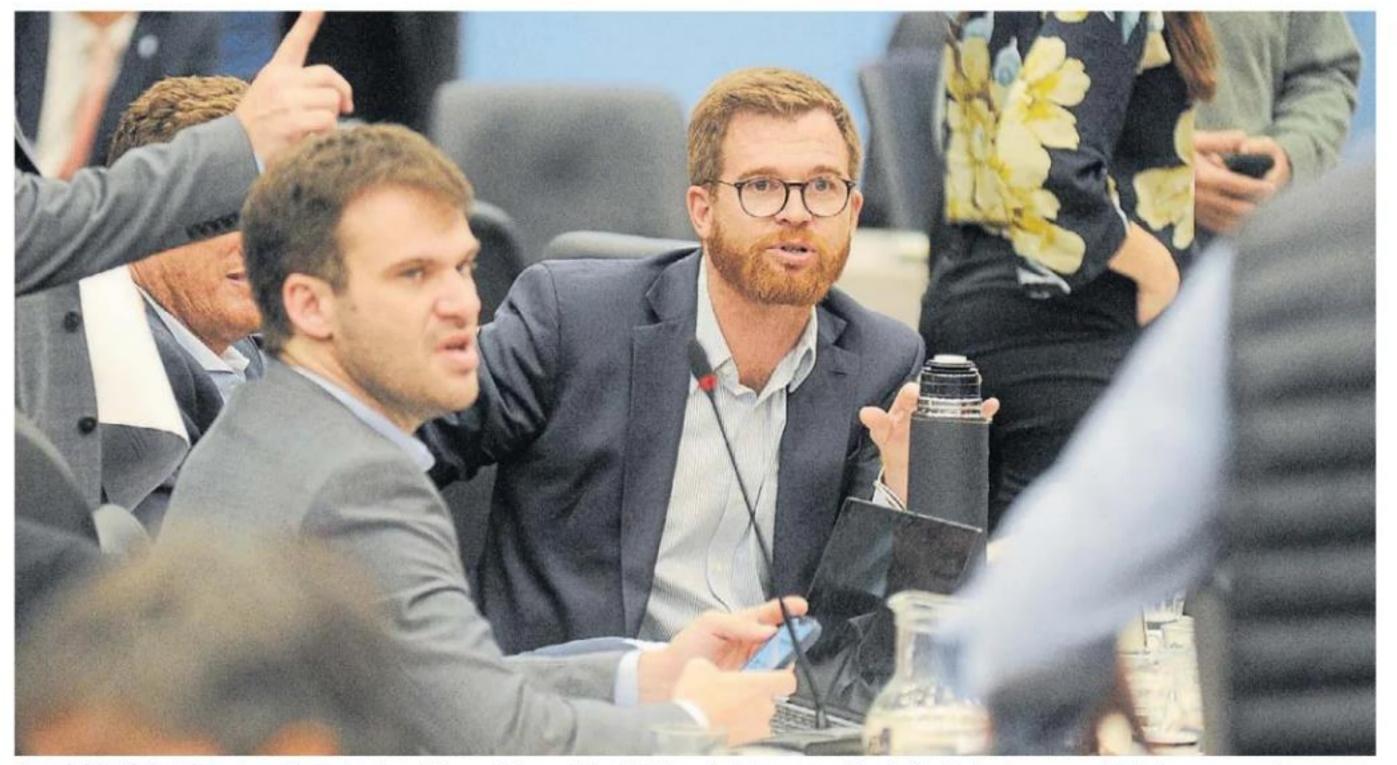

Oposición dialoguista. Los diputados Juan Manuel López y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, ayer en el debate. FEDERICO LÓPEZ CLARO

### Reforma laboral: bajaron de 60 a 16 artículos para destrabarla

Se definieron una serie de cambios en el período de prueba para los ingresantes, multas y un fondo de cese laboral similar al que tiene la UOCRA.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Los bloques dialoguistas llegaron a un acuerdo con el oficialismo por la reforma laboral, que fue incorporada en esta nueva versión de la Ley Bases que se votará la semana que viene en Diputados.

Se terminó por imponer la posición de Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, y que busca hacer foco en la reactivación laboral postergando la discusión sindical.

En principio, la oposición le tor-

ció el brazo al Gobierno, que llevó un texto de 60 artículos que fundamentalmente replicaba lo que se establecía en el mega DNU 70/23, que fue cuestionado por la Corte.

El tema generó tensiones en la Cámara baja porque el radicalismo quería imponer la propuesta que le llevó al ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que Hacemos presionaba con una versión más acotada con el apoyo satelital del macrismo.

Luego de algunas horas de tensiones, discusiones y portazos, los dialoguistas acordaron con el oficialismo una propuesta de 16 artículos para destrabar el debate y conseguir los votos que le garanticen el éxito en el recinto.

Entre los puntos fundamentales se establece un plazo de 6 meses de prueba con la posibilidad de que se puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores. El período se puede extender hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.

Se aclara también que un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. Y se deja en claro que el uso abusivo del período de prueba para evitar

la efectivización será pasible de sanciones. Durante el período de prueba, el empleado tendrá acceso a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo.

Pese a que hay acuerdo, los diputados dialoguistas meten presión para la eliminación del artículo que fija multas y sanciones a los trabajadores por el bloqueo de empresas. En concreto, los diputados quieren que se discuta por separado este punto, ya que hay condiciones que pueden escapar a las posibilidades de los trabajadores de acceder a sus puestos de trabajo por medidas de fuerzas llevadas a ca"ES UNA BARBARIDAD"

### La CGT no dio su aval a los cambios en el paquete laboral

"La CGT no dio su conformidad a los cambios en el paquete laboral", afirmó a Clarín un directivo de la central obrera. Y completó: "Es una barbaridad lo que se hizo". Dijo también que se encontraban analizando si el proyecto viola el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización de la OIT.

Más allá de la falta de aval, algunos sectores de la CGT se mostraron conformes con que el proyecto original quedó reducido de 60 a 16 artículos y que se quitaron temas que provocaban preocupación, como la "criminalización de los paros" o el intento de desfinanciar a los gremios. Objetan también un artículo vinculado a empleadores de establecimientos de hasta 5 trabajadores.

bo por los gremios. El proyecto preveía penas de 6 meses a 3 años de cárcel para los bloqueos sindicales.

También quedó marginado el artículo que atacaba los intereses de los sindicatos, ya que no se incluyó la normativa que promovía la eliminación de la cuota sindical. Esta decisión llevó al radicalismo a tener un dictamen de disidencia.

Como parte de la reforma se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. La medida apunta a incentivar el empleo registrado. Vale aclarar que si una empresa tiene a la mayoría de sus trabajadores no registrados terminará pagando las multas.

Se incluye una opción del fondo de cese laboral por convenio, un sistema similar al que aplica en el gremio de la construcción (Uocra). También se incluye la posibilidad de contratar un seguro. En los casos de despido sin justa causa, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. ■

### El Banco Nación quedó fuera de la lista de empresas a privatizar

El ambicioso plan de privatizaciones del Gobierno quedó reducido a un pequeño grupo de empresas que serán puesta a la venta, entre las que se destaca Aerolíneas Argentinas, según lo acordado entre el oficialismo y los bloques dialoLey Bases y el paquete fiscal enviado por Javier Milei.

De las 41 empresas que había propuesto el Presidente en el proyecto original que envió en diciembre del año pasado al Congreso, en rigor sólo quedaron 4 empresas en guistas que tratan en comisión la condiciones de ser privatizadas en nes que dictaminó a favor de la Ley ómnibus se habilitó la venta de Ae- ma de propiedad participada. ■

forma total, mientras que otras 5 podrán ser concedidas en concesión con una mayoritaria intervención estatal. Otras dos tendrán un régimen particular, según lo resuelto en el dictamen de mayoría.

Durante el plenario de comisio-

Bases también se resolvió sacar de la nómina de empresas sujetas a privatización al Banco Nación. Ya habían quedado afuera las subsidiarias de la entidad bancaria.

Antes de llegar al recinto en febrero, el Gobierno ya tuvo que reducir la nómina de compañías habilitadas para ser privatizadas a la mitad, quedó una veintena y el caso más resonante fue el de YPF, que Milei había incorporado en la lista de empresas a vender.

En esta nueva versión de la ley

rolíneas Argentinas. En la misma se agregan Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU.

En tanto que quedaron en condición de privatización parcial o concesión Agua y Saneamientos Argentina (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales S.A. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio estarán en un progra-



### **DEL VIERNES 26 AL MARTES 30**

DE DESCUENTO **EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 











always. Xtra



Pampers baby-dry



ampers

















TRESemmé.

































**EN LECHES LARGA VIDA SELECCIONADAS** Y EN TODOS LOS EDULCORANTES Y PAPAS CONGELADAS

COMBINALOS COMO QUIERAS

### EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



Tema Del Día

### Negociaciones en el Congreso

### El paquete fiscal, que repone Ganancias, obtuvo luz verde

El texto tiene cambios respecto al proyecto original. La actualización de Ganancias no será anual, como pretendía el oficialismo, sino semestral.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Tan solo dos horas después de darle dictamen al proyecto de Ley Bases, el plenario de comisiones de Diputados le dio luz verde al **paquete fiscal.** El texto, oficialmente llamado "Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes" incluye la **reversión del Impuesto a las Ganancias, cambios al monotributo y Bienes Personales**, además de un nuevo **blanqueo de capitales y una moratoria impositiva**.

Mientras el debate todavía continuaba, el presidente de la comisión, el liberal José Luis Espert, anunció que el oficialismo ya había alcanzado el dictamen de mayoría con 27 firmas -7 en disidencia- sobre el total de 49 legisladores que integran Presupuesto.

Unión por la Patria y la Izquierda presentaron dictámenes propios y rechazaron el esquema global de la ley. "No se busca tener superávit con esta ley, lo que se busca es modificar la estructura tributaria solo para hacerla más regresiva. Reponemos el Impuesto a las Ganancias y bajamos el Impuesto a Bienes Personales, que solo tributan las personas de mayores patrimonio, un sector minoritario", planteó Itai Hagman (UP).

"Bienes personales recae sobre la clase media. Los que tienen ingresos muy altos tienen muchas



Plenario de comisiones. Diputados de los diferentes bloques tratan el paquete fiscal. FEDERICO LÓPEZ CLARO

formas de eludir el pago del impuesto, incluso legalmente. No es
que evade sino que elude. Los que
pagan bienes personales es la clase media", retrucó la diputada del
PRO. "¿Lo que está acá es lo ideal?
No. Pero lo vamos a ir mejorando.
El Gobierno se comprometió a
avanzar en un sistema tributario

integrado", agregó Figueroa.

El texto que será votado en el recinto el martes que viene fija un piso del **impuesto a las Ganancias** de \$1.800.000 para trabajadores solteros y \$2,2 millones para casados.

Esto significa que unos 800.000 trabajadores hoy exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5% al 35%. En valores que arrancan en casi \$3.000 mensuales hasta unos \$60.000 mensuales para los que hoy están excluidos del tributo. Y que supera los \$100.000 mensuales para los que ganan más de \$2.500.000 brutos.

La actualización fue el gran eje

de debate en la previa a la comisión. El ajuste actualmente trimestral, el Gobierno lo quería llevar a anual. Por presión opositora, finalmente se estableció que **será trimestral** en lo que queda del año, con una sola actualización en septiembre, y después el ajuste será cada seis meses, por inflación.

En tanto, el **Monotributo** actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de \$68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.

En Bienes Personales los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de \$11 a \$100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de \$56 a \$350 millones.

El oficialismo aceptó incluir un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.

El blanqueo, por su parte, permite regularizar activos no declarados hasta US\$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US\$ 100.000

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

A su vez, el proyecto que obtuvo dictamen incluye una **moratoria** que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago. ■

#### **CRUCES EN EL PLENARIO DE COMISIONES DE DIPUTADOS**

### Dos minutos para la defensa libertaria, la diputada que fue tratada de "bruta" y un pedido a Milei

- El primer orador en el tratamiento de un proyecto siempre es el miembro informante. En el caso del paquete fiscal fue el libertario mendocino Facundo Correa Llano. Sin embargo, le alcanzaron dos minutos, reloj, para defender el proyecto del Gobierno. "Este proyecto viene a mejorar las condiciones para que la actividad privada pueda desarrollarse y fortalecer al sistema, que está en situación calamitosa", señaló. Y solo destacó la reducción de carga impositiva en la "transferencia de impuesto de inmueble".
- En el arranque del debate del paquete fiscal, el primer cruce se dio entre Lilia Lemoine y Myriam

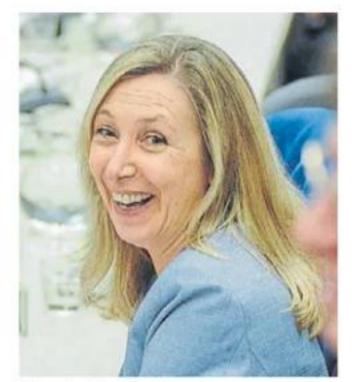

Diputada. Bregman.

Bregman. Empezó la libertaria: "La Izquierda odia a los ricos. Tratan a los empresarios como si fueran delincuentes y como si el empresario no fuera un trabajador.
Son los que peor representan a
los trabajadores por eso no pasan
del 2 %", disparó. Riéndose, Bregman le contestó: "No seas bruta,
nadie es diputado si saca el 2 %".
Sin contestar a eso y en busca de
la polémica, Lemoine siguió: "Yo
trabajo desde los 14 años. Mi
CUIT no está virgen como el de
otros diputados".

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Oscar Agost Carreño, se refirió al pasar al comentario del presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad, cuando dijo que por él podían "tirar a la basura" la Ley Bases. "Sería bueno que el presidente no



Libertario. Correa Llano.

utilice Twitter hasta la sesión, porque estaría bueno que no ponga en riesgo la verdadera aprobación de esta ley", lanzó irónico durante el debate.

 El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se cruzó con su antecesor en esa silla, el peronista Carlos Heller, por el uso de la palabra. Como el diputado K se extendía, Espert le pidió que redondee. "No, no voy a redondear, tengo mucho para hablar", le contestó Heller. "Me va a obligar a hacer lo que hago cuando yo considero que ustedes no se respetan entre sí, ¿me entiende? Le voy a dar una chance más o dos". Heller retrucó: "Cuando yo era presidente, usted se despachaba con enormes discursos cuando ni siguiera era miembro de la comisión". ■

### ESTE SÁBADO EN REVISTA Ñ

### Ñ da la batalla cultural



**CONSEGUILA EN TU KIOSCO HABITUAL** 



SUSCRIBRITE A REVISTA Ñ Y RECIBÍ TU TARJETA 365
AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

365.COM.AR/ENIE 0810.333.0365

TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### El conflicto con las universidades



Impacto. La marcha por el recorte a las universidades públicas obligó al Gobierno a retomar el diálogo con los rectores. El lunes será el turno de la UBA.

### El Gobierno convocó a la UBA para negociar un acuerdo presupuestario

Por orden de Milei, la ministra Pettovello intenta abrir un canal de "diálogo técnico" con los rectores de todas las universidades. Para el lunes citó a Ricardo Gelpi, a cargo de la UBA.

### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Con el objetivo de anticiparse a eventuales conflictos y bajar la tensión en torno a la educación pública, el Gobierno dio un primer paso para reestablecer el canal de "diálogo técnico" con los rectores de las universidades y convocó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi. La cita será el próximo lunes, un día antes de la reunión con los titulares de altas casas de estudio del país.

Tal como anticipó Clarín, por orden expresa del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se puso al frente de las negociaciones y retomará el trabajo junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell. Ambos habían sido corridos del centro de las conversaciones en los últimos diez días ya que en la Rosada habían apostado a un trabajo de

Presidente, Santiago Caputo, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.

Este funcionario quedó en el centro de la escena y recibió duras críticas desde todos los sectores. No sólo desde las universidades, cuyos rectores cuestionan por lo bajo su estilo "soberbio", en el diálogo subterráneo, y los provocativos mensaies en sus redes sociales.

Puertas adentro del Gabinete también cosechó reproches: un alto funcionario reclamó su cabeza el día después de la movilización, pero Pettovello lo mantuvo en su cargo. El Presidente, en un gesto de respaldo a su amiga ministra, marcó que "los equipos los define cada ministro". De todos modos, Alvarez fue corrido de las conversaciones "hasta nuevo aviso", confiaron fuentes ofi-

De cara a la reunión del lunes con Gelpi (fue citado a las 10), Milei buscó interiorizarse de la situación. En paralelo a la reunión de Gabinete, le pinzas entre el asesor estrella del **pidió un informe a Pettovello y tra-** de los fondos.

#### zó los objetivos hacia adelante.

El jefe de Estado le reiteró a su tropa que no va a ceder "ni un centímetro" en su proyecto para auditar en qué gastan las universidades, aunque aseguró que no va a desfinanciar a la educación pública. "Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos", reafirmó este miérco-

### Hubo un replanteo en la estrategia oficial y se apuesta al diálogo técnico con los rectores

les en redes sociales.

Alineado con Milei, y tras días de perfil bajo, Torrendell reapareció públicamente y aseguró que "los salarios (de los docentes) seguirán incrementándose" pero advirtió que la intención del Gobierno también es "fiscalizar y supervisar" el destino

"Lo que queremos hacer es trabajar también con los rectores. Hay una continuidad del diálogo. Ya estaban convocados. Vamos a participar con la ministra de la continuidad de las conversaciones", apuntó el secretario a LN+.

Si bien en Casa Rosada aseguran que la cita con Gelpi estaba prevista "desde la semana pasada", fuentes al tanto de las negociaciones admitieron que a partir de la imponente marcha en defensa de la educación pública hubo un replanteo en la estrategia oficial. Milei tomó nota del impacto que había tenido y optó por volver a apostar a un "diálogo técnico", con la premisa de que los rectores son "personas más razonables" que la dirigencia política que, según la consideración del Presidente, motorizó la protesta.

En ese sentido, Torrendell se apoya en los números para destrabar el conflicto. "El año pasado, el presupuesto de 2023 tenía previsto 750.000 millones. Finalmente se

to de 82% entre el presupuesto y el ejecutado. La inflación fue de 211%. Entonces uno creo que tiene derecho a hacerse objetivamente una pregunta que es: ¿Qué pasó?", planteó en la misma nota televisiva. Cuentan quienes siguieron el hilo de las conversaciones privadas que mantuvo con los recortes que ese argumento ya lo había puesto sobre la mesa en charlas previas con los rectores.

En cualquier caso, en el entorno presidencial apuntan como "un error haber confiado en que la política" iba a desactivar la protesta incluso tras el envío de fondos. "Ya quedó claro que no podemos confiar en tipos que están pensando en cómo defender sus curros y no en la educación. De ahora en más hablaremos sólo con los rectores", indican. Una curiosidad: excluyen de esa referencia a Emiliano Yacobitti, en los papeles el vice de Gelpi. El referente porteño del radicalismo y mano derecha del senador Martín Lousejecutaron 1,38 billones, un aumenteau es hoy el principal apuntado. ■

### Senado: la UCR logró apoyo para tratar el tema universidades

De la mano de Martín Lousteau, proponen que se trate la próxima semana en la Cámara alta. Se sumaron legisladores del PRO, Unión Federal y Hacemos Córdoba.

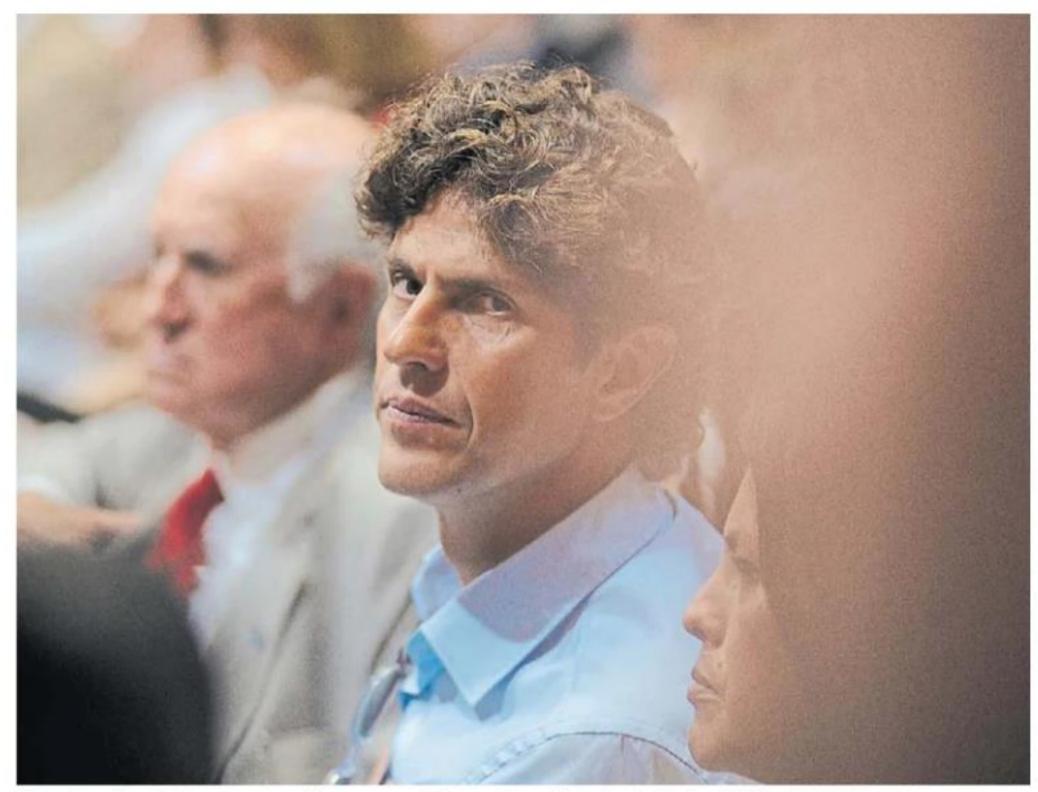

Opositor. Martín Lousteau, reafirma su posición, en las antípodas de Javier Milei.

Tras la masiva marcha en defensa de la universidad pública, la UCR consiguió las firmas para una sesión especial en el Senado para tratar el financiamiento a universidades públicas, en un desafío al presidente Javier Milei.

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) presentó ayer el pedido acompañado por ocho legisladores de diferentes bancadas para que el próximo martes se traten proyectos sobre el financiamiento a las universidades públicas que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión.

Los firmantes están encabezados por el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, También acompañan el pedido de sesión especial, Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de Buenos Aires); Carlos Espínola (Unidad Federal, Corrientes); Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba, Córdoba) y los radicales, Maximiliano Abad (Buenos Aires); Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Flavio Fama (Catamarca).

"El tratamiento urgente y especial de los proyectos solicitados se enmarca en la situación de desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales", sostuvieron los ocho senadores nacionales que proponen sesionar el próximo martes a las 14.

La presentación se realiza el día después del fracaso del kirchnerismo en Diputados, por falta de quórum, en su intento de tratar un paquete de proyectos orientado a analizar la situación presupuestaria de las universidades, restituir

el fondo de incentivo docente y la actualización jubilatoria. La movida fue orquestada luego de la multitudinaria marcha que se realizó contra el ajuste educativo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

"Frente al desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, pedimos el tratamiento urgente de estos proyectos, que tiene el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales", escribió Lousteau en la red social

Lousteau, a quien el presidente Javier Milei suele criticar vinculándolo con los interses de lo que denomina "casta", ha recogido el guante y suepe confrontar con el mandatario libertario en las redes sociales. También fue quien rechazo en el Senado el mega DNU.

Además de la firma del titular de la UCR nacional, la iniciativa fue acompañada por otros radicales: Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Daniel Kroneberger; junto a legisladores de otros partidos, Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba) y Camau Espínola (Unidad Federal).

Lousteau fue uno de los dirigentes políticos que el martes participó de la masiva movilización de Congreso a Plaza de Mayo en defensa de las universidades, y también fue uno de los apuntados por el Gobierno nacional como parte del "tren fantasma" de dirigentes que se sumaron a la protesta.

El presidente de la Unión Cívica Radical se sumó a la movilización junto a Emiliano Yacobitti, actual vicerrector de la UBA.■

### La respuesta de la UBA sobre el informe de la Auditoría General

En medio de la disputa del Gobierno con las universidades públicas y en el tironeo sobre los presupuestos y el reclamo oficial por auditorías, la UBA respondió este jueves y dio a conocer su contestación al último informe realizado por la Auditoría General de la Nación en 2018 a la Facultad de Psicología para "aclarar ciertos temas que la sociedad tiene derecho a conocer".

En el primero de los puntos, la Universidad de Buenos Aires afirmó que la Facultad de Psicología "realizó y realiza sus contrataciones de bienes y servicios en el marco de la Resolución Nº 8240/13, emanada del Consejo Superior", aclara que dentro de ese tipo de contrataciones previstas "se en- temente colocadas en la sede Inde- tomó nota de las observaciones previsto, lo cual quedó asentado en Becas de Rectorado. ■

cuentran las contrataciones directas para casos excepcionales" y que la Universidad es autónoma.

"El Consejo Superior es quien establece la normativa universitaria, y es nuestro deber cumplir con lo normado por el mismo, y no por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional", remarca.

Luego, hace referencia a una observación que hizo la AGN "en expedientes de obras edilicias" y explica que "en realidad, lo que sucedió es que, en algunos expedientes, no quedaron documentadas las correcciones de trabajos realizados, como, por ejemplo, el arreglo de una filtración de agua a través de ventanas que habían sido recien-

### La universidad reveló su respuesta a la auditoría de la AGN del 2018

pendencia, la cual se arregló en tiempo y forma".

"Otras observaciones hacen alusión a la demora no documentada dentro del expediente de ciertas obras, las cuales quedaron debidamente fundamentadas, y que tuvieron que ver, mayormente, con postergaciones de las mismas debido a inclemencias del tiempo o al inicio del periodo lectivo, entre otros motivos. No obstante ello, se realizadas para implementarlas en los procesos internos", agrega.

Más tarde hace alusión "al movimiento de cuentas bancarias" y dice que desde la AGN "observaron que no se había informado la apertura de las mismas al Tesoro General de la Nación". Y que eso "se debió a que la normativa que exige dicha comunicación se creó con posterioridad a la apertura de las cuentas en cuestión. No obstante, las cuentas bancarias de la Facultad se encuentran informadas, en su totalidad, en el Rectorado de la UBA".

También se refiere a una diferencia de \$32 millones entre el presupuesto estimado de gastos por ingresos generados por la Facultad en el inicio del año y lo finalmente ejecutado en 2018: "Vale aclarar que la estimación anual de recursos propios puede finalmente ser menor, igual o superior a lo previsto. En el 2018, la recaudación y ejecución superó en \$32 millones lo

la contabilidad de la Facultad. Además, dicho importe se encuentra documentado y fue informado al Rectorado para que se consolide en el balance general de la Universidad de Buenos Aires, y que luego fue aprobado por el acto resolutivo correspondiente a dicho año".

Otra de las observaciones que hizo la AGN, dice el informe, fue que "en los expedientes no constaba la verificación de los proveedores en AFIP". Pero desde la UBA aclaran que "los mismos constaban dentro del legajo de los contratistas" y a partir de la incorporación del expediente electrónico en mayo de 2020, el cual otorgó mayor transparencia a los actos de gobierno, "dichas constancias de AFIP comenzaron a ser incorporadas, también, en los expedientes".

Por último, sobre el otorgamiento de becas destaca que "la Facultad envía el listado de quienes se postulan" a la Dirección General de

### Hezbollah en la región: el informe que Bullrich le entregó a Chile

La ministra de Seguridad lo compartió con su colega chilena. Fuerte advertencia sobre la actividad del grupo terrorista en la "triple frontera andina".



Visita. Patricia Bullrich viajó al país vecino y se reunió con su par chilena, Carolina Tohá.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El informe sobre actividades vinculadas al terrorismo internacional que presentó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en Chile a su par Carolina Tohá es contundente. "Se puede identificar la actividad de Hezbollah en el área de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, con centro neural en Ciudad del Este. Este eje habría ido rotando o al menos se ha diversificado. Hoy se toma en

cuenta también la "triple frontera Andina" conformada por Chile, Perú y Bolivia; y la "triple frontera marítima" compuesta por los puntos de Colón (Panamá), Maicao (Colombia) y Punto Fijo (Venezuela)", indica el documento al que accedió Clarín.

Desde 2019 Hezbollah está incluido como organización terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiación (RePet) creado ese mismo año.

El documento afirma que hay "indicios" de que "tanto Irán" por

su "injerencia político comercial como" como el grupo Hezbollah, a través de "actividades ilícitas" "han aumentado su capacidad de acción en distintos puntos estratégicos de Latinoamérica" y cita casos puntuales relevantes en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.

Bullrich viajó a Santiago de Chile para buscar un acercamiento y cooperación con el gobierno de Gabriel Boric.

La entrega del informe sucede a la fuerte protesta del gobierno de Boric por unas declaraciones de Bullrich sobre la presencia de gru-

pos acusados de tener actividad terrorista en países de la región, lo que ofendió a los chilenos y bolivianos.

Las información da cuenta de la presencia del clan Barakat en la región. Uno de ellos, Hatem Ahmad Barakat fue designado por Estados Unidos, presunto financista de Hezbollah, fue vinculado con el atentado a la AMIA de 1994.

El documento relata que Barakat "viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbollah, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile". Y que su hijo, Ali Hatem Barakat residiría legalmente en el país trasandino con el número de RUT 22735459-3 (documento) pese a registrársele en Fox do Iguaçu.

Afirma que la hermana de Hatem Ali, Maysaa, viviría también en Iquique. Y que en Chile, Alí "fue dueño de dos negocios: Importadora Dakotas Limitada e Importadora y Exportadora Montreal Limitada hasta junio de 2015 cuando liquidó ambos". Y dice que durante su mandato en ambas empresas, su copropietario era un hombre llamado Ahmad Droubi. "A través de Droubi, se pudo identificar otra red de contactos simpatizantes con Hezbollah, del clan Rachid, que residirían en Santiago y Arica".

Describe el afincamiento de estos grupos sobre todo en Iquique, vía empresas de importación y exportación, "que servirían como organizaciones fachadas o empresas fantasmas", como Saleh Trading Ltd. O también a través de Barakat Import Export Ltda-según el informe de Bullrich a Tohá- de donde "habrían desarrollado operaciones de blanqueo de capitales para financiar al grupo extremista".

Luego señala actividades empresariales de Barak también en Venezuela y Paraguay.

El informe abarca varios países pero empieza con los casos en Chile, objeto de choque de Tohá contra Bullrich.

Hay sospechas también en torno a las presuntas redes de Hezbollah en Chile con un avión de la iraní Maham Air, operado por la empresa venezolana Conviasa, que hizo al menos cinco vuelos entre Ca-

racas y Santiago. Maham Air, que es la misma compañía del Boeing decomisado en Argentina a Emtrasur Cargo y enviado a Estados Unidos desde Ezeiza, en febrero pasado, está sancionada por los EE.UU. Allí la acusan de transportar armas, personal, recursos y equipos de organizaciones terroristas como Hezbollah y Fuerzas Quds. En esa aeronave, la que operaba con Chile, el presidente Nicolás Maduro realizó el viaje a Teherán en 2022.

El informe al que tuvo acceso Clarín tiene 14 páginas. En lo que respecta a la actividad del grupo Hezbollah vinculada al terrorismo se ha identificado los siguientes casos, nombres y paraderos:

Eduardo Rubén Assad, alias Sheik Suhail Assad, en Chile. Lo señalan como argentino, nacido en 1975 y como "discípulo de Mohsen Rabbani", uno de los iraníes acusados como responsables del ataque a la AMIA y con alerta roja de Interpol. Assad está registrado en la base de datos GEMS del Terrorist Screening Center del FBI.

En Santiago, Assad habría estado relacionado con el Centro Islámico de Chile, en Las Condes, desde principios de los 2000, hasta mediados de la década pasada.

Para los informes argentinos estaría "intimamente vinculado a los servicios de inteligencia de Teherán y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica". Y en realidad "viviría en Irán y el Líbano" y diferentes fuentes lo apuntan como "el organizador de una red de apoyo y reclutamiento por cuenta de Hezbollah en América Latina".

Assad tiene al menos 9 entradas al país transandino desde Argentina desde 2006 hasta 2020.

Según el sitio Terror Control citado en el informe, estableció una red de operativos en Argentina, que incluía a su propia familia. Según el ex fiscal Alberto Nisman, una figura clave en esa red fue Abdul Karim Paz: cuñado de Assad y el líder religioso de la Mezquita Buenos Aires At-Tawhid.

La cantidad de información del gobierno argentino suministrado a los vecinos es inmenso. "Los desafios nos imponen un abordaje multidimensional" que aborde el terrorismo y su financiación, afirma. ■



### Todos hablan de tarifas, nosotros también

¿Qué pago en mi factura de Edesur?

Tu pago se divide en tres porcentajes:

40% - Costo de la energía

35% - Edesur

25% - Impuestos



Esto significa que por cada \$100, Edesur percibe \$35.

¿Para qué usa **Edesur** ese dinero?

Lo utiliza para pagar sueldos, trabajo de contratistas, compra de materiales, mantenimiento de la red e inversiones.

Corresponde a los valores vigentes entre el 16 de febrero y el 30 de abril (Resoluciones ENRE 101/24 & 199/24).



Lee nuestra nota para más información escaneando el código QR o ingresá a edesur.com.ar.



### La Corte decide si la reelección de Insfrán es constitucional

El Tribunal pidió ayer un descargo a Formosa por el hecho de que el mandatario K gobierna en forma sucesiva hace ocho períodos. Luego votará.

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá en las próximas semanas un pedido amparo y si es constitucional que la Constitución de Formosa permita la reelección indefinida del gobernador K de esa provincia Gildo Insfrán, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El máximo Tribunal aprobó ayer pedir a la gobernación formoseña un descargo frente a una serie de recursos contra el hecho de que Insfrán es gobernador desde hace ocho períodos consecutivos, en contra de todo principio republicano sobre la alternancia en el poder.

La Corte le dio 60 días de plazo a Insfrán y a la fiscal de Estado formoseña para que formule un descargo de acuerdo a los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Antes de ser nombrado Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, fue defensor de Insfrán.

El año pasado, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la reelección por más de dos mandatos en San Juan, Río Negro y Tucumán.

La Corte tiene tres recursos so-



Gobernador K de Formosa. Insfrán gobierna hace 28 años la provincia.

### **PRESIONAN A PERIODISTA**

ADEPA y FOPEA condenaron la demanda del abogado de Urribarri, Fernando Burlando, contra el periodista Daniel Enz, quien inició la investigación del caso.

bre la reelección de Insfrán. Uno presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, otro por Paoltroni con el auspicio del constitucionalista Daniel Sabsay y otro del diputado opositor y ex juez formoseño Fernando Carbajal.

En declaraciones a Clarín, el se-

#### **OTRO TEMA EN AGENDA**

También define el caso de la polémica destitución de la exfiscal entrerriana

La Corte pidió al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos el expediente principal del jury a través del cual se destituyó a la ex fiscal anticorrupción de esa provincia, Cecilia Goyeneche, para decidir también sobre si el procedimiento fue constitucional. Una vez que llegue la causa, la Corte pedirá la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para decidir sobre ese recurso de la exfiscal que puso en marcha la causa por corrupción en que fue condenado a 8 años de prisión el ex gobernador Sergio Urribarri. Luego se votará sobre la cuestión de fondo.

nador Paoltroni dijo que espero que la Corte "saque un fallo amplio que termine con las reelecciones indefinidas en Formosa, otras provincias y municipios". La preocupación de Paoltroni es por la posibilidad de que la Corte considere "extemporáneos" los otros recursos porque se presentaron antes de que Insfrán anunciara el año pasado su reelección.

"Espero que por una cuestión técnica no se declare improcedente los otros recursos al mío y naufrague una oportunidad histórica de terminar con las reelecciones indefinidas en la Argentina", subrayó Paoltroni.

Insfrán ha sido un aliado de la ex presidenta Cristina Kirchner y gobierna la provincia con mano de hierro presionando periodistas y opositores, así como ejecutado el más duro aislamiento de la población en toda la Argentina y maniobrando frente a denuncias de corrupción.

El expediente más avanzado que existe en la Corte es uno de la Confederación del Frente Amplio Formoseño pidió una serie de informes sobre estos dos casos para definir en las próximas semanas.

Ese recurso lo presentaron Agostina Villaggi y Rodolfo Basques de ese confederación con el patrocinio legal de Juan Sebastián Montoya.

El amparo, presentado el año pasado era contra el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa que habilitó la octava candidatura de Insfrán.

Los amparistas habían sostenido que el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa "violenta" el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos.

"La octava postulación como candidato a gobernador de Insfrán nos produce un perjuicio actual e irreparable, al exponernos a competir contra quien a esta instancia de la historia ocupa la primera magistratura provincial hace 36 de manera ininterrumpida", sostuvieron los miembros de la Confederación del Frente Amplio Formoseño.

### El Tribunal le dio 60 días a Formosa para que haga su descargo

"El hecho que la norma provincial habilite la reelección, vulnera el principio republicano de gobierno, ya que ella conlleva la posibilidad cierta y concreta de ser indefinida", agregaron.

Además, Insfrán ingresó a actividad pública en 1983 como diputado, desempeñándose como vicegobernador por dos períodos consecutivos por ocho años para acceder a la Gobernación en 1995, siendo reelecto en el cargo siete veces". Esto "es viene desempeñando el cargo hace 28 años, totalizando 36 años ininterrumpidos en el poder, ello en una Monarquía seria y es algo normal, más en una República a todas luces no lo es", sostuvieron.

Se trata del expediente número 000922/2023-00 caratulado "CON-FEDERACION FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO C/ FORMOSA, PRO-VINCIA DE S/AMPARO" que se encuentra en la secretaria de Originarios de la Corte.

■

#### PEUGEOT

Peugeot Citroën Argentina S.A., fiel a su política de calidad y constante preocupación por sus clientes, en cuanto a la campaña de recall ya iniciada, convoca a los propietarios y usuarios de los vehículos PEUGEOT Boxer, comercializados en la República Argentina desde el 24/11/2023, cuyos números de serie (8 últimos dígitos del chasis) no secuenciales que se encuentran comprendidos en los rangos mencionados a continuación, a concurrir a la red de concesionarios oficiales de la marca PEUGEOT, con el fin de proceder, gratuitamente, a la verificación y, en su caso, a la sustitución de la tubería de dirección asistida de los vehículos convocados.



| MODELO | INTERVALO DE CHASIS  | FECHA DE FABRICACIÓN     | VOLUMEN |
|--------|----------------------|--------------------------|---------|
| Boxer  | P2X24278 al R2X52245 | 03/05/2023 al 10/06/2023 | 8       |

En caso de que su vehículo se encuentre dentro del universo mencionado precedentemente, le solicitamos contactarse con un Concesionario Oficial PEUGEOT de su elección para coordinar un turno inmediato o comunicarse a nuestro Centro de Atención al Cliente Peugeot desde la sección Contáctanos de nuestra web oficial https://www.peugeot.com.ar o bien telefónicamente al 0800-777-7384 los días hábiles de 08:30 a 20:30 hs.

La presente convocatoria es realizada por PSA en tanto se ha identificado la posibilidad de fuga del líquido de la dirección asistida por rotura de su tubería, con el riesgo de perder la asistencia de la dirección asistida, dificultando el control del vehículo y, en consecuencia, aumentando la probabilidad de ocurrencia de accidentes con daños materiales, daños físicos graves o incluso fatales para los ocupantes del vehículo y/o terceros.

El servicio es totalmente gratuito y podrá ser solicitado desde el día 29/04/2024 y el tiempo de intervención se estima que será de 1 (una) hora. En virtud de ello, será necesario coordinar los turnos con el taller de un concesionario oficial.

### **IMPORTADOR DE HABANOS**

DE NICARAGUA X MAZOS TE 15-4986-0794

### Todos hablan de tarifas, nosotros también

¿Cómo se compone mi tarifa?

Tu tarifa se compone por:

Cargo fijo: se cobra siempre y es para mantener la red eléctrica.

Cargo variable: Depende de tu consumo. Impuestos y tasa de alumbrado público en algunos municipios.

¿Y cómo se mide mi consumo?

Se mide con una **lectura bimestral** (60 días aproximadamente). El consumo registrado se divide en **2 facturas** que pagás de manera mensual.

¿Y si aumenta la tarifa, qué pasa?

Si aumenta, se aplica **proporcional** al período que consumiste. Si hubo un ajuste, se aplicará solo a los días que corresponda.



Lee nuestra nota para más información escaneando el código QR o ingresá a edesur.com.ar.

edesur

14 El País



Juicio oral por Oil. El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray resultó el único condenado en el caso.

### Oil II: revés en la Corte para el ex titular K de la DGI en el caso del fraude impositivo

El máximo Tribunal rechazó apartar al camarista Bruglia de la causa donde se investigó a Cristóbal López.

#### Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación **desestimó** un planteo de Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la DGI de la época K, investigado por defraudación contra la administración pública en **el segundo tramo de la llamada causa Oil Com-**

#### bustibles.

En esta se juzga el tramo entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 de fraude impositivo de la empresa de combustible de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Se estima que la firma de los empresarios K defraudó al estado con maniobras con el impuesto a los combustibles **en unos mil millones de dólares**. El reproche penal contra Toninelli, como máximo responsable
de la aplicación de la legislación
impositiva en la DGI, consistió en
que incumpliendo con los deberes
asignados en el decreto número.
618/97 y también en haber colaborado con el administrador federal
de la AFIP y militante K, Ricardo
Echegaray en la omisión deliberada
de las tareas de aplicación, percep-

### CITROËN

Peugeot Citroën Argentina S.A. fiel a su política de calidad y constante preocupación por sus clientes, en cuanto a la campaña de recall ya iniciada, convoca a los propietarios y usuarios de los vehículos Citroën Jumper, comercializados en la República Argentina desde el 17/11/2023, cuyos números de serie (8 últimos dígitos del chasis) no secuenciales que se encuentran comprendidos en los rangos mencionados a continuación, a concurrir a la red de concesionarios oficiales de la marca CITROËN, con el fin de proceder, gratuitamente, a la verificación y, en su caso, a la sustitución de la tubería de dirección asistida de los vehículos convocados.



| MODELO | INTERVALO DE CHASIS  | FECHA DE FABRICACIÓN     | VOLUMEN |
|--------|----------------------|--------------------------|---------|
| Jumper | P2X49202 al R2X51827 | 06/06/2023 al 10/06/2023 | 6       |

En caso de que su vehículo se encuentre dentro del universo mencionado precedentemente, le solicitamos contactarse con un Concesionario Oficial CITROËN de su elección para coordinar un turno inmediato o comunicarse a nuestro Centro de Atención al Cliente Citroën vía formulario web desde la sección Contacto de nuestra web oficial https://www.citroen.com.ar o bien telefónicamente al 0800-777-2487 los días hábiles de 08:30 a 20:30hs.

La presente convocatoria es realizada por PSA en tanto se ha identificado la posibilidad de fuga del líquido de la dirección asistida por rotura de su tubería, con el riesgo de perder la asistencia de la dirección asistida, dificultando el control del vehículo y, en consecuencia, aumentando la probabilidad de ocurrencia de accidentes con daños materiales, daños físicos graves o incluso fatales para los ocupantes del vehículo y/o terceros.

El servicio es totalmente gratuito y podrá ser solicitado desde el día 29/04/2024 y el tiempo de intervención se estima que será de 1 (una) hora. En virtud de ello, será necesario coordinar los turnos con el taller de un concesionario oficial.

ción y fiscalización de las obligaciones fiscales de la firma "Oil Combustibles SA".

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) condenó en el 2022 a Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión pero absolvió a los empresarios K.

En su voto mayoritario, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos señalaron que en este tipo de maniobras "el titular de la fuente de riesgos resulta ser el funcionario público y no el extraño", es decir los dueños de Oil. En función de eso, consideraron que "López y de Sousa no revisten la calidad especial requerida por la norma, pues no son infractores del deber (u obligación) de fidelidad en la gestión de administración, que sí recaía completamente en cabeza del ex Administrador Federal".

En disidencia el juez Andrés Basso votó también por la condena a los empresarios K.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el año pasado un pedido del fiscal Mario Villar y confirmó la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa y ordenó recalcular la condena a Etchegaray.

Ahora, la defensa de Toninelli planteó a la Corte la recusación del juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia para intervenir en Oil II.

Señaló que, al momento de confirmarse el procesamiento de Toninelli, el abogado querellante de la AFIP **era Alejandro Carrió**, quien luego representó al juez Bruglia en oportunidad de llevarse a cabo el procedimiento de revisión de su traslado ante el Senado de la Nación.

Esta circunstancia, junto a otras cuestiones vinculadas al desarrollo de diversas denuncias en torno al funcionamiento interno de dicho organismo, coadyuvaron "a generar en su representado un temor de parcialidad respecto del mencionado juez Bruglia", según la defensa.

Al emitir el informe pertinente, Bruglia indicó, entre otras cuestiones, que la relación profesional con el abogado Carrió "se debió a su reconocimiento profesional y ocurrió **con posterioridad** a la actuación del letrado como patrocinante de la AFIP".

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el planteo de recusación de Bruglia. Entonces, la defensa apeló esa decisión y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal también declaró inadmisible el planteo.

Contra esa decisión, la defensa de Toninelli presentó un recurso extraordinario federal, que también fue declarado inadmisible por la Cámara de Casación Penal.

Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó ayer el planteo por falta de sentencia definitiva. ■

### Dos foros apoyaron la candidatura de Ariel Lijo

El Foro Legal Internacional, entidad que nuclea a abogados y
activistas de todo el mundo, y la
Asociación Internacionales de
Juristas brindaron su apoyo a la
candidatura del juez federal
Ariel Lijo para que sea nombrado como integrante de la Corte
Suprema de Justicia por reunir
"las aptitudes para el cargo" y
por su "compromiso con los derechos humanos".

En una carta enviada al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, firmada por Arsen Ostrovsky, abogado especialista en Derechos Humanos internacional y CEO de The International Legal Forum (ILF), la entidad reconoció el desempeño destacado de Lijo en todos los ámbitos, junto con su "compromiso y seriedad, a los que se suman sus cualidades personales y morales".

"El candidato propuesto reúne las aptitudes para el cargo y doy fe de su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, como así también la dedicación puesta al servicio de la administración de justicia durante toda su trayectoria, la cual data de más de 30 años", señaló el director ejecutivo de ILF.

Además, remarcó que su experiencia en la administración de justicia está "acompañada por una sólida formación académica y actividad docente en el ámbito universitario".

De esta manera, el Foro se suma a los avales recibidos por el
Ministerio de Justicia para cumplir con la propuesta del Poder
Ejecutivo nacional en el nombramiento de Lijo a uno de los
cargos vacantes en el Máximo
Tribunal. Durante la última semana, el actual juez federal recibió el apoyo de fiscales y jueces de todo el país, así como de
la ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich.

Otros avales formales a favor de Lijo fueron de los jueces María Servini, María Eugenia Capuchetti, Zunilda Niremperger, Karina Perilli, María Verónica Skanata, Victoria Pérez Tognola, María Paula Marisi, Sabrina Namer y María Alejandra Mángano, además de las fiscales Silvia Ruth Cavallo y Mirta Delia Tyden.

Otros apoyos vinieron de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Sala I; y Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II.■

### Todos hablan de tarifas, nosotros también

¿Cómo sé qué tipo de cliente soy?

Podés ser Nivel 1 (altos ingresos), 2 (bajos ingresos) o 3 (ingresos medios). Y a su vez, tu consumo define en cuál de las seis categorías estás (R1 a R6).

En tu factura dice en qué Nivel (N) y en qué Categoría (R) estás.

¿Mi consumo es importante?

**Sí!** Los cargos de tu factura dependen de tu consumo. Vos podés administrarlo. Si consumís más energía pasás a la siguiente categoría y el precio de kWh es más caro.

Menor consumo, menor valor del kWh, más ahorro en tu factura.



Lee nuestra nota para más información escaneando el código QR o ingresá a edesur.com.ar.





Coordinación. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

### El Central ve una inflación en baja y recorta la tasa al 60%

La autoridad monetaria lo informó en sus operaciones al mercado. Es el segundo recorte en el mes. Impacto en los plazos fijo y las billeteras digitales.

El Banco Central volvió a dar otra señal al mercado de que proyecta una inflación en descenso y por segunda vez en lo que va a de abril recortó la tasa de interés referencia de la economía. La tasa de pases pasivos fue llevada del 70% al 60% anual. Esa tasa es la que les paga a los bancos que colocan su liquidez en pasivos remunerados. El Banco Central necesita absorber esos pesos para apuntalar la caída de la inflación.

El organismo que preside Santiago Bausili repitió la misma estrategia que dos semanas atrás: antes de la licitación de deuda del Tesoro in-

formó una reducción de la tasa de pases, para incentivar a los bancos a migrar del financiamiento al Central a los bonos que colocará Luis Caputo esta semana.

La medida llega después de que el lunes de esta semana el presidente Javier Milei asegurase que la salida "va a ser con crédito y con los ahorros de la gente".

Aunque la decisión suele salir de la reunión semanal de directorio que tiene lugar los jueves, esta vez el organismo le adelantó esta información al mercado, mediante el sistema SIOPEL con el que operan las mesas de dinero.

El anuncio se realizó en el comienzo de una nueva licitación en el mercado de deuda en pesos, por la que el Tesoro salió a ofrecer dos nuevas letras a tasa fija capitalizable (Lecap), un nuevo bono que ajusta por CER y la reapertura de un título vinculado al dólar. La baja en el rendimiento de las letras del Central puede provocar que los bancos migren sus pesos desde la deuda del Central hacia estos bo-

Al mismo tiempo y con una mirada de más de mediano plazo, la estrategia del Central apunta a reconfigurar el negocio bancario: si

el financiamiento al organismo ya no es negocio para las entidades, los bancos volverán a otorgar crédito.

En las últimas semanas comenzaron a verse los primeros brotes verdes: bancos públicos y privados redujeron el costo del financiamiento a familias y empresas y esta semana tres bancos anunciaron la vuelta de su línea de préstamos a más largo plazo: los hipotecarios.

#### Qué pasa con los plazo fijos

En marzo, el Central había eliminado el piso de tasa obligatorio para los plazos fijos bancarios. Por

eso, ahora la baja de tasas no significa una reducción automática del rendimiento de estas colocaciones, aunque los bancos rápidamente suelen acomodar los rendimientos al nuevo nivel de referencia.

Con esta medida, la tasa de pases da un rendimiento mensual de 5%. El pasado 11 de abril, los bancos habían llevado la tasa de plazo fijo al 60% anual y se espera que con este nuevo recorte el rendimiento de la inversión favorita de los argentinos baje otro escalón.

Esto también afecta los rendimientos de las billeteras virtuales, ya que los fondos asociados a estas invierten en plazos fijos y cuenta remuneradas.

En definitiva, las tasas de interés siguen siendo todavía negativas para los ahorristas en el día a día. Porque los plazos fijos a 30 días, por ejemplo, siguen pagando intereses por debajo de la inflación registrada en esos 30 días.

El economista Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, señaló que la reducción de la tasa de política monetaria implica un ahorro mensual para el Banco Central de \$278,2 miles de millones de pesos en el pago de intereses de los pasivos remunerados.

"Ahora la emisión monetaria endógena por el pago de intereses de pases pasa a una cifra de 1,62 billones de pesos, equivalente al 3,6% de la base monetaria amplia."

Sigue Vasconcelos: "El sendero hacia una eventual competencia de monedas exige que esa emisión endógena converja a cero. De allí la trayectoria descendente esperada para la tasa de interés de política monetaria Pero, por el riesgo de una eventual ampliación de la brecha cambiaria, bajar la tasa tiene como efecto colateral mantener restricciones para el acceso al CCL de parte de las empresas"

Vasconcelos opina que es un riesgo seguir alimentando el dólar contado con liquidación con la liquidación de los exportadores del 20 % de las operaciones (dólar blend).

Con esta baja de tasas, el Banco Central sigue limpiando su balance, una asignatura prioritaria para el momento en que haya que abrir el cepo cambiario.■

### El peso fue la moneda que más se revalorizó en lo que va del año

A cuatro meses de asumir el cargo, el presidente Javier Milei exhibe un logro fundamental en un país devastado durante mucho tiempo por una inflación galopante: estabilizó la moneda.

De hecho, el peso no solo ha dejado de hundirse día tras día, sino que en uno de los mercados cam-

gentina, producto de la red de reglas bizantinas del país) en realidad se está recuperando bruscamente. El peso se ha disparado un 25% frente al dólar en los últimos tres meses en el mercado conocido "contado con liquidación", que utilizan muchos inversores y empresas. Eso es más que las gananbiarios clave (hay muchos en Ar- cias registradas por cualquiera de controlar el inflado gasto guberna- dos los realizados en el mundo du- resistido en el Congreso. ■

las 148 monedas que Bloomberg rastrea frente al dólar.

Es una estadística impactante en un país donde la moneda aparentemente se encuentra en un estado interminable de caída libre (la baja anual más pequeña en la última década fue del 15%). Y subraya hasta dónde ha llegado Milei para

mental, **sofocar la demanda** de todo lo que hay en la economía, incluidos los dólares, y controlar la inflación que se ha disparado a un ritmo anual de casi el 300%.

A Milei le gusta llamar a sus recortes presupuestarios "los más grandes en la historia de la humanidad". Seguramente sea una exageración, por supuesto, pero no tanto. Los recortes que impuso suman el equivalente a casi el 4% de la producción económica del país, un ajuste tan agresivo que los funcionarios del Banco Central estiman que es mayor que el 90% de torante las últimas décadas.

Para ser claros, hay peligros en todas partes para Milei y su política de peso fuerte. Por un lado, los recortes del gasto han hundido a la economía en una profunda recesión. Y a medida que los argentinos que ya han sido presionados por la inflación pierdan sus empleos, aumentará la presión política para reducir su programa fiscal, advirtieron los analistas.

Se ha visto obligado a depender de medidas provisionales para destripar el presupuesto porque su paquete más amplio de reformas fue



MÁSBanCo, la billetera digital del Banco de Corrientes que opera con MODO

BANCO DE CORRIENTES

### Innovación y tradición en la banca pública, un camino hacia la transformación digital

En pos de brindar soluciones ágiles y eficientes, la entidad financiera impulsa acciones ligadas a desarrollos tecnológicos, por ejemplo, el uso de la billetera digital MÁSBanCo y una nueva Banca Web, herramientas que permiten realizar todo tipo de operaciones vinculadas a sus productos y servicios.

Con una trayectoria de más de siete décadas en el sistema financiero de Argentina, el Banco de Corrientes (BanCo) redefine la accesibilidad y la innovación bancaria, expandiéndose con más de 40 sucursales y una red de más de 350 cajeros automáticos distribuidos estratégicamente.

De esta forma, alcanza una cobertura total en toda la provincia de Corrientes y -expandiendo su presencia constantemente- también se encuentra presente hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Misiones y Entre Ríos. El BanCo se destaca por su constante innovación y avance en productos y servicios financieros, así como en el desarrollo y la capacitación de su equipo humano.

La entidad cuenta actualmente con áreas de negocios exclusivas para cada segmento, comprendiendo que cada cliente merece un trato preferencial y de calidad. Su objetivo no solo es satisfacer sus necesidades, sino también superar sus expectativas y demandas.

El Banco de Corrientes se enfoca

especialmente en superar de forma constante los objetivos propuestos y todo el tiempo va por más. Esta iniciativa se manifiesta a través de soluciones digitales como la Billetera MÁSBanCo y la nueva Banca Web para personas y empresas; pero también con otras acciones físicas, como los ATM móviles, que cada semana recorren más de 30 puntos de la provincia, asegurando así servicios financieros integrales hasta en las localidades más remotas.

En sintonía con el propósito de in-

novación y de transformaciónde la entidad, desde MÁSBanCo y Banca Web es posible realizar todo tipo de operaciones vinculadas a sus productos y servicios; además, próximamente se sumarán actualizaciones y nuevas opciones en estas plataformas, buscando optimizar al máximo la usabilidad y eficiencia de las mismas.

Por otra parte, en línea con estos desarrollos tecnológicos, El Banco de Corrientes suma la **alianza con MODO** a través de su app, formando parte del ecosistema de más de 30 bancos que la integran para operar desde la aplicación y vincular a las diferentes cuentas y tarjetas de cada persona.

Queda demostrado que este banco no solo acompaña la evolución
económica del país, sino que
también impulsa una constante
transformación digital con el
usuario en el centro de su estrategia. Sin dudas, se trata de un
BanCo que continúa creciendo
con solidez y aporta valor, apostando por el desarrollo continuo
de sus clientes.



Conflicto en puerta. El Gobierno quiere cancelar una deuda con un bono a empresas petroleras y eléctricas.

### Economía ofrece a energéticas canjear una deuda por un bono

Son US\$ 600 millones y el ministro de Economía, Luis Caputo, les dijo a las empresas que ofrecería un título que vence en 2038. Malestar empresario.

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

En una reunión de alta tensión, el ministro de Economía, Luis Caputo, les ofreció ayer a las empresas generadoras de energía eléctrica y productoras de gas el pago parcial de la deuda por subsidios con el bono AE38 -que vence en 2038- por un valor nominal de \$600.000 millones y sin intereses, con una tasa interna de retorno (TIR) del 17%. También puso sobre la mesa otro bono dollar linked (en pesos ajustable por el tipo de cambio oficial) a 2 años, con "una quita del 50%", contaron fuentes del sector.

El AE38 cotiza a 53,30 dólares actualmente, pero la apuesta es que llegue a US\$ 70 u US\$ 80 pronto y baje el riesgo país, por lo que sería una quita mucho menor y el bono tiene alta liquidez.

La operación incluye las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024, el stock. En febrero se normalizaría el flujo hacia adelante. Pero quedan enfrascadas las transacciones previas de octubre y noviembre 2023, correspondientes a la gestión de Alberto Fernández pero que debió haber pagado este Gobierno cuando asumió.

Esta deuda fue uno de los pilares del superávit fiscal en el primer trimestre. Los dueños de las empresas tomaron protagonismo y se pusieron a la cabeza del reclamo. El encuentro contó con la participación de representantes de YPF, Tecpetrol, PAE, Pampa Energía, Pluspetrol, Total Energies, Compañía General de Combustibles (CGC), AES, Central Puerto, Genneia, MSU, Albanesi y Capsa, entre otros.

Las productoras de gas, con YPF y PAE a la cabeza, son más proclives a un acuerdo, mientras que las eléctricas tendrían más inconvenientes. "Es inaceptable" y "fue una emboscada", comentaron dos fuentes de las generadoras, que incluso quedaron en alerta por un amague de que tampoco cobrarían las ventas de energía de marzo, a pagarse a partir del 10 de mayo.

Si la decisión oficial fuera continuar pateando los pagos, habría un enorme costo en términos de seguridad jurídica -y de abastecimiento-, con riesgos de que las em-

presas inicien juicios en tribunales internacionales contra el Estado nacional.

La deuda con las generadoras eléctricas asciende a unos \$ 1.061.573.714.550 millones (\$ 1,061 billón) o 1250 millones de dólares y se acumuló en apenas tres meses. Con las productoras de gas, en tanto, la deuda suma otros US\$ 900 millones.

Casi todas las grandes empresas eléctricas están muy apalancadas con préstamos de bancos internacionales, que tomaron para el financiamiento de sus inversiones.

Esta semana y luego de fuertes ruidos internos en el sector, Pampa Energía y la multinacional estadounidense AES mandaron comunicados a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para aclarar su situación, a requerimiento de la Gerencia de Emisoras del propio organismo.

La compañía de Marcelo Mindlin declaró que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) -es decir, el Tesoro nacional, en última instancia- le debe \$ 133.191 millones. En tanto, la firma estadounidense puntualizó que la deuda con ellos es de \$37.483 millones.

Ambas sociedades explicaron que en la actualidad no tienen problemas financieros ni de liquidez. No obstante, "si esta situación de mora se extendiere en el tiempo o se acumularan más períodos transaccionales, se afectará la capacidad de pago de las obligaciones de la Compañía en general", aclaró la filial argentina de la empresa AES.

Cammesa opera como un intermediario administrativo y financiero: compra el gas a las petroleras y la electricidad a las generadoras, y luego lo revende a las distribuidoras. Obtiene sus fuentes de ingresos por dos lados: el pago de la energía que compran las distribuidoras -tarifas de los usuarios-y los subsidios que aporta el Estado nacional. Economía decidió dejar de pagar los subsidios para equilibrar las cuentas públicas. Según IA-RAF, los subsidios a la energía "soportaron" el 9% del ajuste en el primer trimestre del año con una caída de \$ 763.429 millones. ■

### El Gobierno trasladaría el costo del gas importado a usuarios

El conflicto económico generado sobre la ecuación sostenible de tarifas y subsidios al gas natural, en el que está inmerso el Gobierno para desarmar el esquema que heredó de la administración anterior, trajo en abril un nuevo problema para el sector energético: nadie se quiere hacer cargo del pago de las importaciones de Gas Natural Li-

al puerto bonaerense de Escobar.

Los recientes aumentos de tarifas del gas solamente convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas.

Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que habitualmente es mayor que la producción local (más de US\$ 10 por millón de BTU frente a US\$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

De esta manera, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, cuado (GNL), que llegan por barcos Energía dictada a fines de marzo, quedarían en riesgo los contratos gunda licitación, que adjudicará en

económicos del sector. Fuentes de la industria garantizan que no está en peligro el abastecimiento "físico" (es decir, habrá suficiente cantidad de moléculas de gas para todos). Las señales dadas por el Gobierno son certeras.

Este año, serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US\$ 9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la se-

las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto.

Pero a diferencia de los años anteriores, cuando Enarsa se hacía cargo de casi todo ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US\$ 12,90.

Incluye la importación y el proceso de regasificación-convertir el gas en estado líquido de 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo luego en los gasoductos de alta presión.■

Santiago Spaltro



Negociación que se viene. El Gobierno buscará salir del cepo con la ayuda de recursos del Fondo.

### De cara a recibir al staff, Caputo le pide más plata al FMI por Twitter

Llegará en mayo una comitiva para la octava revisión. La semana próxima habrá que pagar US\$ 2.800 millones.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

El Gobierno recibirá en las próximas semanas una nueva misión del Fondo Monetario Internacional. Después del viaje de Luis Caputo y Nicolás Posse a Washington la semana pasada, la comitiva de técnicos de bajo perfil le dará el último vistazo a las metas del primer trimestre -que están virtualmente aprobadas-, y se espera que prosigan las negociaciones sobre el rumbo del ajuste, en medio de las gestiones oficiales para obtener US\$ 15.000 millones.

"En mayo viene una nueva misión técnica del Fondo, no son figurones', confirmaron fuentes oficiales. Si bien la fecha de la visita aún no está definida, la octava auditoría está prevista para el 10 de mayo, según la agenda del staff.

Del resultado de esa revisión (fiscal, monetaria y cambiaria), depende un desembolso de US\$ 800 millones. Pero antes habrá que cancelar compromisos: el martes vencen US\$ 2.000 millones y al día siguiente US\$ 845 millones.

Ayer Caputo reposteó un mensaje en X del ex secretario de Hacienda Pablo Guidotti diciendo que "Argentina logró grandes avances", "la inflación cae rápido" y "es hora de que el FMI provea dinero fresco banar con los controles cambiarios".

Javier Milei viene de anunciar por cadena nacional un superávit primario del 0,6% en los primeros tres meses del año, 4 veces mayor al previsto en el acuerdo. La "hazaña" esconde un cambio de planes. Caputo le dijo al Fondo que el ajuste iba a ser repartido: 44% por mayor recaudación y 56% por el recorte del gasto. Pero tras el fracaso de la Ley Bases, más del 80% del ahorro fiscal fue por licuar y pisar erogaciones, según Fernando Marull.

Mientras, el ministro de Economía sigue buscando fondos para reforzar reservas y levantar el cepo.

### El ministro retuiteó un posteo a favor de que el Fondo preste dinero

La semana pasada viajó a la asamblea de primavera del FMI y mantuvo reuniones, donde aseguró que "no hay condiciones" para eliminar restricciones este año, ya que todavía están saneando el Banco Central. El vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, lo resumió en una "lección" del 2015: primero, el "ancla fiscal" y después, quitar el cepo. Al revés de Mauricio Macri.

En una presentación, Werning mostró que las reservas netas son negativas en US\$ 4.000 millones, jo un nuevo programa para termi- proyectó una inflación del 9% en proveer fondos frescos.■

abril y una caída del PBI del 3,4% en 2024, más profunda que la prevista por el FMI. Fue durante una charla organizada por el Bank of America, de la que participó también el subdirector para la región del FMI, Luis Cubeddu, quien caracterizó a Milei como un "pragmático". "Está aprendiendo políticamente, pero sus convicciones económicas no las negocia, con los meses va a ir aprendiendo", dijo, según pudo reconstruir Clarín.

Si bien la misión a Washington no se tradujo en plata fresca, Cubeddu habría sugerido una alternativa: llegado el caso, el organismo podría sentarse a negociar y postergar pagos a futuro de la deuda en 2025, cuando ya no habrá desembolsos y vencen US\$ 3.400 millones con el Fondo. Sería un alivio frente a los compromisos por US\$ 6.000 millones que hay que pagar a los otros organismos multilaterales y bonistas. Pero suena lejano en el tiempo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desmintió esta semana en la red X que se esté negociando un préstamo con bancos europeos por US\$ 5.000 millones, garantizado por el BID y la CAF. Lo que confirman fuentes oficiales es que "se está trabajando en conseguir 15.000 palos".

Ayer Caputo retuiteó un posteo de Guidotti de que el FMI debería

### La industria registra una contracción similar a la del inicio de la pandemia

Materiales para la construcción, cemento, autos y alimentos como la carne, entre los que más cayeron.

#### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

Es mucho más que un retroceso. En marzo, el índice de producción industrial (IPI) de FIEL registró un desplome interanual de 13,7% "que en algunas actividades resultó similar a los registros del inicio del confinamiento en 2020". En el primer trimestre, el bajón es del 9,4% interanual y del 5% desestacionalizado respecto del cuarto trimestre de 2023.

"En el trimestre todas las ramas industriales acumulan un retroceso en la comparación con el año anterior, con las mayores caídas entre los bienes de capital y los de consumo durable", dice el informe, que agrega que "no se tienen señales, ni motores que apuntalen una acelerada reversión de la actual recesión industrial".

También la UIA (Unión Industrial Argentina) informó que en febrero la actividad industrial registró una caída de 6,8% en la comparación anual y que "los datos anticipados de marzo reflejan una mayor caída por parte de la industria".

El informe de FIEL señala que en marzo el mayor retroceso lo

registró la producción de minerales no metálicos, siguiendo la profunda retracción de ventas de materiales de la construcción, como los despachos de cemento. En el trimestre la caída del sector es del 31,2%.

Por su parte, las industrias metálicas básicas fueron afectadas en marzo por medidas gremiales, lo que junto al freno en la producción de Acindar para adecuar el nivel de actividad a la retracción de ventas, resultó en un marcado retroceso en la producción primaria y de elaborados de la siderurgia. En el trimestre la caída es del 17,1%.

La producción automotriz, luego de liderar la actividad industrial durante los últimos tres años, en marzo profundizó la caída observada en los meses previos, con un importante recorte de la producción -tanto de automóviles como de utilitarios-, en las exportaciones y los patentamientos. En el trimestre la caída es del 23,2%.

"Mientras persisten problemas de abastecimiento de insumos importados, el principal desafío de las terminales en los meses por venir es la adecuación de los planes de producción a la caída de la demanda interna". ■



20 El País



Sector clave. Gobernadores Sadir (Jujuy), Sáenz (Salta) y Jalil (Catamarca) con Jorge Brito (Banco Macro).

### Cumbre por la minería en Catamarca: reclamo para destrabar inversiones

Gobernadores y empresarios pidieron la aprobación de un punto de la Ley Bases. La organizó el Banco Macro.

Valentina Devincenzi vdevincenzi@clarin.com

La Finca Aylen, ubicada en la localidad de La Carrera, departamento de Fray Mamerto Esquiú, a 15 kilómetros de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, fue sede de una cumbre organizada por Banco Macro que reunió al círculo rojo de la minería.

Además del presidente de la entidad, Jorge Brito; el CEO, Gustavo Manríquez; y ejecutivos del banco; asistieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy) – provincias que conforman la región del litio–; la ex secretaria de energía y minería, Flavia Royón; y empresarios y especialistas que debatieron sobre el futuro de la industria y formularon pedidos al Gobierno para destrabar inversiones en carpeta.

El evento no fue azaroso, y su locación, tampoco. Hace tres años, Macro abrió su vertical de minería y se convirtió en la primera entidad financiera del país con esta unidad especializada, similar a las que tiene de agro y oil & gas. Empezó con nueve clientes y ya atiende a más de 400, entre mineras y proveedoras -varias con proyectos en la provincia- a las que les ofrece soluciones que van desde cash management hasta financiamiento y productos personalizados. "Se definió como estratégico al sector. Aún tiene un peso incipiente en el negocio, pero toma relevancia y es clave para la economía futura", le explicó a Clarín Manríquez.

presarios y especialistas que debatieron sobre el futuro de la industria y **formularon pedidos al Go-**De ahí, la idea de ser **el primer**banco en armar una conferencia
(Salta)—, **el énfasis estuvo en el Ré-**gimen de Incentivo para Grandes

marca, convocando a voces disidentes, e incluso de distinto signo político –por caso, un gobernador de Unión por la Patria (UxP), uno del Frente Renovador (FR) y otro de Juntos por el Cambio (JxC)–, pero que tienen en común la visión sobre el rumbo del sector y pedidos al Ejecutivo para potenciar su crecimiento en medio de realidades diferentes: por un lado, la fiebre del litio; y por otra, proyectos de cobre parados hace años, y el segmento de plata y oro en extinción.

Aprobación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) Bajo el lema "Pensar la minería en grande", en esta tercera edición – los dos años anteriores se hizo en Purmamarca (Jujuy) y Cafayate (Salta)–, el énfasis estuvo en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la Ley Bases y enviado al Congreso para su tratamiento, por ahora sin noticias de cuándo podría aprobarse.

"Necesitamos que salga rápido, antes del Pacto de Mayo. Hay inversiones especulándose y demoradas. Competimos por los capitales contra los Estados Unidos y Europa. Solo la región del litio significaría una inyección de US\$ 10.000 millones entre desarrollos en marcha y otros por venir", le aseguró Jalil a Clarín en la trastienda del evento, y mencionó la libertad para girar divisas como un reclamo de gigantes extranjeros.

"Los inversores nos miran en lo económico e institucional. Por eso, hay que acomodar la macro, pero también ofrecer seguridad jurídica y reglas claras. Esperamos que salga el RIGI", señaló en esa misma línea Sáenz, y resaltó "las posibilidades que ofrece el norte profundo, región que antes no se tuvo en cuenta y puede darle al mundo lo que demanda".

Otros desafíos planteados fueron la capacitación y generación de empleo. "Precisamos planes de educación que se ajusten a las necesidades de las empresas, para crear mano de obra local y arraigo. Catamarca pasó de 2.500 a 6.5000 puestos, entre directos e indirectos", destacó Jalil, mientras que Sadir puso como ejemplo a Susques, donde hay "pleno empleo" y prácticamente no se consiguen viviendas. "Esto demuestra que no necesitan emigrar", subrayó. En tanto, en Salta, 1.000 mujeres trabajan en el rubro.

Los mandatarios hicieron hincapié también en la falta de infraestructura, otro problema para el sector. "Las rutas del norte dan pena. El Gobierno tiene que acompañar, estamos en contacto con Vialidad para mejorarlas. Mientras tanto, nos hicimos cargo. Seguimos soñando con la salida al Pacífico por Chile y el Corredor Bioceánico. Si tenemos que transportar hasta Buenos Aires o Rosario, los costos se encarecen. La forma de crecer es con más conectividad", apuntó Sáenz, a lo que Sadir agregó: "Se necesita infraestructura para que las inversiones lleguen. Caminos internos requieren financiamiento".

Por su parte, Royón demandó previsibilidad regulatoria y fiscal, y consideró que "hay que dar el debate de cómo cambiar las reglas de juego para reducir la especulación y lidiar con proyectos que no se concretan". "No se olviden que este régimen es un happy hour, casi no hay condicionamientos".

Y consideró además que "hay que exigir que las inversiones se hagan realidad. Josemaría (de cobre y oro en San Juan) y Taca Taca (de cobre en Salta) son dos ejemplos", apuntó la ingeniera industrial salteña en una de sus primeras reapariciones públicas tras su salida del Gobierno.".■

### Pilotos, contra el acuerdo de cielos abiertos con Chile

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas lanzó un duro comunicado, tras la firma para avanzar en un plan que amplíe la oferta de vuelos internacionales entre Argentina y Chile, y advirtió por eventuales medidas de fuerza. "Desde APLA reafirmamos que llevaremos adelante todas las medidas legales y sindicales que sean necesarias para defender las fuentes de trabajo, la línea de bandera y toda la aviación nacional", expresaron en el escrito.

El gremio, que dirige Pablo Biró y nuclea a los pilotos, sostiene que el acuerdo entre ambos países es una "pérdida de soberanía", que afectará a toda la industria aeronáutica argentina. En esa línea, enumeran "la entrega de un recurso público", la apertura de cielos a "empresas extranjeras", la reducción de frecuencias y el desfinanciamiento de Aerolíneas Argentinas. Días atrás, Franco Mogetta, secretario de Transporte, y su par Martín Mackenna, autoridad aeronáutica chilena, llegaron a un acuerdo con Chile para avanzar en un plan que amplie la oferta de vuelos internacionales entre ambos países, un primer paso concreto para ir hacia una política de cielos abiertos como la que se anunciara con Brasil.

"La iniciativa permitirá ampliar el panorama a toda la región y posicionar a Argentina como posible receptor de nuevas compañías aéreas", sostuvieron desde la cartera de Transporte en un comunicado. Y se entusias maron al considerar que "a su vez, se abre aún más el mercado para líneas aéreas argentinas en el país vecino".

El plan consiste en que todo redunde en la "llegada de más compañías aéreas a la Argentina". "Mas competencia, más vuelos, más conectividad, precios más económicos", enumeraron fuentes aeronáuticas ante la consulta de Clarín sobre las implicancias del acuerdo que definen como "un primer paso concreto hacia los cielos abiertos", una política que la gestión de Javier Milei tomó como bandera propia.

Sin embargo, desde el gremio advirtieron: "La entrega de nuestro espacio aéreo terminará dejando a Argentina con una mayor concentración del mercado, una menor conectividad federal, y amenazando la continuidad de la línea aérea de bandera y a miles de fuentes laborales de trabajadores aeronáuticos.

### Los argentinos, a la cola en un ranking de capacidad de ahorro

Un estudio comparativo entre cuatro países de la región detectó el humor social de los argentinos en la era Milei. Les queda poco resto en el bolsillo.

#### Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

Una investigación regional reveló que los argentinos son quienes tienen menor capacidad de ahorro en comparación con el resto de los países relevados. Sin embargo, el 75% espera que su situación financiera mejore en 2024, dado que buena parte de ellos confía en el Gobierno podrá mejorar la situación económica y social.

A esta conclusión, entre otras, llegó un estudio de la agencia de investigación de mercado y opinión pública, Quiddity junto con la agencia Ágora, titulado Monitor de humor social 2024 que releva las expectativas y demandas de la población de cara al 2024.

Según los resultados de la investigación, la agenda local está dominada por la inflación y la inseguridad, donde cuatro de cada seis argentinos los identifica como los principales problemas que afectan a la población. Mientras que tres de cada 10 menciona a la corrupción, los salarios, la pobreza y la economía del país. La agenda local está marcada por problemas eminentemente económicos.

En el resto de los países de la región lideran la preocupación de la población los problemas asociados a la corrupción e inseguridad. Por ejemplo, seis de cada 10 mexicanos y colombianos los mencionan como los que más afectan a la población; mientras que cuatro de cada 10 colombianos menciona también a la pobreza y desempleo.

Comparativamente con el mismo estudio realizado en 2023, en la Argentina se deteriora la situación financiera personal, con un aumento que pasa del 19% al 26% de aquellos encuestados que declaran que gasta más de lo que gana.

Al mismo tiempo, desciende del 29% al 24% el porcentaje de aquellos que afirman tener capacidad de ahorro; lo que a su vez represen-

**CIFRA** 

24%

fue el porcentaje de encuestados que afirman tener capacidad de ahorro. Bajó del 29% en 2023.

ta el valor más bajo de la región en comparación con los demás países relevados: colombianos con un ños un 42%.

Otra encuesta hecha en marzo pasado por Opina Argentina también llegó a la conclusión de que, en el país, solo dos de cada diez personas tuvieron capacidad de ahorro en el último mes. Según estos datos, el grupo de menor nivel educativo fue el que reportó una menor posibilidad de ahorro. Mientras que el 39% de los jóvenes al igual que el 27% de los hombres resultaron los segmentos más propensos a conservar algún excedente de sus ingresos.

A pesar de que la inflación es una de las principales preocupaciones en Argentina, el 60% de los encuestados, según la encuesta de Quiddity, declaró no haber implementado ninguna medida para mitigarla.

En el estudio de Quiddity, la expectativa de la gente en relación con su situación financiera, mostró que el 47%, mexicanos un 57% y brasile- 75% de los argentinos espera que mejore respecto de 2023. Este porcentaje aumenta entre los jóvenes de 18 a 25 años, alcanzando el 91%... Además, seis de cada 10 declaró que su año será mejor respecto del 2023. Si bien hay expectativas positivas, en el contexto de la región la Argentina aparece como el país más pesimista; ya que ocho de cada 10 brasileños, colombianos y mexicanos cree que su 2024 será mejor. Por otro lado, seis de cada 10 argentinos confía en que el Gobierno podrá mejorar la situación económico-social; este porcentaje crece entre los jóvenes alcanzando el 69% y cae al 52% en mayores de 60.

La Argentina se recorta como el país de las emociones negativas y el único de la región que menciona la frustración y la tristeza entre su Top 5. Al ser consultados acerca de las emociones que predominaron su estado de ánimo durante el 2023, entre los consultados foráneos predominan las emociones negativas alcanzando un 62%; mientras que en el resto de los países predominan las emociones positivas: Colombia con un 57%, México con el 59% y Brasil con el 52%..

2A nivel local, la dimensión "Gobierno" es la que reúne mayor expectativa de mejora, alcanzando el 38%, mientras que la pobreza y el desempleo son las dimensiones con las miradas más negativas por parte de la población en cuanto a posibilidad de mejora.



### Principales indicadores



**DOLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETROLEO WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares

#### **EL BALANCE DE GOOGLE, MEJOR A LO ESPERADO**

La tecnológica Alphabet, matriz de Google, ganó 23.662 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, un 57,21% más interanual, según

anunció este jueves. La facturación de la empresa ascendió un 15,4 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior: US\$ 80.539 millones.

### Sale el nuevo Peugeot 2008 nacional, con una inversión de US\$ 270 millones

Será en el segundo semestre. Lo anunció el titular de Stellantis para Sudamérica, Emanuele Cappellano. Más inversiones para 2025-2030.



Manos a la obra. El nuevo Peugeot 2008 será el primer vehículo SUV del grupo Stellantis fabricado en la Argentina.

### **Luis Ceriotto**

lceriotto@clarin.com

La planta de El Palomar de Peugeot comenzará a producir la nueva versión del Peugeot 2008 durante el segundo semestre, tras haber completado una inversión de 270 millones de dólares sólo para acondicionar la fábrica para este modelo.

Así lo anunció Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis para Sudamérica. "Vamos a lanzar el nuevo Peugeot 2008, que será el primer vehículo SUV de Stellantis fabricado en la Argentina, con una inversión de US\$ 270 millones que consolidan los otros US\$ 320 millones que invirtió el grupo en la transformación de la planta El Palomar", dijo el ejecutivo italiano, en video conferencia desde San Pablo.

Stellantis, creada hace tres años, es resultado de la fusión a nivel mundial entre Fiat Chrysler Automobiles y Groupe PSA (Peugeot-Citroën). En la Argentina tiene las fáde Fiat, ubicada en Córdoba, donde hoy se produce el modelo Cronos. Poco antes de la fusión, que quedó formalizada en enero de 2021, Peugeot había comenzado a fabricar en la Argentina su modelo 208, para el cual reacondicionó la totalidad de su planta bonaerense con una inversión de 320 millones de dólares. Aquella inversión había sido anunciada durante el gobierno de Macri, pero el lanzamiento del 208 se terminó de concretar durante los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández.

El Peugeot 2008 es la versión "sport utility vehicle" (SUV) y tiene un perfil diferente de la versión inicial importada desde Brasil y que en la Argentina tuvo una alta demanda hasta la pandemia.

La nueva silueta, presentada el año pasado en Europa, es más grande y una fuente de Stellantis la definió como "una mini Peugeot 3008". Por el momento no hay detalles sobre la ficha técnica del producto, ni tampoco sobre la fecha

el segundo semestre", se limitó a decir el titular de Stellantis en la Argentina, Martín Zuppi.

Desde San Pablo Cappellano mantuvo una videoconferencia de prensa con periodistas argentinos, reunidos en las oficinas de Stellantis en Catalinas Norte. También participaron Zuppi y el director comercial de la automotriz para Argentina, Pablo García Leyenda.

Otro anuncio del ejecutivo italiano fue una inversión de 400 millones de dólares en la filial argentina de Stellantis para el período 2025-2030 en "nuevos productos, nuevas plataformas y nuevas tecnologías".

No hubo más precisiones, pero Cappellano dio a entender que ese monto sería sólo para vehículos: "Será en nuevos productos, nuevas plataformas y nuevas tecnologías", dijo el directivo.

La aclaración no es menor, ya que Stellantis concretó en los últimos meses inversiones por varios cientos de millones de dólares en el país, en proyectos ajenos a la fabricas de **El Palomar** y también la precisa de su lanzamiento. **"Será en** bricación de vehículos: adquirió en ló la fuente. ■

dos etapas el 19,4% de la minera McEwen Cooper (US\$ 275 millones, producción de cobre en el yacimiento Los Azules de San Juan), 19% de otra minera, Argentina Litio y Energía, propiedad del grupo canadiense Grosso Group (US\$ 90 millones), 49% de la empresa de parques solares 360 Energy, de la familia Ivanissevich (US\$ 100 millones) y la cadena de repuestos para automotores Norauto (por una cifra no difundida).

Desde la filial local, fuentes al tanto de los proyectos aseguraron que las nuevas inversiones de la automotriz en la Argentina podrían sobrepasar los 400 millones de dólares que dijo Cappellano.

"Ahí alguien decidió poner el freno de mano porque el anuncio inicial era que Stellantis iba a invertir 6.000 millones de dólares en la región y en Brasil entendieron que la totalidad iba a ser para ellos. Ahora se comienza a ver que hay una parte, no menor, que tiene como destino las fábricas de Argentina", seña-

### **Breves** económicas

Vaca Muerta

#### Vista apuesta a subir la producción de crudo

La petrolera Vista, segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, anunció ayer que acelerará su actividad en Vaca Muerta tras la incorporación de un tercer equipo de perforación, que comenzará a operar en sus áreas en la segunda mitad del año. "Este equipo permitirá acelerar nuestra actividad de perforación en nuestros bloques, lo que permitirá mejorar las proyecciones de producción para el cuarto trimestre de 2024, estimadas en más de 85 mil barriles equivalentes de petróleo por día", afirmó el titular de Vista, Miguel Galuccio.

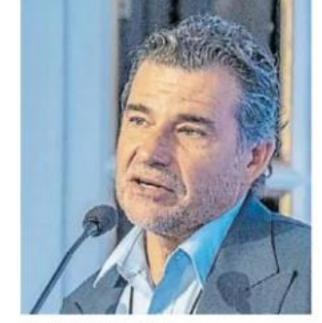

Miguel Galuccio.

Préstamos

#### El Supervielle ofrecerá hipotecarios UVA

El Banco Supervielle anunció que en breve se sumará a la por ahora corta lista de bancos que saldarán a ofrecer créditos hipotecarios UVA. La entidad no informó por ahora tasa, plazos y montos máximos que se podrán solicitar, pero sí que los préstamos podrán ser pedidos por clientes o no clientes que busquen adquirir su vivienda permanente, no permanente o estén pensando en ampliar o refaccionar su vivienda. La propuesta se podrá conocer on line en la web del banco a partir del 4 de mayo. La entidad se suma al Hipotecario, el Ciudad y el Nación.

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365



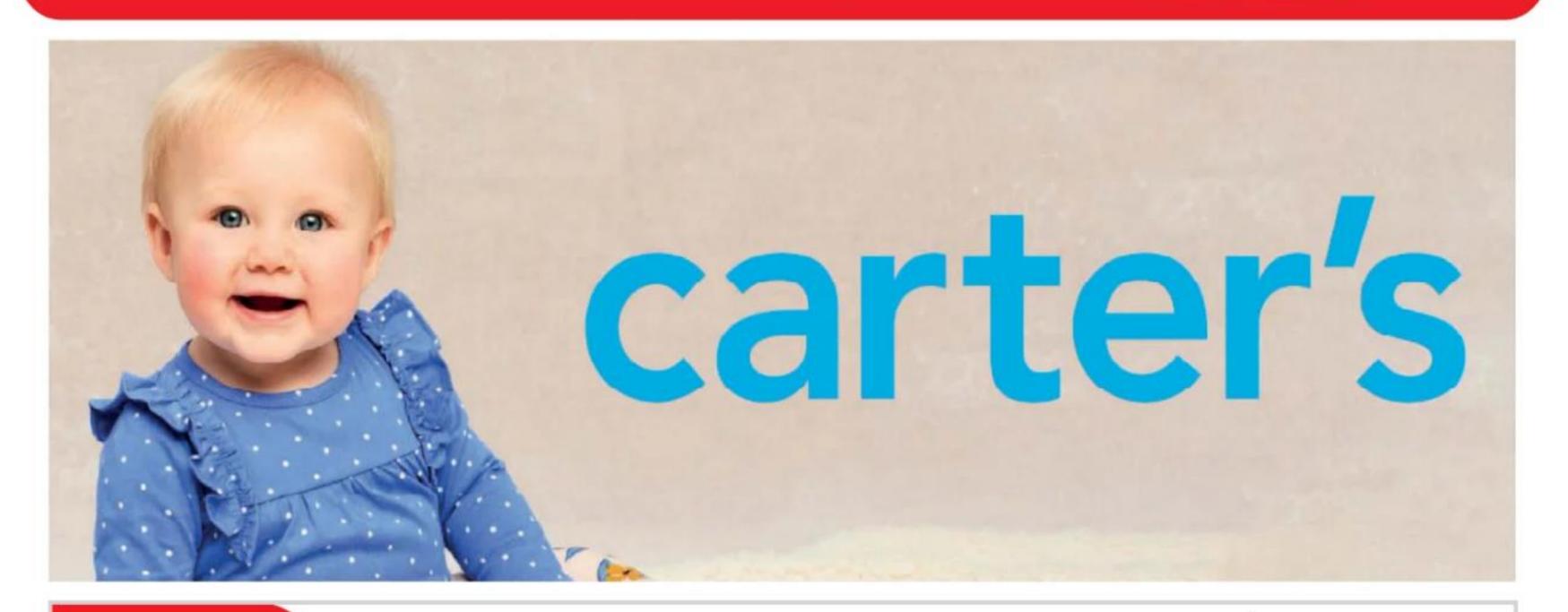

**EN EL TOTAL DE LA COMPRA TODOS LOS DÍAS, EN TIENDA ONLINE** Con ambas tarjetas.

365.com.ar





-5%

**EN EL TOTAL DE LA COMPRA** TODOS LOS DÍAS, EN TIENDA ONLINE Con ambas tarjetas.

-5%

**EN EL TOTAL DE LA COMPRA TODOS LOS DÍAS, EN TIENDA ONLINE** Con ambas tarjetas.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |









BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 04/04/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES. NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### El Mundo

### España

# El opositor PP calificó al presidente español de "irresponsable y frívolo" por su amague de renuncia

Pedro Sánchez planteó que analizaba dimitar tras una denuncia de corrupción contra su esposa. El PP sugiere que es una maniobra para renovar la confianza. El PSOE llama a una marcha.

MADRID. AFP, ANSA, EFEY CLARÍN

El sorpresivo amague del presidente socialdemócrata español Pedro Sánchez de renunciar al gobierno promovió un duro repudio de la oposición centroderechista del Partido Popular (PP) que lo calificó de "frívolo e irresponsable", al tiempo que puso en duda que el mandatario haya considerado seriamente dimitir.

Alberto Nuñez Feijóo, presidente del PP, afirmó este jueves que "un presidente respetable no nos somete al bochorno internacional".

"Es una frivolidad inaceptable. Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y lleva cinco años pensando en sí mismo. Basta ya. Ningún español puede abandonar y eludir sus responsabilidades y mucho menos el que ostenta la presidencia del Gobierno", señaló el dirigente conservador español.

Tras la apertura de una investigación contra su esposa por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, Sánchez dijo este miércoles que se plantea dimitir debido a los "ataques sin precedentes" de la derecha y que comunicará su decisión el lunes.

Nuñez Feijóo había ironizada sobre el período de reflexión que pidió el mandatario, sugiriendo que se trataría de una maniobra para renovar apoyos y que luego dirá que el pueblo le reclamó seguir en el cargo. Sostuvo en ese sentido que el mandatario plantearía una cuestión de confianza, la votación legislativa para exhibir que sigue contando con la mayoría parlamentaria, que superaría, ya que tiene la "confianza interesada de los partidos independentistas" catalanes, dijo el líder del PP.

El presidente español quedó en medio de una tormenta interna después de que, si bien perdió las legislativas del año pasado a manos del PP, logró renovar su mandato con un polémico acuerdo con el partido derechista catalán del ex jefe de gobierno regional, Carles Puigdemont, que incluyó una amnistía a los independentistas. Esa decisión, que le sirvió para armar gobierno, fue discutida incluso por



gobierno, fue discutida incluso por Figura. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusó a la oposición por la denuncia contra su esposa. AP

la dirigencia veterana del partido oficialista por su supuesto carácter anticonstitucional.

La sospecha del PP sobre el sentido de la acción del mandatario parecía confirmarse el jueves con una movilización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para "convencer" al mandatario para que no dimita. Los ministros más cercanos a Sánchez están "muy concentrados en que la decisión sea la de continuar", dijo la viceministro primera, María Jesús Montero. También su socio de gobierno, la formación de centroizquierda Sumar, y los partidos que apoyaron su investidura le animaron a seguir.

El PSOE mantiene el Comité Federal previsto para este sábado sin la presencia de Sánchez y desde el partido se llamó a una concentración para apoyar al gobernante.

La denuncia contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, de haber recibido favores y recomendado a empresas para obtener fondos o contratos con el Estado proviene de una organización llamada Manos Limpias. Este grupo se presenta como un sindicato de empleados de la función pública. Fue fundado por un integrante del ex partido de ultraderecha Frente Nacional y es afecto a denuncias de gran repercusión mediática que los juzgados suelen archivar. Esta también parece floja de papeles.

El secretario general de esa entidad, Miguel Bernad, reveló que tuvo conocimiento "a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas". Añade que "si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".

La fiscalía pidió este jueves archivar la investigación argumentando que no hay indicios de que el delito justifique la apertura de un procedimiento penal. Sánchez, en su carta de amague de renuncia, no se detuvo en esa pequeña organización sensacionalista y acusó al PP y al ultraderechista Vox de haber promovido la denuncia. El Mundo 25

### Maniobras para reafirmarse

### Análisis

MADRID, AFP Y CLARIN

Asiduo a los golpes de efecto, con su amenaza de dimitir el mandatario español buscaría, según varios analistas, dar un golpe en la mesa y recuperar la iniciativa frente a la oposición de derecha, en medio de una extrema polarización de la vida política española. Sánchez "es una animal político" que "ha decidido que pasa al ataque", para intentar "cambiar las coordenadas de la conversación" pública, dijo a AFP Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Da un golpe sobre la mesa" con la finalidad "de volver a poner el foco donde él quiere", señaló de su lado Paloma Román, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Los analistas creen que una de sus opciones es decidir someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento, para demostrar a España que él y su gobierno en minoría siguen contando con el apoyo de la mayoría en el Congreso de los Diputados. El independentista de derecha catalán Carles Puigdemont, aliado impredecible del gobierno, instó a Sánchez a someterse a dicho examen parlamentario, una opción poco arriesgada ya que para superarlo necesita solo una mayoría simple de los diputados.

La mayor parte de sus aliados en el Congreso ya han manifestado su apoyo. El partido populista Podemos fustigó los ataques de "la derecha política, mediática y judicial" contra Sánchez, mientras que los separatistas catalanes del centroizquierdista ERC aseguraron que darían su voto a favor en una cuestión de confianza.

Si bien la oposición ha tachado el anuncio de Sánchez de "espectáculo" y teatro político tendiente a reagrupar sus filas, la posibilidad de una dimisión no debe excluirse del todo, según algunos analistas.

"Los asesores más cercanos a Sánchez y la dirección del PSOE dedicarán los próximos días a convencerlo de que se quede", pero su "decisión es particularmente difícil de predecir", estimó Antonio Barroso, analista político.

Si renuncia los socialistas podrían proponer a otras persona para ser investida como titular del gobierno por el Congreso.

Pero la "hiperpersonalización del poder por parte de Sánchez" dentro de las filas socialistas hacen poco probable esta hipótesis, a juicio de Paloma Román. ■

### **Portugal**

Fue el 25 de abril de 1974. Un alzamiento militar con el apoyo de la población puso término a 48 años de un asfixiante régimen de facto. Recuerdos y testimonios.

### A 50 años del golpe sin sangre de la Revolución de los Claveles en Portugal

MADRID. CORRESPONSAL

Marina Artusa

Se vio, en vivo o por la tele pero se vio: jóvenes sonriendo mientras tapaban con claveles rojos la boca de los fusiles que colgaban de los hombros de los militares. Fue el último jueves de abril de 1974, en Lisboa, cuando un golpe militar express y sin sangre derramada asfixió la dictadura más larga de Europa: 48 años opacos en los que el Estado Novo que había fundado el dictador Antonio de Oliveira Salazar hundió a los portugueses en un infierno de represión, aislamiento y retraso. Se la conoce como la Revolución de los Claveles y se produjo hace 50 años, en la madrugada del 25 de abril del '74.

A las doce y media de la noche,

la radio comenzó a emitir los acordes de la canción, prohibida por el
régimen, Grândola, vila morena una especie de Bella, ciao a la portuguesa-, que se convirtió en la
contraseña para que un alzamiento militar, arropado por la ciudadanía, derrocara en cuestión de
horas al premier que había sucedido a Salazar, Marcelo Caetano,
quien ese mismo día fue obligado
a exiliarse en Brasil.

"Durante una semana o dos hemos sido el pueblo más feliz del planeta", recordó años después el Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago. "Grândola, pueblo marrón, tierra de hermandad, la gente es la que más manda dentro de ti", dice el tema del cantautor José Afonso que, desde aquella madrugada de abril, se volvió un himno para la democracia de Portugal que, luego de la sublevación en los cuarteles, convocó a elecciones constituyentes en 1975 y dictó una Constitución en el '76.

Fueron cinco mil militares y un capitán de caballería -Salgueiro Maia- al frente de un batallón que apenas sabía disparar, quienes pusieron fin a los días más tristes de Portugal, una potencia naval que se empecinaba en mantener sus colonias del siglo XV en África a fuerza de masacrar a sus jóvenes en guerras estériles.

Portugal llevaba más de una década -y un millón de soldados de las clases trabajadoras destinados en las colonias africanas- en enfrentamientos bélicos para impedir que Angola, Mozambique y Guinea Bisau se independizaran. La sociedad portuguesa desaprobaba esos conflictos a pesar de que el relato del régimen agitaba el falso fantasma del avance de España sobre Portugal si se perdían las colonias. Más de 100 mil jóvenes huyeron del país para no tener que entrar en el Ejército.

El servicio militar, obligatorio, duraba cuatro años que se repartían: dos en Portugal y la otra mitad en las antiguas colonias africanas.

"Era un régimen carcomido por mantenerse en un sistema de aislamiento, por mantenerse en esas guerras coloniales sin futuro. La sociedad estaba desilusionada", opinaba Diego Carcedo, quien era corresponsal en Lisboa de la televisión pública española.

El 25 de abril del '74, cuando se produjo la Revolución de los Claveles, Carcedo estaba de visita en la redacción de **Clarín**. Había viajado a Buenos Aires para entrevistar a Juan Domingo Perón, quien asumía la presidencia argentina, por tercera vez, en octubre de 1973 y moriría el 1 de julio de ese '74.

La Revolución de los Claveles abrió las puertas a la participación civil en política y a la recuperación de libertades y derechos. Salazar había muerto cuatro años antes de que los claveles rojos tiñeran Lisboa. Había sido reemplazado por Marcelo Caetano en 1968.

El aire fresco que trajeron los claveles mejoró, además, la vida de la gente. En abril abril del '74, no había luz eléctrica en numerosos rincones de Portugal y un

### Hoy Portugal lleva en democracia el mismo tiempo que padeció en dictadura.

cuarto de los portugueses no sabía leer ni escribir. El país estaba, además, en el primer puesto de mortalidad infantil del mundo occidental: por cada mil nenes que nacían, morían 60. Hoy, Portugal lleva en democracia casi el mismo tiempo que padeció en dictadura.

Un medio siglo democrático con sorpresas de último momento: en las elecciones de marzo de este año, la extrema derecha se clasificó como la tercera fuerza del país.

Luego de ocho años de gobierno del Partido Socialista, la izquierda se desmoronó: pasó de 42 al 28 por cientos de los votos.

La estrella de la noche electoral fue Chega, el partido de ultraderecha que, a 50 años de la Revolución de los Claveles, obtuvo más de un millón de votos y logró sentar 50-de 230-diputados en el Parlamento. Asumió como primer ministro Luís Montenegro, presidente del centroderechista Partido Social Demócrata, pero ninguna de sus propuestas verá la luz sin el apoyo de Chega. ■



Festejos. Veteranos del ejército celebran la fecha a bordo de un vehículo usado durante la rebelión. RTR

El Mundo 26 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### El conflicto en Oriente Medio

### Hallan a 392 cadáveres con las manos atadas en una fosa de Gaza

Es en el hospital de Naser. Algunos tienen signos de tortura y los palestinos acusan a Israel, que niega toda vinculación. Preocupación de la Casa Blanca.

GAZA Y JERUSALEN. AP, AFP Y EFE

En una grave derivación de la guerra, los equipos de rescate de la defensa civil de Gaza han recuperado hasta ahora 392 cadáveres de varias fosas comunes en el hospital Naser de Jan Yunis, en el sur del enclave, algunos con signos de tortura y otros con sus manos atadas que habrían sido enterrados vivos.

Estos hallazgos agregan un elemento inesperado al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que ya lleva seis meses, y genera fuerte preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea, que reclaman más datos y una investigación exhaustiva.

Los cadáveres hallados en el hospital Naser el último viernes se suman a los encontrados hace algunas semanas en el hospital Al Shifa, el más importante de la Franja ubicado en el norte del enclave, que quedó totalmente fuera de servicio tras un asedio israelí de dos semanas a finales de marzo. Allí, tras la salida de esas tropas el 1 de abril, las autoridades gazatíes descubrieron una fosa común. En total, se recuperaron unos 400 cuerpos.

En una primera reacción a las noticias de la fosa descubierta en el hospital Naser, el portavoz militar de Israel, Nadav Shoshani, dijo que había sido cavada por gazatíes hace un mes, y que Israel no estaba involucrado. "Cualquier intento de culpar a Israel de enterrar a civiles en fosas comunes es categóricamente falso y un mero ejemplo de



Espanto. Parte de los cadáveres exhumados de las fosas en Jan Yunis, en el hospital Naser de Gaza. AFP

una campaña de desinformación para deslegitimar a Israel", afirmó.

En cambio, el Ejército israelí admitió que había "examinado" cuerpos enterrados en los patios del hospital Naser en búsqueda de posibles rehenes israelíes muertos. "Durante su operación en el hospital Nasser, para tratar de localizar a rehenes y desaparecidos, se examinó con prudencia cuerpos ente-

rrados por palestinos (...) y sólo en los lugares donde los servicios de informaciones señalaban la posible presencia de rehenes", agregó el ejército, asegurando que durante todo el procedimiento "se preservó la dignidad de los difuntos".

Según la institución israelí, "los cuerpos examinados, al no ser de rehenes, volvieron a ser colocados en sus lugares".

Durante el asedio israelí de este hospital, personal médico y pacientes se vieron forzados a enterrar a algunos fallecidos en los patios, al no poder abandonar la instalación por miedo a la artillería.

Entre los centenares de cadáveres hallados hay niños, mujeres y también cadáveres con las manos atadas y sondas todavía ligadas a sus cuerpos.

El Ejército israelí se retiró de Jan Yunis el 7 de abril, tras cuatro meses de combates y bombardeos en esta zona. La mayoría de los cadáveres todavía no han sido identificados, según las autoridades, que organizaron ayer jueves una rueda de prensa para compartir los últimos datos sobre las exhumaciones. Además entre los cuerpos habría una veintena con indicios de haber sido enterrados vivos, según informó la cadena qatarí Al Yazeera, presente en la rueda de prensa.

La reacción estadounidense, asi como también la de los voceros de la Unión Europea, aliados de Israel, fue de prudencia y preocupación. "Obviamente, las imágenes de fosas comunes en general son profundamente perturbadoras, pero no tengo forma de confirmar su autenticidad", reaccionó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU, John Kirby.

"Sin una investigación real para determinar la forma en que murieron estas personas o qué vulneraciones se han podido cometer, nunca sabremos la verdad de los horrores detrás de estas fosas comunes", estimó a su vez Erika Guevara, responsable de Amnistía Internacional.

Los hospitales de la Franja de Gaza fueron frecuentemente blancos de operaciones militares israelíes desde el inicio de la guerra por considerarlos como bases del grupo Hamas o sitios donde se escondían sus combatientes.

El conflicto se inició el 7 de octubre, cuando comandos terroristas mataron a 1200 israelíes, en su mayoría civiles, y secuestraron a 250 personas. Según estima Israel, 129 cautivos siguen en Gaza, 34 de las cuales habrían fallecido. La ofensiva israelí dejó hasta el momento 34.183 palestinos muertos.

La relación entre EE.UU. e Israel pasa por un nuevo momento de tensión ante las críticas de la Casa Blanca al premier Benjamin Netanyahu por la forma en que conduce la guerra en la Franja.■

### Hamas publica un video de un rehén con un brazo amputado

GAZA. AFP, EFEY AP

El grupo terrorista Hamas publicó un video que muestra a uno de los rehenes israelíes en Gaza, Hersh Goldberg-Polin, con parte de su brazo izquierdo amputado y criticando al premier Benjamín Netanyahu por no hacer suficiente para liberarlos. Horas más tarde, su familia respondió con otra grabación, en la que lanzó un ruego a su hijo: "Sé fuerte, sobreviví".

bierno deberían avergonzarse", dice el joven en el video que publicó Hamas el miércoles. Goldberg-Polin, de 23 años, aparece irreconocible: tiene el pelo cortado al ras, marcas en la cara y un brazo amputado, ya que perdió una mano en el ataque del 7 de octubre.

En el video -que registra varios cortes, producto de la edición-se puede ver a Goldberg-Polin sentado en una silla y leyendo un mensaje dirigido principalmente a Ne-

unas palabras a su familia con motivo de la festividad de Pésaj, la Pascua judía. "No serán unas fiestas felices para mí, pero a ustedes se las deseo", dice el joven.

Goldberg-Polin es uno de los aproximadamente 129 rehenes israelíes que todavía siguen en Gaza, aunque muchos de ellos -unos 70 según Hamas- podrían haber muerto.

"Deberían estar avergonzados por abandonarnos durante dos-"Benjamín Netanyahu y su Go- tanyahu, aunque también envió cientos días y todos los esfuerzos razgo de Hamas, de haber matado a han dado frutos hasta ahora. ■



Imagen. Hersh Goldberg-Polin en el video distribuido por Hamas.

del Ejército han fallado", asegura el cautivo, acusando a la Fuerza Aérea israelí, como sostiene el lide70 rehenes en bombardeos.

Las negociaciones entre Israel y Hamas por una nueva tregua no

El Mundo 27 CLARIN – VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### El conflicto en Oriente Medio



Clamor. Una mujer alza la foto de uno de los rehenes en manos de Hamas durante una marcha en Tel Aviv.RTR

### EE.UU., la Argentina y otros 16 países piden la libertad de los cautivos

En una nota conjunta, reclaman que se acepte un alto el fuego entre Hamas e Israel. Hay 22 rehenes argentinos.

#### WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

Encabezados por Estados Unidos, 18 países, entre ellos la Argentina, reclamaron ayer en un comunicado conjunto la liberación "inmediata" de los rehenes en Gaza secuestrados por los terroristas de Hamas, y piden que se acepte un acuerdo de cese del fuego.

La Casa Blanca emitió el comunicado firmado por el gobierno de Joe Biden y también por Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, España, Tailandia y el Reino Unido, todos Estados que tienen ciudadanos secuestrados en Gaza.

"Pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamas en Gaza desde hace más de 200 días. Entre ellos se encuentran nuestros propios ciudadanos. La suerte de los rehenes y de la población civil de Gaza, que están protegidos por el derecho internacional, es motivo de preocupación internacional", dice el comunicado conjunto.

"Hacemos hincapié en que el acuerdo que está sobre la mesa para liberar a los rehenes traería un cese del fuego inmediato y prolon-

aumento de la asistencia humanitaria adicional necesaria que se entregaría en toda Gaza y conduciría a un fin creíble de las hostilidades. Los habitantes de Gaza podrán regresar a sus hogares y a sus tierras con preparativos previos para garantizar refugio y provisiones humanitarias", agregaron.

"Apoyamos firmemente los esfuerzos de mediación en curso para traer a nuestra gente a casa. Reiteramos nuestro llamamiento a Hamas para que libere a los rehenes y pongamos fin a esta crisis para que colectivamente podamos centrar nuestros esfuerzos en llevar la paz y la estabilidad a la región", sostiene la nota.

Hay aún 129 cautivos de Hamas. De los 22 israelíes con nacionalidad argentina tomados como rehenes el 7 de octubre, 11 fueron liberados y rescatados en estos meses. Quedan otros 11 en cautiverio, de los cuales se sabe poco.

El comunicado llega un día después de que Hamas publicara un vídeo que muestra a uno de los rehenes israelíes, Hersh Goldberg-Polin, criticando al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a su gobierno por no hacer lo suficiente para liberarlos.

Según explicó a la prensa en una conferencia telefónica un alto fungado en Gaza, lo que facilitaría un cionario estadounidense, este comunicado conjunto había empezado a debatirse hace unos meses. pero hubo algunas dificultades por desacuerdos en la redacción. La versión publicada este jueves fue preparada en las últimas dos semanas, dijo el funcionario.

El comunicado alude a los esfuerzos de mediación de Qatar, EE.UU. y Egipto para lograr una nueva tregua que incluya la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria.

En su visita a Israel en febrero, el presidente Javier Milei pidió al presidente Isaac Herzog y al premier Benjamin Netanyahu la liberación de cada uno de los rehenes argentinos y condenó a Hamas.

Los líderes afirman que el acuerdo que está actualmente sobre la mesa permitiría liberar a los rehenes e iniciaría un alto al fuego "inmediato y prolongado" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 34.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

Según el funcionario estadounidense, la última oferta contempla la liberación de mujeres, hombres mayores y otros varones con condiciones médicas graves. A mediados de abril, Hamas rechazó esa propuesta y pidió un alto el fuego permanente, en lugar de una tregua temporal.■

### Ucrania estrenó misiles de largo alcance cedidos en secreto por Biden

Las armas fueron entregadas en marzo. Y Kiev las usó para atacar en la Crimea ocupada por los rusos.

#### WASHINGTON Y MOSCU. EFE Y AFP

Ucrania ha comenzado a utilizar misiles balísticos de mayor alcance contra Rusia que fueron proporcionados en secreto por Estados Unidos, según confirmaron aver funcionarios estadounidenses. Las armas fueron enviadas como parte de un paquete de apoyo antes de que el Congreso en Washington aprobara el martes un paquete de asistencia militar a Kiev por US\$ 61.000 millones y llegaron este mes.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que la entrega de los misiles no fue anunciada públicamente para mantener la "seguridad operativa" de Ucrania. Ya se han utilizado al menos una vez para atacar objetivos rusos en la Crimea ocupada.

Este miércoles, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo que los misiles de largo alcance ATACMS, que Kiev llevaba meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar, llegaron en marzo a Europa.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Sullivan explicó que Biden ordenó en febrero a su equipo ceder a Ucrania "un número significativo" de misiles ATACMS, pero solo para que fueran usados "dentro del territorio" ucraniano y no contra Rusia.

Un mes después, en marzo, esos misiles fueron entregados a Ucrania, reveló Sullivan.

Aunque en el momento no se hizo público, esos misiles estaban incluidos en un paquete de ayuda militar valorado en 300 millones de dólares que Biden aprobó el 12 de marzo, detalló el asesor del presidente.

Biden decidió aprobar ese envío después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Rusia ha usado misiles de largo alcance de otros países, particularmente Corea del Norte, en el campo de batalla y ante los crecientes ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana.

Sullivan evitó especificar la cantidad exacta de misiles enviados a las fuerzas ucranianas, aunque aseguró que se enviarán más. El debate sobre el envío a Ucrania de los misiles ATACMS llevaba desarrollándose desde hace meses en la Casa Blanca, donde algunos temían provocar una escalada bélica con Moscú y que Ucrania los utilizara para atacar objetivos en el interior de Rusia. Kiev dio garantías de que no lo hará.

Sullivan recordó que Ucrania hizo también esos compromisos en el pasado, por ejemplo con los cohetes HIMARS, cuyo alcance ronda los 80 kilómetros, y ha demostrado que no usarán esas armas contra el territorio ruso.

Ayer, el Kremlin afirmó que la entrega a Kiev de los misiles ATACMS no cambiará la situación en el campo de batalla en Ucrania, donde Rusia logrará sus objetivos.



En acción. Un misil ATACMS en el momento de su lanzamiento. AP

El Mundo 28 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024



Gestos. El ex presidente republicano Donald Trump durante una de las audiencias judiciales que lo confrontan en plena campaña electoral. AFP

### La Corte, dividida sobre la inmunidad que pide Trump

Lo debatió ayer, pero fallará en junio. Entretanto, el magnate puede beneficiarse de una postergación de los procesos más allá de las elecciones.

WASHINGTON. AP, THE NEW YORK TIMES Y AFP

La Corte Suprema de EE.UU. debatió este jueves por casi tres horas si los presidentes son inmunes a los procesamientos judiciales, un amianto político que exige el magnate Donald Trump, asediado por una multitud de causas en su contra. El tribunal aparece dividido al respecto. Según los analistas, la Corte rechazaría el reclamo pero no con voto unánime.

El fallo definitivo se conocerá a fines de junio. Pero entretanto beneficiaría al magnate y candidato a las elecciones de noviembre con un largo retraso en los juicios, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre. Un alivio en la campaña aunque se mantengan vivas las causas.

La sentencia puede tener repercusiones de gran alcance. Determinará, por ejemplo, si Trump puede ser juzgado por intentar subvertir las elecciones de 2020 al negar su derrota frente a Joe Biden. "Estamos escribiendo una norma para la posteridad", dijo el juez Neil Gorsuch, uno de los tres magistrados conservadores nombrados por el

mandato. Al aceptar a trámite el caso, la Corte Suprema ya retrasó de hecho el comienzo de un juicio en el que se acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de aquellos comicios.

El fiscal especial Jack Smith presentó los cargos en agosto pasado y ha presionado para que el juicio comenzara en marzo. Pero los abogados de Trump elevaron un aluvión de mociones para aplazarlo, incluida una en la que sostienen justamente que un expresidente goza de "inmunidad absoluta".

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema no parecían inclinados a respaldar la demanda de Trump. Pero al menos cuatro de los nueve magistrados del Tribunal se pronunciaría en desacuerdo con el fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" tras dejar el cargo.

El presidente de la Corte, John Roberts, un conservador, así se lo dijo a Michael Dreeben, representante del fiscal especial y sugirió que se podría devolver el caso a ese tribunal para su revisión.

Ese procedimiento retrasaría casi con certeza el juicio por conspimagnate republicano durante su ración electoral de Trump hasta

después de las elecciones de noviembre. El juez Samuel Alito, cuya esposa es una pública militante del trumpísmo, argumentó por su parte que, si se niega la inmunidad, nada impide en el futuro que un presidente se indulte a sí mismo de "cualquier cosa que posiblemente se le haya acusado de haber cometido" durante su mandato.

Pero Dreeben dijo que otorgar "inmunidad absoluta" a los expresi-

### ¿La inmunidad total significaría que un presidente podría matar a sus rivales?

dentes los "inmunizaría" de responsabilidad penal por "soborno, traición, sedición, asesinato" y, en el caso deTrump, "por conspirar para utilizar el fraude para anular los resultados de una elección y perpetuarse a sí mismo en el poder".

Las tres magistradas progresistas de la Corte Suprema -Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson-y, hasta cierto punto, la conservadora Amy Coney Barrett, rechazan la inmunidad presidencial general. "¿No habría pal del ex mandatario. ■

un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sintieran envalentonados para cometer delitos con desenfreno?", dijo Jackson.

Pero John Sauer, abogado de Trump, reclamó al tribunal que "sin inmunidad presidencial frente a procesos penales no puede haber presidencia tal como la conocemos. Cualquier presidente se enfrentará de facto al chantaje y la extorsión de sus rivales políticos mientras ocupe el cargo", estimó.

Tanto la mayoría conservadora como la minoría liberal están tomando la decisión con la vista puesta en la historia. ¿La inmunidad total significaría que un futuro presidente sería libre de utilizar el ejército estadounidense para matar a sus rivales? O, sin él, ¿los presidentes que dejen el cargo estarían sujetos a los caprichos de fiscales individuales y encarcelados como parte de vendettas políticas?

Si bien el lado conservador parecía abierto a la idea de que todos los ex presidentes deberían tener algún grado de inmunidad, los jueces se mostraron escépticos respecto a que ese escudo sea total, como argumentó el abogado princi-

### Tennessee vota armar a los maestros de las escuelas

**NASHVILLE.** AP Y CLARIN

Los manifestantes atacaron como sanguinarios a los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee, después de que se aprobara un proyecto de ley que permitiría a los docentes y al personal escolar portar armas ocultas en las escuelas públicas e impediría a los padres y a otros profesores saber quién va armado.

La votación de 68 a 28 a favor del proyecto permitió que fuera remitido al gobernador republicano Bill Lee para su consideración. Si se convierte en ley, sería la mayor ampliación del acceso a las armas del Estado desde el tiroteo mortal del año pasado en una escuela primaria privada de Nashville.

Miembros del público que se oponen a la ley lanzaron recriminaciones contra los legisladores republicanos después de la votación, lo que llevó al presidente de la Cámara, Cameron Sexton, a ordenar el desalojo de las galerías.

Cuatro republicanos de la Cámara y todos los demócratas se opusieron al proyecto de ley, que el Senado estadual había aprobado previamente. La medida prohibiría revelar qué empleados llevan armas más allá de los administradores escolares y la policía. El veto incluye a los padres de los alumnos y a otros profesores. El director de la escuela, el distrito escolar y las fuerzas policiales tendrían que estar de acuerdo en que el personal portara armas.

La propuesta constituye una reacción ante el tiroteo de The Covenant School muy diferente de la que Lee propuso el año pasado. Los legisladores republicanos desecharon rápidamente una propuesta de impedir el acceso a las armas a las personas consideradas peligrosas para sí mismas o para los demás.

El veto de Lee parece poco probable, ya que sería la primera vez que toma esa medida y los legisladores sólo necesitarían una mayoría simple de los miembros de cada Cámara para anularlo.

"Lo que se está haciendo es crear un elemento disuasorio", dijo a su vez antes de la votación el promotor del proyecto de ley, el representante republicano Ryan Williams. "En todo nuestro Estado, hemos tenido desafíos en lo que se refiere a tiroteos", justificó. ■

## Un consejo de transición asumió el gobierno de Haití

Son 8 hombres y una mujer. Deben llamar a elecciones y entregar el poder en febrero para pacificar el país.

**PUERTO PRINCIPE. AFPY AP** 

Los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición de Haití, encargados de restaurar el orden en un país sacudido por la violencia pandillera, asumieron ayer jueves la jefatura del Estado durante una ceremonia celebrada tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry.

Michel Patrick Boisvert fue designado primer ministro interino a la espera de la formación de un nuevo gobierno. El nombramiento de otro premier será precisamente una de las primeras tareas del Consejo, compuesto por ocho hombres y una mujer que representan a los principales partidos políticos, a la sociedad civil y al sector privado.

Henry, que había anunciado el 11 de marzo que dimitiría una vez instaladas las nuevas autoridades, oficializó su marcha en una carta.

El Consejo será el encargado de liderar al país hasta sus primeras elecciones generales desde 2016, y deberá ceder el poder a un gobierno electo a más tardar el 6 de febrero de 2026. Sus nueve miembros juraron su cargo por la mañana en el Palacio Nacional haitiano y fueron investidos a continuación en la oficina del primer ministro, conocida como Villa d'Accueil, en Puerto Príncipe.

El país caribeño ha sufrido una explosión de violencia desde finales de febrero, cuando poderosas pandillas lanzaron ataques contra comisarías, prisiones, sedes oficiales y el aeropuerto de Puerto Príncipe, en un pulso contra el controvertido Henry.

Esas bandas, que controlan más del 80% de la capital, cometen numerosos abusos como asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

EE.UU. celebró este jueves la investidura del Consejo, una etapa muy esperada por la comunidad internacional. Es "un paso crucial hacia unas elecciones libres y justas", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

#### VIAJE DEL CANCILLER DE EE.UU.

### Blinken visita China entre las tensiones por TikTok

El secretario de Estado, Antony Blinken, cumple una nueva misión en China cuando la Casa Blanca intensifica su presión sobre Beijing por su apoyo a Rusia, al tiempo que busca controlar las tensiones entre las dos potencias, en especial por el cerco a la red social TikTok en Washington, que entorpecen los recientes pasos de acercamiento entre las dos superpotencias.

La exitosa aplicación está conminada a ser vendida en EE.UU. a capitales norteamericanos o ser cerrada con el pretexto de espionaje. En realidad es una medida proteccionista dentro de la btalla comercial y tecnológico que libran ambas potencias.

Blinken se reunirá hoy viernes con el alto mando chino en Beijing, donde deberá urgir moderación ante Taiwán, que se prepara para instalar un nuevo presidente, y plantear las preocupaciones estadounidenses por las prácticas comerciales chinas, un tema clave para el presidente Joe Biden en un año electoral.

Pero Blinken también espera estabilizar las relaciones bilaterales, que han visto bajar las tensiones desde su visita previa, en junio. Aquella visita fue seguida de una reunión entre los dos presidentes en noviembre.

En la cumbre de California en noviembre, el presidente chino Xi Jinping accedió a varios pedidos estadounidenses, incluyendo la reanudación de los contactos militares y el control de los precursores químicos del fentanilo, el potente analgésico responsable de una epidemia de adicciones en Estados Unidos.

Un alto cargo estadounidense comentó que Estados Unidos y China "están en un momento diferente que hace un año, cuando la relación bilateral estaba en un punto históricamente bajo".

**Que Entiendan** 

Lo Que Lean

Beijing. AFP y AP



### Opinión

### Modo empresario: el ajuste, del campo a las fábricas e inversiones en compás de espera

#### PANORAMA ECONÓMICO



Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com



n su afán por mantener la devaluación del oficial en el 2% mensual, Luis Caputo se abraza a la liquidación de la cosecha. Pero la chicharrita, que es el dengue para el maíz, las lluvias inoportunas que demoran la salida de la soja de los campos y el descenso de las cotizaciones internacionales, apartaron casi por completo la ilusión de avalancha de dólares.

Antes de partir a Washington, el ministro recibió en su despacho a dos multis de los agronegocios. La reunión, en la que participó el CEO de una de estas compañías por Zoom, empezó de la mejor manera: "En EE.UU. confiamos en vos, en tu gestión", arrancó. El ministro escuchó del ejecutivo proyecciones que anticipan precios de las materias primas deprimidos y soltó: "La soja es peronista", al recordar cotizaciones superlativas en los gobiernos K. Este año los precios son 30% menores a los de 2023.

En dos meses viene la siembra del trigo, que arrimará dólares en diciembre. Y el principal limitante es el capital de trabajo. En cada campaña los 53.000 productores que mueven el amperímetro destinan US\$ 30.000 millones. Unos US\$ 4.000 millones para fertilizantes, otros US\$ 4.000 millones a fitosanitarios, US\$ 2.000 millones a combustibles y US\$ 2.000 millones más a semillas. El resto es el gasto en alquileres en una producción que se explica en 77% gracias a los contratistas que arriendan los campos. "Venimos de una sequía histórica, se fue la liquidez y no hay crédito", le advirtieron a Caputo que confía en bajar la inflación para que vuelva el crédito y mejorar las cuentas para reducir retenciones. ¿Cuándo?, fue la pregunta sin respuesta.

El campo, lo dijo Javier Milei en su discurso, es uno de los motores para la recuperación y un imán para las inversiones. Pero últimamente las empresas pasan de largo y eligen Brasil. Un caso es el de las productoras de semillas. Allá se respeta la propiedad intelectual y compañías como Don Mario, de la familia Bartolomé, crecen en el vecino y socio mucho más que acá.

Brasil cuenta con el atractivo de su potencial: totaliza 100 millones de hectáreas cultivables y puede sumar 1,5 millón por año sin tocar el Amazonas. Argentina, cuenta hoy con 35 millones de hectáreas si se considera el doble cultivo y podría incorporar solo 2 millones de hectáreas más en el área de Rio Negro con riego. Eso sí, sin tocar ningún bosque. Esos empresarios perciben que la cabeza del equipo económico está concentrada en un círculo virtuoso que imaginan con el ancla fiscal y cambiaria para que baje la inflación.

"Hay una carrera contra reloj abierta para un Gobierno que necesita mostrar goles y no perder centralidad. La baja de la inflación es uno de los pocos deportes donde puede hacer un gol", analiza Jorge Vasconcelos, del Ieral. Precisamente, la rebaja de precios de las prepagas con OSDE a la cabeza, alienta a la Secretaría de Comercio a reflotar Defensa de la Competencia. "Es un instrumento para amortiguar precios", dicen. Hay 300 denuncias a las que les darán curso, como ocurrió con las prepagas a raíz de la promovida por cartelización de Lilita Carrió. En esas denuncias, deslizan, hay de todo.

Distintas son las preocupaciones en la industria de la construcción. Milei anunció una reducción del 87% de la obra pública. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara sectorial, también peregrinó al despacho de Caputo. "No me digan nada, vengo de una constructora. Pero no hay plata", se atajó el ministro. En ese sector reclaman US\$ 200 millones por obras ejecutadas y no pagadas. Los principales estudios expertos en concursos, tendrían en su poder la delicada situación de tres constructoras muy comprometidas. Milei dijo que el esquema será la inversión privada, pero está en pañales. Mientras, se redujeron 100 mil puestos de trabajo. La única obra en marcha, por pedido especial de Patricia Bullrich, es la cárcel de Coronda que ya estaba casi lista con un avance del 96%.

Al averiguar en las representaciones diplomáticas del exterior si se reciben consultas para invertir en el país, coinciden: "Hay interés pero para invertir se necesitan pruebas de amor. Y el levantamiento del cepo es una de ellas. Nadie traerá dinero si no lo puede sacar", explicaron.

Para operar en el contado con liqui o dólar Bolsa se les exige a las empresas estar fuera del mercado único de cambio por 90 días, "lo que es impracticable y explica salidas del país, pese a la simpatía que despierta Milei",

"La soja es peronista", dijo el ministro Caputo ante la caída de 30% promedio de los precios de los granos.

La única obra pública que sigue en pie es la cárcel de Coronda por un pedido especial de Patricia Bullrich. soltaron en una firma francesa. El caso más llamativo fue el de la canadiense Nutrien, líder en protección de cultivos y socia de YPF en 50% en Profertil. "Es muy difícil operar en Argentina", justificaron. Eso sí, el presidente de YPF, Horacio Marin, respiró aliviado. Desde Nutrien reiteran que seguirán en la compañía que es la número uno en fertilizantes nitrogenados.

En Economía afirman que las señales de flexibilización del cepo ayudan, en momentos en que "nos creen". Ese fue el sentido de liberar US\$ 500 mil para cada pyme importadora. El tema se trató en la última reunión de la Junta Directiva de la UIA. Hubo una verdadera catarsis con pymes que, lejos de importar ante una demanda famélica, manifestaron estar ahogadas. Las grandes dicen estar listas para competir con los importados si tienen las mismas condiciones en términos de impuestos y costos. Claro que 12 de los 16 sectores industriales relevados están barranca abajo con derrumbes que van del 20 al 45%. Daniel Funes de Rioja intentó aplacar al señalar que "no hay micro economía sin una macro estable. Nadie deja de entender el esfuerzo, pero se necesitan herramientas para pasar el mal momento. Estamos al límite", alertó. Las fábricas eliminan turnos y al personal eventual, aunque "no hay vocación de despidos del plantel permanente", asegura el jefe de la UIA. Se lo harán saber a Milei el próximo 15 de mayo en el almuerzo que convoca el Cicyp, que aglutina a las principales entidades.

Pocas veces las crisis han abarcado hasta los remedios. Las farmacias contabilizan una baja de 27% en volumen de los de venta libre. En un informe reservado a sus clientes, Guillermo Olivetto, experto en consumo masivo, observa que la clase media alta y alta recorta todo a la vez, desde el psicólogo, el gym y los viajes. Y de ahí para abajo se compra lo estructuralmente básico. Y es lo que está detrás del "cambio disruptivo en la estrategia comercial que están encarando las empresas", sostiene.

Para la economista de Fiel, Marcela Cristini, este es un gobierno que asumió sin pensar que iba a asumir y que al menos tiene un equipo económico con experiencia. "Las empresas pensaban en un fracaso inicial y por eso ajustaron a un dólar alto. Hay que reconocer que hubo un resultado económico inesperado", apunta. Cristini habla de los largos años de descontrol que hicieron que un país que supo tener tres veces el ingreso per capita promedio de América latina haya descendido tanto en calidad de vida. "Hay que convencer para que vengan los inversores", arriesga consciente de un escenario global inquietante por las guerras y China que dejó de ser la locomotora de los mercados emergentes.

Walter Benjamin supo escribir que la esperanza solo es dada a aquellos que la han perdido. ¿Será el caso argentino? ■

### **MIRADAS**

Mariana Iglesias miglesias@clarin.com

### Marcha especial para las mujeres

La del martes fue una de las marchas más masivas desde el retorno a la democracia. Más de un millón de personas se manifestaron en defensa de la universidad pública en todo el país. Hubo pancartas, cánticos, batucadas, discursos y muchas postales, como el cartel de un grupo de chicas que decía "No seremos la generación que dejó morir la universidad pública", o la familia con cartulinas que indicaban "Papá albañil", "Mamá ama de casa", "Hija profesional universitaria". La educación también es eso: la movilidad social, el avance de las mujeres. Hoy ya no es sólo "m'hijo el dotor".

Las últimas cifras oficiales son de 2022 y muestran que hay 2.540.854 estudiantes universitarios en el país: 978.700 varones (38,52%) y 1.562.154 mujeres (61,48%). Seis de cada diez nuevos inscriptos son mujeres. Entre quienes egresan la diferencia es aún mayor: 52.12 varones (35,9%) y 93.416 (64,1%) mujeres.

Había muchas, muchísimas mujeres en la marcha. Ellas saben de qué trata esto de salir a las calles. Las mujeres tuvieron que pelear para que las dejaran estudiar. Empezaron por la primaria, luego el secundario. Para 1907 habían formado la Asociación de Universitarias Argentinas. No era fácil. Ellas querían ir a la facultad mientras el Código Civil las consideraba seres incapaces y subalternos de los varones. Dependían de sus padres, luego de maridos o hermanos. No podían tener bienes propios, no podían firmar documentos públicos ni hacer juicios. No tenían derechos sobre sus hijos. Ese Código fue modificado recién en 1926. Y tendrían que esperar hasta 1951 para votar por primera vez.

Como Cecilia Grierson, la mayoría de las pioneras universitarias elegían Medicina, una carrera ligada a los cuidados que se volvió codiciada por sus buenos ingresos. Hasta que dejaron de serlo. En la actualidad Medicina tiene un 70% de estudiantes mujeres. Los varones eligen informática y tecnología, donde más se cobra hoy. Desde hace unos años hay campañas para que niñas y adolescentes se sientan atraídas por el mundo de las ciencias y las matemáticas. Las mujeres aún no llegan al 30% de la matrícula en las carreras mejor remuneradas, y es una de las razones por las que la brecha salarial de género supera el 25%. Pero cualquier intento de progreso se eclipsa ante un gobierno indolente que se autopercibe anarcocapitalista al que hay que hacerle pedidos básicos y desesperados, como la continuidad de la educación pública.

Opinión CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024 31

### El Senado nacional, "la mala bestia"

DEBATE

#### Norma Morandini

Periodista, escritora, ex senadora nacional

enatores boni viri, senatus mala bestia, Los senadores son hombres buenos, el Senado es una mala bestia", escribió allá lejos y hace tiempo Cicerone que pagó con su vida por combatir la tiranía, defender la República y la libertad.

Dos siglos y medio nos separan del genial filósofo y político. Sin embargo, porque tuve el privilegio de sentarme en una de las bancas del Senado argentino entre 2009 y 2015, puedo entender el significado de tamaña observación.

A lo largo de todo ese tiempo aprendí a distinguir entre las buenas personas con vocación de servicio y aquellas que se niegan a sí mismas porque entregan la razón y el sentido democrático a los que se apropiaron de la institución, impusieron las normas y los vicios, y ante cada reclamo responden "Es así", o "son los usos y costumbres".

¿Alguien puede invocar a la tradición cuando tenemos solos cuatro décadas de vida institucional, y en los últimos veinte años, el ejecutivo manejó las votaciones con un control remoto, bestializó el debate con la imposición de la mayoría y llenó los cargos con militantes y parientes.

Porque estoy entre los que no cobramos jubilación de privilegio, bien canceladas tras las furias del 2001, me insulta también la bochornosa sesión del aumento de las dietas porque lo que aumenta, en realidad, es la desafección de los ciudadanos con la política.

Al reducir la vida parlamentaria a la dieta de los legisladores, la que se devalúa y degrada es la misma idea democrática porque se la mide por sus gastos, sin que se termine de Jerarquizar la casa política por excelencia de la democracia, el Congreso de la Nación. El lugar donde se toman decisiones que afectan nuestra vida, el "espectáculo más atra-

yente" que nos es dado contemplar cuando es, a la vez, "academia, universidad, cátedra de controversias, seminario de investigaciones, tribunal de justicia y vehículo de información.

La historia de nuestro Congreso es la historia de nuestra Nación, y en sus bancas—bancas de nadie que nos pertenecen a todos-encontramos los altibajos de nuestro destino".", como describió Ramón Columba, taquígrafo y dibujante, un observador privilegiado del debate parlamentario de la mitad del inicio del siglo XX.

Para mí fue todo eso. Fui hija política de la debacle del 2001 y ese grito de furia "que se vayan todos". La bisagra entre la esperanza de la democracia recuperada y el tiempo en el que regreso la ira, el miedo y el cinismo. Esa brecha que se abrió debajo de nuestro caminar colectivo. Ningún curso de ciencias políticas, ni el conocimiento que tenia de los despachos como periodista me dieron la visión directa, práctica de la vida política escenificada en el Congreso de la Nación en la tercera década democrática.

Un privilegio de aprendizaje y testimonio. Pero no fui una periodista que se disfrazó de senadora para contar después como son los legisladores. Viví con entrega y pasión ese privilegio de haber integrado el Congreso de la Nación.

A poco andar descubrí como se fue consolidando un poder personalista, autoritario, a expensas de domesticar al Poder Judicial, manejar el Congreso desde el Palacio del gobierno y chantajear emocionalmente con la causa de los derechos humanos. Lejos de restituir su importancia republicana y democrática, el senado de mi tiempo siguió siendo una institución devaluada.

En cuanto en el ejecutivo la herencia recibida sirve para justificar las decisiones mas incomodas, poco se repara en el daño legislativo de una concepción de poder plebiscitaria, mayoritaria que vacío la idea misma del parlamento.

La democracia es generosa. No establece requisitos de idoneidad. Nadie aprende a ser legislador salvo la vocación personal, íntima, responsable, y saber que la banca no nos pertenece. Son las buenas personas hasta que se las come la "bestia" de la Institución distorsionada por el nepotismo, las dinastías de provincia y una cultura política de obediencia partidaria con los ojos puestos en la próxima elección. Si se ignora la importancia de la función legislativa ¿por qué la ciudadanía va tener más cuidado a la hora de elegir?

Mi paso por el Senado me enseñó el daño que hacen a la democracia los malos políticos, y por qué son importantes para un país las buenas personas capaces de reunir en un mismo lugar a individuos que quieren cosas diferentes pero deben ser capaces de hacerlas juntas.

La política actúa sobre las discrepancias para evitar que se conviertan en divisiones. Las sociedades se construyen sobre esas diferencias y todos somos responsables. En un país como el nuestro atravesados por las crisis económicas que siempre son políticas necesitamos también de buenos periodistas que no sean correveidiles de los despachos ni encuesta dependientes y ciudadanos que sepan a quien votan y luego controlen.

Virtudes personales que tienen consecuencias públicas La realidad es mucho más rica y compleja que el numero de la macroeconomía porque como advirtió Adam Smith que de libre mercado y riqueza de las naciones sabía, "En el espíritu comercial, las inteligencias se encogen, la elevación del espíritu se hace imposible porque se desprecia la instrucción".

Si el parlamento efectivamente fuera menos "bestia", sobre nuestra mejor identidad, la educación pública, el debate en torno a la universidad debiera trascender las partidas y las chicanas ideológicas para que las inteligencias se expandan, los espíritus se eleven en beneficio de la mejor universidad.



#### TRIBUNA

### El regreso de la conflictividad laboral

primer trimestre de 2024 trajo consigo la vuelta al ruedo de las tensiones en el ambiente laboral. Hace cuatro años, la pandemia de Covid-19 pospuso el debate público en el campo de las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo.

Después, el bienio 2022 y 2023 se caracterizó por una relativamente baja conflictividad en un clima expectante, a pesar de la caída del salario real promedio durante 2023. El cambio de gestión de gobierno nacional y las medidas adoptadas despertaron un clima de discusión pública sobre condiciones laborales como no se daba desde los años pre-pandemia.

El Índice de Conflictividad Laboral (ICL) del CEPE (Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella) cuantifica la incidencia en la discusión pública del conflicto laboral. El índice se construye mediante metodología de aprendizaje automático. De manera resumida, lo que hace el algoritmo es buscar terminología como "paritarias", "conflicto gremial", "paro nacional", y muchas otras similares entre millones de noticias publicadas por medios de sas. El índice se basa en la proporción de noticias que incluyen algunos de estos términos.

Así medido, ICL indica que la conflictividad en el primer trimestre de 2024 ha aumentado un 201,4% respecto del mismo período del año 2023 (esto es, se registra el triple de conflictividad que hace un año). Ese número parece muy grande: expliquemos un poco el contexto.

Veníamos de un periodo de relativamente baja incidencia de la conflictividad laboral en promedio. A pesar de una considerable caída de la capacidad adquisitiva del salario durante 2023, la conflictividad laboral estuvo contenida. Según datos oficiales del INDEC, el IPC aumentó un 133,5% en 2023 mientras que el índice de salarios solo un 122%. Aun así, si bien hubo un cierto crecimiento del ICL a mediados de 2023, su valor promedio no tuvo un movimiento significativo.

El primer trimestre de 2024 muestra un cambio de tendencia con un notable crecimiento del ICL. El pico se dio en enero de 2024. Para encontrar el nivel del ICL de enero de 2024 en la serie histórica tenemos que retroceder al período entre septiembre y octubre de 2018. A su Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella. | prensa nacionales de líneas editoriales diver- | vez, dicho valor registrado en enero de 2024 es |

309,7% mayor que el promedio del periodo diciembre de 2019 a noviembre de 2023.

Los valores de los próximos trimestres indicarán si se está generando un cambio de nivel promedio de la conflictividad laboral, o si se trata de un pico con regreso a nivel promedio anterior. Aunque es esperable que cambios (o amenazas de cambios) regulatorios despierten conflictividad, como en el primer trimestre de 2024, estos episodios son más bien puntuales.

Las tendencias basadas en evidencia histórica muestran que el conflicto laboral suele ser procíclico, es decir, aumenta cuando aumenta la actividad económica, posiblemente porque hay más holgura de recursos a repartir. Con lo cual, con heterogeneidad por industrias y sectores, es factible que hacia 2025 observemos un sendero que incluye dos fuentes de conflictividad laboral: tanto los debates regulatorios como una eventual recuperación económica. En todo caso el ICL será una herramienta útil para el análisis de la evolución de los salarios y el resultado de la negociación colectiva en el futuro cercano. ■

### Darío Judzik

Decano ejecutivo de la Escuela de

djudzik@utdt.edu

### Sociedad

### Primer día del encuentro







Virulento. El presidente de la Fundación el libro: duro discurso.

### Fuertes críticas al Gobierno en otra apertura de la Feria del Libro intensa

Vaccaro pidió que Milei se haga cargo de gastos de seguridad que implicará su visita y presentación. Heker fustigó al hablar de una "antología de sinsentidos".

#### **Débora Campos**

decampos@clarin.com

Todo cantante que se presente en el Festival de Viña del Mar sabe que quedará a merced de "El Monstruo", ese público asistente que con sus silbidos impiadosos determina la suerte de los participantes. De un tiempo a esta parte, los asistentes a la inauguración de la Feria del Libro funcionan como sus pares musicales de Chile; bien lo sabe el exministro de Cultura Pablo Avelluto, que fue insultado en dos ediciones (2018-2019). Menos frecuentes son los silbidos a funcionarios peronistas o kirchneristas. Anoche, los ataques se concentraron sobre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que sin embargo mantuvo el tono, respondió con humor a los dos o tres que le retrucaban y presentó nuevos programas para libros y bibliotecas.

El acto comenzó poco antes de las 19. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro. Con virulencia, el tono de su discurso dejó pasmados a buena parte de los presentes. Es cierto que



Primeras horas. Un stand y la expectativa, en el inicio de la Feria.

ro siempre era una libertad que se podía tomar en todo caso algún autor invitado. Esta vez, sonó en la voz de la máxima autoridad de la Feria: "El libro es cultura, y en momentos en los que se encuentra hackeada, atravesada por el intento de desfinanciamiento, la Feria se erige como un faro cultural en el medio de la oscuridad", dijo apenas para comenzar.

El registro, inusual, tiene que ver con la sucesión de enfrentamientos que los organizadores de la Fe-

nas con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que tras comprometerse a participar de este acto, decidió días atrás bajarse. Antes de este cruce, la Secretaría había desistido de participar con su stand tradicional argumentando que el costo de 300 millones de pesos era excesivo. Vaccaro retrucó que el alquiler era de 80 millones. Y para coronar el encadenamiento de polémicas, el presidente Javier Milei informó por redes sociales que presentará en la pista ha habido discursos iracundos, peria tuvieron en las últimas semacentral de La Rural su nuevo libro. rebeldía y de resistencia. Como y exabruptos.

Vaccaro retomó este punto: "El Presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra Feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, que está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la Pista Central de La Rural. Su presencia en la Feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias, que la Fundación El Libro no puede afrontar. Se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata. Por lo tanto, todo lo atinente a su seguridad y de la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional", dijo Vaccaro y estalló una ovación que se repitió toda vez que sonaron cuestionamientos a la política oficial.

El presidente de la fundación El Libro trazó un duro panorama del sector editorial y habló de cifras sombrías. Luego, avanzó al hablar de "un ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificación económica, pero respaldado por un sesgo ideológico alarmante".

Y arremetió: "Concurrir a la Feria, este año, representa un acto de nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno".

En ese tono marcadamente opositor, encadenó una serie de consignas comenzando siempre por No, entre ellas, "no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine (Incaa), no a la derogación de la ley N° 25542 de Defensa de la Actividad Librera y no a la negativa a comprar algo más de catorce millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas".

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, subió a su turno al estrado y narró su vínculo personal con los libros. Desde ese centro ruidoso recibió agresiones constantemente: "Burro", le gritaron los supuestos defensores de la cultura. El jefe de Gobierno ignoró los ataques, incluso respondió alguno con humor, y aprovechó la ocasión para anunciar una serie de medidas de la Ciudad en el área de cultura. "Mi presencia acá no es protocolar -dijo para cerrar-, sino una muestra de mi compromiso con la cultura. En mi gestión, la cultura ocupa un lugar imprescindible. Nuestra identidad se expresa en esta Feria, porque acá se respira libertad y diversidad".

#### El discurso de Liliana Heker

Fiel a su estilo y como era de esperar, la escritora Liliana Heker recorrió en su discurso las políticas oficiales en el área de cultura con mirada crítica. Por momentos, se permitió el humor, como cuando citó algunas declaraciones oficiales del Presidente y de su vocero para reunirlas en lo que, dijo, era una "pequeña antología de sinsentidos"

Sociedad 33

Autora notable y maestra de varias generaciones de escritores, Heker defendió al libro como "un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura". Y se preguntó: "¿Por qué esta intención manifiesta por parte del Gobierno de menoscabar o suprimir toda institución o medio de comunicación que favorezca o divulgue el conocimiento, el desarrollo científico, la creación artística y la formación universitaria?".

"Creo que el libro adquiere una significación muy especial en estos momentos. Por la inagotable diversidad de posibilidades que implica, y por ser el exponente de un amplísimo registro del conocimiento y del arte, me parece atinado instalarlo como un justo representante de todo lo que hoy es atacado en el campo de la cultura. Reivindicarlo entonces se me hace una cuestión imperiosa", dijo.

Si bien Heker fustigó a los funcionarios actuales (pasaron por su discurso la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro Luis Caputo; el propio Milei, la canciller Diana Mondino; el diputado Bertie Benegas Lynch y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem) también se refirió al legado del kirchnerismo: "Es necesario que demos testimonio de nuestra realidad y de nuestra historia. No solo en relación a nuestra actualidad; también respecto de lo que nos ocurrió en nuestro pasado reciente, ya que, así como se necesitan años de buena alimentación y enseñanza de calidad para crear un lector, inversamente, para producir semianalfabetos entre los sectores más sumergidos y vulnerables se requiere no solo años de pobreza; también muchas veces negligencia en las políticas sociales. En síntesis, el deterioro que vino sufriendo nuestro país sin duda tiene causas diversas pero desembocó unívocamente en la situación actual. Pienso que nos toca a nosotros analizarlo y dar cuenta de todo esto", dijo.

"Es el principio de un camino, pienso, estar bien despiertos y presentes, porque no hay marcha atrás. Estamos en una situación nueva y tenemos que animarnos a verla, a decidir qué país queremos y a movernos en consecuencia", pidió Heker.

Y concluyó con un brindis y expresión de deseos: "Que en un futuro muy cercano nuestra amada universidad pública esté funcionando a pleno. Que nuestras instituciones y medios culturales puedan trabajar por entero y con todo su personal para la difusión de nuestra cultura. Que siga existiendo a través de los años cada vez más pujante y más popular esta Feria del Libro y que haya más ferias del libro a lo ancho y largo de nuestro país". ■

El periodista y poeta Jorge Aulicino leerá el domingo en el Festival de Poesía, que comienza hoy en la Feria.

## "Reivindico la poesía como suceso colectivo"



#### Inés Hayes

Especial para Clarín

Aunque su nombre sea sinónimo de periodismo del bueno, la poesía atraviesa la vida de Jorge Aulicino desde siempre, marcando la clave en la que suena su mirada. En los 70, integró el grupo y taller literario Mario Jorge De Lellis, donde se formó a poetas y narradores como Daniel Freidemberg, Marcelo Cohen, Irene Gruss y Alicia Genovese. Una década más tarde fue parte del Comité de Dirección de Diario de Poesía. Tradujo a Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Dante Alighieri y John Keats, entre otros autores, mientras escribía artículos en la redacción de Clarín, donde fue subdirector de revista Ñ y editor en de Cultura, Arte, Sociedad y Ciencia.

Desde 2006, edita el **blog de poesía** Otra Iglesia es Imposible. En 2015 ganó el **Primer Premio Nacional de Poesía** por Libro del engaño y del desengaño.

#### -¿Bajo qué objetivos está pensado el XVII Festival Internacional de Poesía en la Feria?

-No participé de la organización de los festivales de la Feria del Libro, pero leí en varios. Entiendo que están pensados para difundir la lectura de poesía. No es lo mismo escucharla que leerla, me refiero a la poesía contemporánea. Los festivales obran como una prótesis, en algunos casos, re-

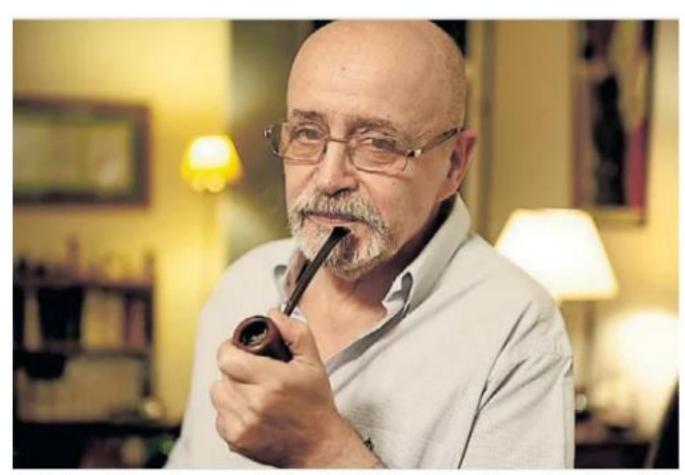

Aulicino. El domingo, con P. Vicuña (Chile) y Mario Montalbetti (Perú).

emplazan la lectura, que es una práctica difícil, por la escasa distribución que tienen esos libros. Que este festival tenga por marco la Feria, que es una especie de orgasmo del comercio editorial, me parece una sana reivindicación.

Amplía: "La Feria de Buenos Aires es una de las más grandes y tumultuosas del mundo. Participé del Festival cuando lo organizaron Graciela Aráoz, Jorge Monteleone o Miguel Gaya, y lo hago ahora, cuando lo organiza Jorge Fondebrider, porque es una delicia para mí leer en ese 'cono de silencio' que es la sala de lectura, en medio de tanto batuque comercial. Leí también en los stands, donde el ruido solo permite que te escuchen los que están muy cerca. Quizá ese sea el mejor retrato y el destino y función de la poesía: ser escuchada desde muy cerca. Tengo que agregar que siempre tuve cariño por la Feria, la cubrí durante ocho años en la década de los ochenta: me acuerdo de la Feria durante la Guerra de las Malvinas, medio vacía pero en la que comenzaban a verse libros hasta entonces prohibidos. La del 83 fue la Feria del destape, del fin de la censura, aunque la dictadura no había terminado formalmente. Todo esto me hizo tomarle cariño a esa reunión comercial de todos los otoños. En medio del ruido, de la enorme variedad, del olor a choripán, como carozo de todo esto, para mí estaba la literatura, llegaran o no a ella todos los visitantes, que desde la recuperación de la democracia se cuentan por cientos de miles.

-¿Qué tienen de mágico las lecturas colectivas en estos tiempos de aislamiento e individualismo?
-Como suceso colectivo y de valoración de la poesía como un acto social-lo es, en el fondo-, las reivindico. Yo no leo ya. Solo ocasional-

mente, en la Feria, por ejemplo, por esas razones, por el valor que tienen las lecturas como marcas colectivas. En los finales de la dictadura, organizamos, con el fallecido Daniel Chirom, Poesía Abierta, entendiendo que las lecturas tenían valor político. Ahora, lo siguen teniendo, en otro contexto: recuerdan que la poesía es también comunicación, pensamiento, un hecho de humanidad.

#### -¿Qué autores estás leyendo?

-Leo mucho para mi blog, que es una especie de antología personal que vengo haciendo desde hace 18 años, y por eso leo a los saltos, como lo impone el medio digital. Pero mi finalidad es periodística: dar a conocer la poesía que hoy se publica, sobre el fondo de la poesía de todos los tiempos. También estoy releyendo y traduciendo poetas italianos, Pavese en primer lugar, toda su poesía inédita, de la que ya salió un tomo de poesía juvenil en la editorial Barnacle; Montale, el ítalo argentino Rodolfo Wilcock; Pasolini, sobre todo, del que quiero traducir entero el que fue prácticamente su último libro, Transhumanar y organizar.

¿Qué aporta la poesía en tiempos de crisis? Aulicino señala que hay que entregarse a ella "sin esperar otra recompensa que no sea la de leerla. La poesía, eso ya lo sabemos, no resuelve ni mitiga las crisis. Sería genial que pudiera hacerlo. Pero en momentos de crisis y en otros momentos, más tranquilos o estables o prósperos, también nos remite a nuestra condición, al hecho de que somos soma (con perdón por el juego de palabras) e individuos, seres humanos, de piel y huesos, sentimientos y necesidades metafísicas o religiosas. Esto es, que somos sujetos fuera de la alienación, fuera de lo general, fuera de la nómina y el registro. Para mí, la poesía es naturaleza pura. En tiempos de crisis, quizá más que nunca conviene volver a su total gratuidad, su sin sentido último, como el que no tiene el amor. ■

### DATOS ÚTILES Y AGENDA

### Para no perderse nada de lo que ocurre en el gran encuentro

- La Feria del Libro continúa hasta el 13 de mayo. Se lleva adelante en el predio de La Rural, con ingresos y boleterías en Avda. Santa Fe 4201, Avda. Sarmiento 2704 y Avda. Cerviño 4474.
- Horarios. Lunes a viernes, de 14 a 22. Sábados, domingos y miércoles 1.º de mayo, de 13 a 22.
- Entradas. Lunes a Jueves:
   \$3.500. Viernes, sábado, domingo y feriado: \$5.000. 2x1 en compra

- online con la tarjeta 365.
- Este sábado, desde las 20, habrá ingreso gratuito al celebrarse la Noche de la Feria. Tienen ingreso gratuito todos los días: menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes (con comprobate) y presentando el Pase Cultural. Lunes a viernes (excepto 1.º de mayo) estudiantes, jubilados y pensionados, presentando comprobante que acredite condición.

### HOY EN LA FERIA

- Comienza el Festival de Poesía, con dos mesas de lectura. A las 19: María Bakún, Valeria Tentoni y F. Garamona. A las 20: Rosa Oliveira (Portugal), Jan de Jager, H. Zabaljáuregui y Ariel Williams
- A las 17.30. Entrevista a Luis Gusmán, de los 50 años de "El frasquito" a su novela "No quiero decirte adiós". Con Silvina Friera y Graciela Aráoz. En la sala Alfonsina Storni.
- A las 18."Los mitos y estereotipos de género en cuestión". Mariana Carbajal y Lala Pasquinelli conversan con Mariana Iglesias, editora de género de Clarín. En el stand Clarín/Ñ.
- A las 19. Presentación del libro "La pérdida del deseo", con el psicoanalista italiano Luigi Zoja, en el que analiza un retroceso de la sexualidad en los tiempos contemporáneos. En la sala Julio Cortázar.

34 Sociedad

# Los colegios de Provincia suben 6,7% y suman 65,5% en el año

Afecta a 1,3 millón de alumnos. El monto no incide en aquellos que pidieron ayuda de Nación y recibirán un voucher para cubrir hasta el 50% de la cuota.

LA PLATA. CORRESPONSALÍA

Fabián Debesa

laplata@clarin.com

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 6,7 por ciento promedio en los aranceles de los colegios privados, que alcanza a todos los institutos con subvención estatal.

El nuevo ajuste se agrega al listado de servicios que llegarán con incrementos en las próximas semanas: trenes, colectivos, subtes, luz gas y peajes. En el caso de los institutos escolares bonaerenses, el Gobierno de Axel Kicillof habilitó subas que -comparado con la cuota de diciembre- tendrá una diferencia de 65,5 por ciento en promedio.

Las notificaciones a los alumnos que cursan en el sistema privado en jardines, primarias y secundarias comenzarán a llegar en los próximos días a casi 1,3 millón de matriculados. La decisión se conoció luego de un pedido formulado por la Asociación de Institutos Privados Buenos Aires (Aiepba) y otras entidades, para compensar "los incrementos de costos operativos que registró la gestión de los centros de enseñanza, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios educativos", explicaron.

Un jardín con 100 por ciento de aporte oficial para el pago de sueldos podrá cobrar hasta 17.500 pesos de cuota. Si el subsidio es del 40 por ciento se podrá extender hasta 78 mil pesos mensuales. En el caso de secundarias, ese rango irá de 19.200 a 102.500 pesos. En las técnicas o agropecuarias será de entre 22.100 y 117 mil pesos por mes para los que cobran diez boletas por año (de marzo a diciembre inclusive).

En los próximos días se conocería un ajuste similar para los cole-

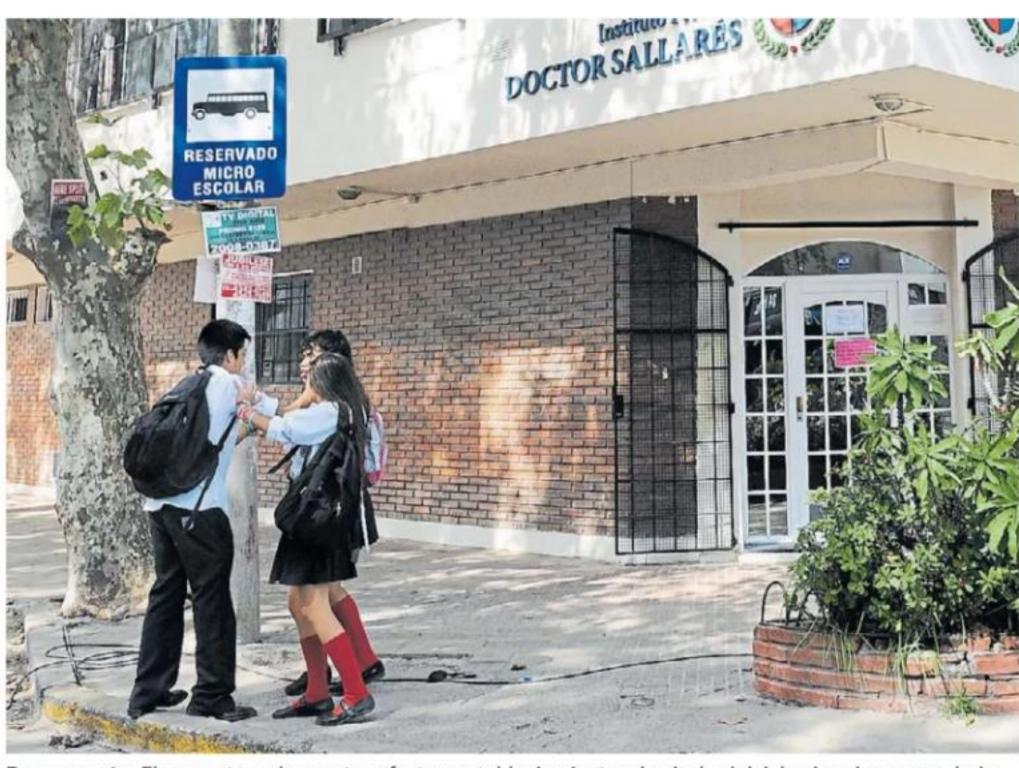

Presupuesto. El aumento en las cuotas afecta a estableciemientos de niveles inicial, primario y secundario.

gios de la Ciudad. Las autoridades y los dueños de establecimientos comenzaron el proceso de evaluación de los costos para determinar el porcentaje. Se debe dar a conocer antes de que se envíen las próximas liquidaciones, según pidieron los directivos escolares.

"Valoramos el diálogo permanente con las autoridades provinciales, a fin de sostener el financiamiento del sistema de gestión privada", dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba. Sin embargo, el dirigente advirtió que "estamos muy preocupados por los costos que no alcanzan a cubrir los nuevos cuadros arancelarios, por ejemplo incrementos muy altos en las facturas de servicios como luz, gas y agua, que dificulta la gestión financiera de los colegios".

Casi como en una paritaria entre empleador y trabajadores, los colegios discuten mes a mes con los gobiernos el valor de los aranceles. El último día hábil de marzo, las autoridades firmaron las resoluciones que habilitaron incrementos del 9 por ciento promedio en Ciudad y 4,7 por ciento en Provincia para los institutos de enseñanza privada subsidiados. En marzo habían sumado 50 por ciento la tarifa al valor de diciembre de 2023.

En Buenos Aires, poco más de 4

mil centros educativos reciben algún aporte estatal para el pago de haberes. Representa un 30 por ciento del sistema educativo de la Provincia, que tiene una matrícula de más de cinco millones de estudiantes de todos los niveles.

En el territorio también funcionan unos 300 colegios con "arancel libre". Tienen otros costos y no están regulados. Esos establecimientos cobran mensualidades de entre 250 mil y 500 mil pesos por alumno en sistemas de enseñanza bilingüe de doble jornada, alimentación y materias extracurriculares. Algunos incluyen viáticos.

Para las familias que envían a sus

chicos al sistema privado subsidiado, el Gobierno intentó atenuar el golpe a los bolsillos con un **programa de ayuda**. Los "vouchers" ayudan a pagar hasta 50 por ciento de las cuotas de colegios privados subvencionados, con un tope de hasta 27.198 pesos por alumno, en establecimientos de inicial, primario y secundario que reciban una subvención del 75 por ciento o más y una cuota de hasta 54.396 pesos.

Como esa decisión se tomó en marzo se tienen en cuenta los valores de ese mes para establecer a quien corresponde el eventual "voucher". Los nuevos aranceles no se contemplan. No van a perder los beneficios, aunque con el nuevo aumento excedan en el tope fijado por el Ministerio de Capital Humano, hace poco más de treinta días.

Según las estimaciones del sector, en CABA y la Provincia de Buenos Aires estarían en condiciones de acceder a la ayuda oficial poco más de 940 mil padres o tutores de

### La medida alcanza también a institutos con subvención estatal.

alumnos. No todos percibirían el máximo y no es un trámite automático. Para acceder, el grupo familiar debe tener un ingreso inferior a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil, que representa 1.419.600 pesos. Hay tiempo hasta el 30 de abril para completar el formulario en www.argentina.gob.ar.

Los que cumplieron los requisitos y fueron aprobados recibirán la ayuda desde mayo. Se liquidará a una cuenta informada por los solicitantes en las planillas. Unas semanas después, la Ciudad anunció un programa parecido y complementario. O sea, podría haber casos de familias porteñas que reciban las dos ayudas estatales, cuyos hijos estén en los niveles de educación común obligatoria (sala de 4 y 5 años de inicial, primario y secundario). El pago cubrirá el 50 por ciento de la cuota escolar, con un tope de 30 mil pesos. En principio se abonará por tres meses. El GCBA avisó por mail a quienes ya aprobaron que verán el beneficio en la factura del mes próximo. ■

### Más noticias del día

Les robaba a los padres

#### Puso una cámara y vio que el ladrón era su novio

Tras varios robos sufridos por sus padres en su casa de Pergamino, una mujer instaló una cámara escondida. Al ver las imágenes se encontró con que el ladrón era su novio. El hecho llegó a la Justicia y terminó con la relación de cuatro años que llevaba la pareja. Ella denunció ante la Policía los robos, que totalizaron más de 5 mil dólares, sin que las puertas o ventanas hubieran sido violentadas.



Sorpresa. Entraba por la ventana.

Tragedia en Villa Crespo

### Un colectivo arrolló y mató a un peatón

Un interno de la línea 24 de colectivos atropelló a un peatón (cuyos datos no trascendieron) y causó su muerte, en Avenida Scalabrini Ortiz al 100 y Camargo, Villa Crespo, ayer alrededor de las 7 de una mañana lluviosa. En el lugar fue montado un operativo vial y sanitario, del que tomaron parte una ambulancia y una unidad de Triage del SAME. Puesto de atención vecinal

#### Defensoría del Pueblo en la Feria del Libro

A través de un stand instalado en el Pabellón Amarillo de La Rural, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá un puesto de atención vecinal, donde habrá conversatorios, charlas, talleres y juegos interactivos. Entre otras personalidades participarán del espacio el escritor Martín Kohan y la historiadora Dora Barrancos.

Sociedad 35 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024



Panorama oscuro. Galo Soler Illia, experto en Nanotecnología, es uno de los profesionales abocados al análisis de la calidad del agua en Cuyo.

Incluyen análisis de la calidad del agua, una vacuna para la tos convulsa y el diseño de cobayos transgénicos.

### Cinco proyectos científicos, frenados por la falta de recursos para investigar

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Igual que en la educación superior, el reclamo ahora sale de un sector estratégico: la ciencia argentina, con un presupuesto que repite el de 2023. Compartimos cinco proyectos científicos varados, como consecuencia de los recortes en distintas áreas del Estado.

Jorge Geffner, inmunólogo e investigador Superior del Conicet, explicó que "los becarios doctorales, primer eslabón en la formación en ciencias, pasaron de 1.300 a 600. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ejecutó en marzo menos del 5 por ciento de su presupuesto, cuando correspondería cerca del 25 por ciento. Y se prorrogó el presupuesto 2023, cuestión que no contempla la inflación del 270 por ciento". Fernando Pitossi, jefe del Laboratorio de Terapias regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso Central en la Fundación Instituto Leloir-IIBBA, explicó: "sin una gestión clara no se pueden programar los proyectos de investigación, que requieren planificación a largo plazo.

#### 1. Análisis de calidad del agua en la región de Cuyo

Al mando del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el investigador del Conicet Galo Soler Illia compartió uno de sus proyectos en la categoría Redes Federales, cuyo tema principal es el agua.

"El proyecto nos exigía evaluar cuán pura es el agua de montaña, cuántas toxinas tiene, si se puede usar para riego o si es potable. La evaluación la hacen químicos analíticos de Cuyo y San Luis con fisicoquímicos de Córdoba más nosotros, diseñadores de materiales. Esto va al desarrollo de nuevos sensores, que permiten saber si el agua se puede usar, si está contaminada o si los cultivos tienen toxinas, algo central para la región y para el cuidado de una reserva estratégica. El proyecto está frenado". Mientras para otros proyectos "no se entregan partidas de subsidios, en este caso ocurre lo contrario. Tenemos la plata pero no podemos usarla", contó el científico.

"El dinero para el proyecto lo recibimos antes del cambio de Gobierno. Primero teníamos que comprar equipamiento, cosa que

de inmediato no se pudo hacer por la burocracia habitual. Sin embargo, hoy nadie firma la autorización para esas compras. Hay un montón de equipos varados para grupos de alto nivel y originalidad cuya investigación innovadora está frenada. Hay mucha plata tirada", protestó.

Soler Illia menciona trabas para importar insumos y equipamiento a través del formulario de Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas. Como el Ministerio de Ciencia pasó a la órbita de Jefatura de Gabinete, cada pedido de importación debería contar ser autorizada por Nicolás Posse. Los investigadores estiman que hasta mediados de abril había más de 500 trámites trabados.

El ROECyT permite a los científicos importar insumos y equipo sin pagar impuestos aduaneros. Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología informaron que hasta el viernes se habían emitido 67 certificados (34 de ellos eran donaciones, que también precisan pasar por la vía ROECyT, y treinta eran compras). Reconocieron tener 345 expedientes pendientes de evaluación, por una "reorganización administrativa".

#### 2. Capacitación en el manejo de datos para el personal del Estado

el doctor en Física e investigador del Conicet Guillermo Solovey Una de las dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA es el Instituto de Cálculo. Su vicedirector, , explicó que en 2023 crearon una diplomatura dedicada al uso de datos en la gestión del Estado.

"El objetivo de la Diplomatura es que los trabajadores de la Administración Pública Nacional puedan adquirir habilidades de alfabetización estadística, tan esenciales como leer y escribir. Además, la Diplomatura se propone transmitir habilidades de interpretación, análisis crítico y toma de decisiones a partir de datos", explicó.

Solovey contó que para la diplomatura pusieron "los mejores recursos del Instituto de Cálculo". En 2023 dictaron dos cursos del Instituto Nacional de la Administración Pública. "Generaron tanto interés que se nos propuso sumar dos cursos más y crear la Diplomatura. Son cuatro cursos que se dictan en 18 semanas". Aunque el curso tiene validez institucional y la inscripción debía abrirse en febrero para comenzar en abril, está paralizado. El INAP, dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete, apunta a fortalecer los recursos humanos. Incluye políticas de capacitación de la Administración Pública Nacional.

#### 3. Una vacuna superadora contra la tos convulsa

Daniela Hozbor trabaja en vacunas en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora del Conicet y profesora de Vacunología. Con su equipo busca co de la Ley de Glaciares".■

comprender una patología resurgente que afecta a toda la población, pero sobre todo a niños. La causa la bacteria contagiosa bordetella pertussi. Buscan crear una vacuna que supere las existentes.

"Por concurso tenemos dos subsidios de la Agencia, dependiente de Jefatura de Gabinete. Gastamos todo lo que teníamos y desde fin de año no se transfirió nada. Estamos en rojo", contó. Un subsidio era por 4 millones de pesos. "Es poco. La mayoría de los insumos son importados. Si bien hay buenas vacunas, la resurgencia de la tos convulsa demanda superar a mediano o largo plazo las debilidades de vacunas actuales", resumió Hozbor.

#### 4. Ratones y peces transgénicos

El único laboratorio argentino que diseña ratones y peces transgénicos para investigación está en la esquina de Vuelta de Obligado y Monroe, donde funcionan el Instituto de Biología y Medicina Experimental y el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular. Marcelo Rubinstein (investigador del Conicet y profesor de la UBA) uno de esos establecimientos y el laboratorio que modifica genéticamente esos animales

### Advierten sobre la falta de permisos para importar insumos.

aprovechados por científicos de todo el mundo, ya que la tecnología que produce es líder internacional.

Rubinstein subrayó que su lugar de trabajo y el instrumental no tienen los recursos mínimos para funcionar: "aquí hicieron sus investigaciones Bernardo Houssay y Federico Leloir, premios Nobel que hicieron algunos de los descubrimientos más rutilantes del país".

#### 5. Glaciares, hielo y nieve

Lucas Ruiz hace investigación científica en montañas y glaciares para entender la dinámica y los cambios en la formación de nieve y hielo, en el marco del cambio climático y las consecuentes modificaciones en las costas por el alza del nivel del mar. Doctor en Ciencias Geológicas e investigador del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales, de Mendoza, a Ruiz también le costó cumplir la consigna de Clarín. Los problemas, al ser dificultades para concretar los monitoreos que suelen hacer, superan la idea de "un proyecto".

Ruiz señala que "en Patagonia, la sequía no es tan importante como en Cuyo, pero si hay más deshielo por retroceso de los glaciares aumenta el caudal de los ríos y se generan otros problemas. Son zonas con mucho turismo y las montañas y laderas dejan de ser seguras. Desde diciembre no hay presupuesto para monitorear, en el mar-

Sociedad 36 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

La nave Shenzhou-18 despegó ayer con tres tripulantes, que estarán seis meses en la estación espacial Jiuquan. Criarán peces cebra y algas, para estudiar su evolución fuera de la Tierra.

# Un acuario sin gravedad, el objetivo de la nueva misión espacial de China

En un nuevo avance de China en la carrera espacial, la nave Shenzhou-18 despegó exitosamente ayer con tres astronautas a bordo. Su destino es la estación espacial Tiangong. Así se convertirá en la séptima misión tripulada en alcanzar la infraestructura y la tercera en intentar abordarla desde que se completó su construcción, a fines de 2022.

Un cohete Larga Marcha 2F impulsó con éxito la nave desde la base espacial de Jiuquan, situada en un área desértica al norte del país.

La misión, que tiene una duración prevista de seis meses, está comandada por el veterano astronauta Ye Guangfu, de la segunda generación de astronautas chinos (se los llama "taikonautas"), e incluye a dos debutantes: Li Cong y Li Guangsu, ambos de la tercera generación.

Los tres serán los terceros tripulantes de la Tiangong, desde la cual tienen previsto llevar a cabo dos o tres actividades extravehiculares y seis salidas por la escotilla de carga durante su estancia de 6 meses en órbita, según reveló la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China.

Además de la tripulación, la Shenzhou-18 también transporta material experimental y muestras para llevar a cabo el primer proyecto nacional de investigación ecológica acuática en órbita. La misión traslada un pequeño ecosistema acuático con 4 peces cebra y algas. La tripulación realizará experimentos con los peces como paso previo a criar otros vertebrados en el espacio.

La tripulación utilizará los gabinetes de experimentos científicos y las cargas útiles extravehiculares para llevar a cabo más de 90 experimentos en los campos de física básica en microgravedad, ciencia de materiales espaciales, ciencias de la vida espacial, medicina espacial y tecnología espacial, explicó Lin Xiqiang, subdirector de la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA).

Una tarea única de los tres pilotos convertidos en astronautas es crear un "acuario" y criar peces en gravedad cero. Crearán una versión

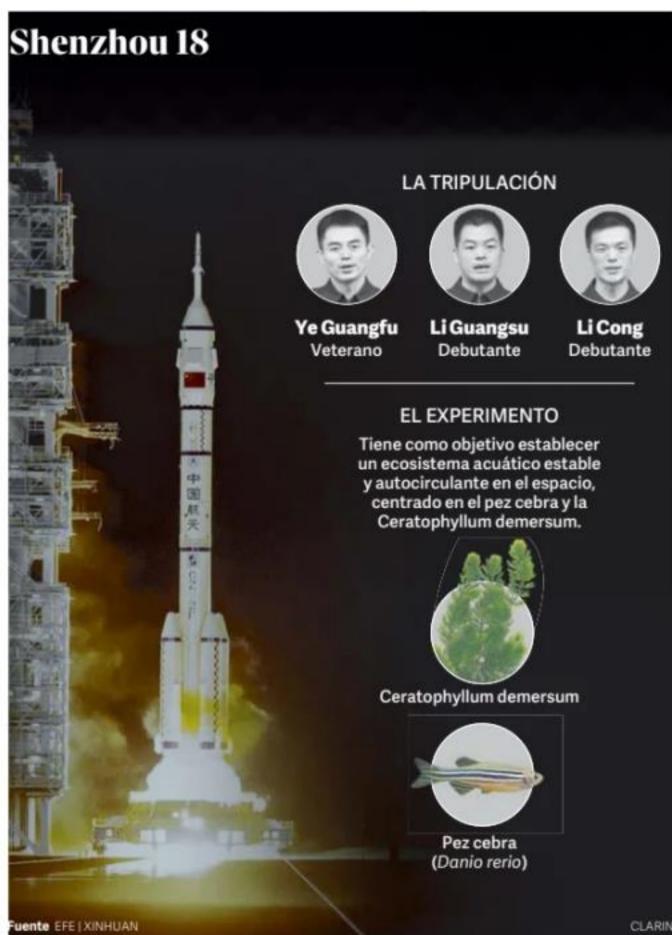

acuático utilizando pez cebra y al-

gas para estudiar la forma en que

el entorno espacial afecta su creci-

miento y el equilibrio del sistema.

1,25 litros y puede alojar cuatro pe-

ces pequeños. Pero si el experi-

mento tiene éxito, será un avance

significativo para cultivar vertebra-

dos. Los astronautas también pue-

den allanar el camino para que sus

sucesores disfruten de pescado nu-

tritivo procedente de sus propias

"El siguiente paso en nuestra in-

vestigación implica realizar experi-

mentos con moscas de la fruta y ra-

tones", indicó Cang Huaixing, in-

vestigador en jefe de los experi-

mentos científicos de la estación

espacial, en el Centro de Tecnolo-

gía e Ingeniería para la Utilización

cosechas en órbita.

El acuario tiene un volumen de

simplificada de un ecosistema

del Espacio dependiente de la Academia de Ciencias de China.

Los astronautas en órbita también participarán en un experimento de cultivo de plantas. El ob-

### Podría allanar el camino para producir alimentos en el espacio

jetivo es analizar los cambios en la función y la expresión genética de células madre vegetales en un entorno de microgravedad. Según los científicos, esta investigación brindará apoyo teórico para diseñar cultivos que puedan adaptarse a las condiciones del espacio exterior.

Se cultivarán más de 100 semillas de Arabidopsis en el espacio durante aproximadamente cuatro semanas. La tripulación las congelará a menos 80 grados Celsius en tiempo real y los traerá de regreso a la Tierra para su posterior análisis.

Hacia el cielo. Los "taikonautas", en la ceremonia de despedida. XINHUA

Además de esos dos experimentos, la tripulación también realizará investigaciones moleculares sobre el co-origen de proteínas y ácidos nucleicos, así como el origen de codones. Además, probarán un material de recubrimiento recién desarrollado para naves espaciales.

La Shenzhou-18 es la novena nave que visita la Tiangong, que operará durante diez años y se convertirá a partir de este año en la única estación espacial del mundo.

China viene invirtiendo de manera muy fuerte en su programa espacial y consiguió alunizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país-tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética- en "amartizar".

La nave espacial Shenzhou corresponde al primer proyecto encabezado por China que consistió en poner a un taikonauta en órbita el 15 de octubre de 2003, un proyecto que tuvo sus inicios con el primer vuelo espacial no tripulado durante noviembre de 1999.

Desde entonces, y hasta el 2002, China envió cuatro naves al espacio sin tripulación. Recién el 13 de octubre de 2005 pudieron enviar un vuelo con un sólo taikonauta: Yang Liwei.

El programa actual de vuelos tripulados de China fue autorizado durante abril de 1992, con el nombre de Proyecto 921/1. Y se comenzó a trabajar en dicho proyecto, en enero de 1993. ■

### clasificados.clarin.com

Sociedad CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024 37

Los buscadores sólo eliminan contenido relacionado a una persona en determinadas situaciones. No existe una ley específica sobre este tema.

## Derecho al olvido: cómo pedir que se borren datos propios de la Web

#### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Buscar nuestros nombres en Internet, aunque sea por curiosidad, es algo que todos hicimos o haremos alguna vez, aunque sea por curiosidad. ¿Pero qué sucede cuando vemos algo nuestro que no nos gusta? ¿A quién acudimos?

"Mi hija estaba haciendo búsquedas para el colegio y descubrimos que podía llegar a leer una nota de nuestra familia que todavía no le habíamos contado: la muerte de su abuelo", relata Valeria a Clarín.

Hace algunos años, su suegro fue víctima de un crimen durante un robo que nunca llegó a esclarecerse. Si bien la hija de Valeria, María (10), sabe que su abuelo murió, desconoce las circunstancias.

Lo primero que intentó hacer Valeria fue buscar cómo borrar algo de la Web. Habló con una amiga abogada, pero no logró hacer nada. Como pudo, se comunicó con el medio donde estaba publicada la nota. Si bien su intención fue borrar directamente el artículo, al momento solo pudo sacar el nombre de su marido.

"Es una nota de hace muchos años, pero que aun duele porque no hay justicia y nunca la va a haber porque mi marido perdió a su papá de la forma más injusta y eso no se recupera. Desde ya, creo que el grado de exposición es altísimo", insiste.

¿Podemos borrar cosas de internet? Los casos más resonantes del último tiempo en Argentina fueron los de la conductora Natalia De Negri y la modelo María Belén Rodríguez. El primero motivado por



Jurisprudencia. La Corte Suprema hasta ahora falló a favor de los buscadores y en contra de los particulares.

la intención de que un caso de interés público en los '90, deje de aparecer en los resultados de Google linkeado a su nombre. El segundo, con el objetivo de que se elimine un video íntimo de sitios web pornográficos. Los dos terminaron judicializados y llegaron a la Corte Suprema, que no les dio la razón.

Surge la pregunta, entonces, sobre cuál es el acceso que puede tener una persona que no es mediática ni tiene la posibilidad de costear abogados durante tantos años para borrar un contenido que no le gusta de Internet.

Google es el buscador más popu-

lar de la web. Ante la consulta de Clarín, explicaron que la empresa tanto en Argentina como en el mundo ofrece la posibilidad de desindexar contenidos, es decir, evitar que aparezcan en los resultados del buscador, pero no todos.

"Solo cuando se trata de información personal de contenido ilegal o que se ha comprobado que es falsa", remarcaron. Más allá de esos motivos, no se puede solicitar el retiro de cualquier cosa.

Google sugiere como primera instancia completar el formulario de solicitud de remoción de contenidos. "Requiere de la mayor especificidad posible en cuanto al contenido que debe quitarse y debe explicar de qué manera el contenido es ilegal", manifiestan.

"Este formulario aplica a motivos legales específicos, que muchas veces provienen de gobiernos o entidades gubernamentales acorde a una ley; cuando la información implica riesgos significativos de robo de identidad, fraude financiero o cualquier otro perjuicio específico; denuncias por incumplimiento de los derechos de autor, incumplimiento de los lineamientos de la comunidad de YouTube (como puede ser imágenes de abuso sexual infantil) entre otros. Y también incluyen los casos en que se compruebe judicialmente que la información es falsa", enumeraron.

La Unión Europea cuenta con un reglamento que concede a sus ciudadanos el derecho al olvido, es decir, a borrar contenidos. Esto es porque considera responsable a las empresas de lo que se publica en sus buscadores

El derecho al olvido no encuentra fundamento en la Constitución Argentina, ni en los tratados ratificados por nuestra Nación, ni en nuestra Ley de Protección de Datos. Así lo han ratificado fallos de la Corte Suprema.

Sin embargo, el fallo de la Corte en el caso de María Belén Rodriguez dejó abierta la posibilidad. El abogado de Rodríguez en ese caso fue Martín Leguizamón, especialista en derecho informático, y el primero del país en ganarle una batalla judicial a dos grandes buscadores como Google y Yahoo!, al conseguir un fallo que determina que las empresas tienen responsabilidad sobre el contenido. "En los casos donde una persona vea una nota o algo en Internet sobre ella y que sea de interés público, no puede ser desindexada, porque se trata del derecho a la información y a la libertad de expresión", explica el letrado a Clarín.

Sin embargo, Leguizamón explica que hay excepciones, como cuando se colocan fotografías de menores donde se debe proteger el interés superior del niño; la difusión de videos íntimos sin o con carácter sexual, un fotomontaje, actos discriminatorios. "En estos casos no es necesario una orden judicial porque el buscador está obligado a desindexar", explicó.

"Cuando el buscador decide no dar de baja los resultados de búsqueda o impedir el acceso al contenido original -que es en el 95% de los casos porque lamentablemente para Google no existen las ilicitudes, manifiestas y groseras dictadas en el fallo de la Corte de 2014-, entonces hay que recurrir a la vía judicial pidiendo que se aplique el estándar de responsabilidad más las ilicitudes, manifiestas y groseras del fallo de María Belén Rodríguez", ratificó. ■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com



38 Sociedad CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

## Boedo: robo relámpago a punta de pistola en una pizzería

Cuatro asaltantes entraron armados y golpearon a varios clientes. Se llevaron teléfonos, dinero y la recaudación del local en poco más de un minuto.

El miércoles por la noche, la tranquilidad se vio bruscamente interrumpida en una pizzería de Boedo, por la entrada de cuatro delincuentes armados que desataron el terror. Su objetivo era claro: robarles a punta de pistola a todos los clientes sus pertenencias y escapar. Fue un golpe relámpago, que duró poco más de un minuto, y dejó a tres personas heridas.

El hecho se produjo poco después de las 22, en el comercio ubicado sobre la calle México al 3400, entre Virrey Liniers y Maza, en Boedo. Los delincuentes ingresaron por dos puertas diferentes, con segundos de diferencia, para tomar desprevenidos a los comensales, que en ese momento llenaban las mesas del local.

El caos se apoderó del ambiente mientras los asaltantes intimidaban a los clientes. Les exigieron sus pertenencias bajo amenaza de violencia. Algunos reaccionaron con rapidez y entregaron lo que tenían a su alcance, mientras que otros optaron por esconderse debajo de las mesas, presas del pánico. Hubo también quienes tomaron la decisión de escapar del lugar.

Una cámara de seguridad del local registró el episodio en un video que refleja el temor con el que los comensales reaccionaron. Ade-



Pánico. Los ladrones sorprendieron a los clientes y a los dueños del local pasadas las 22 del miércoles.

más, también se vio a los delincuentes golpear a quienes se resistían, con culatazos en la cabeza. Con rapidez, se apoderaron del dinero y los celulares de los presentes, así como de la recaudación del establecimiento.

Los delincuentes huyeron antes de que la Policía pudiera intervenir. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5B de la Policía de la Ciudad asistieron al lugar luego de recibir una denuncia, pero ya no quedaba nadie y los asaltantes se habían fugado en un Ford Fiesta blanco.

El saldo del asalto dejó a tres heridos, con lesiones en el cuero cabelludo, atendidas por el personal del SAME y trasladadas al hospital Ramos Mejía para recibir atención médica. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57 tomó el caso, bajo la dirección del doctor Anselmo Castelli, quien inició las investigaciones correspondientes.

"Era una mesa grande. Estábamos festejando un cumpleaños, éramos como 10 personas. Veo entrar a uno de los pibes y como reflejo atiné a guardarme el celular en el pantalón. Inmediatamente me di cuenta de que eran pibes muy jóvenes y, por las formas como se manejaban, no eran muy expertos, eran atropellados, se les caían los celulares, la plata", dijo Tomás, uno de los comensales, en declaraciones a C5N.

En el video, a él se lo ve guardarse el teléfono en la parte trasera del pantalón, apenas entraron los primeros asaltantes. Después ingresaron dos más, a sus espaldas. "Dame todas las cosas', me decían. Me agarraron la riñonera y se llevaron mi billetera, con todas las tarjetas adentro", añadió el testigo.

"Eran las 10 de la noche. Las me-

#### Hubo tres heridos con lesiones en el cuero cabelludo.

sas no las había cobrado. No se habrán llevado mucha guita", evaluó sobre el botín con el que se fueron los ladrones. "Estaban muy desesperados, dejaron riñoneras que tenían enfrente de sus ojos", apuntó sobre lo que consideró inexperiencia de los asaltantes.

Tras el alerta, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo de vigilancia que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas, con el objetivo de identificar a los responsables y que se labren actuaciones por robo a mano armada y lesiones. ■

## Detienen a un maestro de una escuela de Belgrano por acoso

Un maestro de 32 años que de clases de Ciencias Naturales y de Educación Sexual Integral (ESI) en una escuela primaria del barrio de Belgrano fue detenido por acosar sexualmente a sus alumnos de entre 12 y 13 años. La denuncia fue realizada por los padres de los niños y la detención de formalizó tras un allanamiento en su domicilio.

La investigación de la causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, después de que se presentaran cinco denuncias de padres de los nenes acosados.

La fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas de la Ciudad, Daniela Dupuy, llevó adelante la investigación apenas se formalizaron las denuncias y, con vestigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y de la División de Ciberdelitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad, allanaron el domicilio del docente en el partido bonaerense de San Miguel.

El detenido será presentado ante la fiscalía y será la jueza Rocío López Di Muro la que resolverá los pasos procesales de la causa.

Por lo pronto, al maestro se le concedió la libertad con medidas restrictivas, a la espera de que se periten los dispositivos incautados en su casa durante su detención.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, también se aguardan las declaraciones de las presuntas víctimas en Cámara Gesell y que se sumen las denunla colaboración del Cuerpo de In- cias que otras familias realizaron.

Por lo pronto, tampoco se pidió ni se medita pedir, por estas horas, la prisión preventiva del profesor. Según trascendió, la relación de éste con sus alumnos fue caracterizada como muy buena. "Es el profesor copado, el referente, el amigo", contaron fuentes cercanas al caso. La fiscal Dupuy estima necesario que aún no se dé a conocer el nombre de la escuela ni del detenido, con el objetivo de que no se entorpezca la investigación.

"Para denunciar contamos con canales virtuales y presenciales, y también recibimos denuncias anónimas. Alentamos a cualquiera que pueda tener información sobre este caso o cualquier otro incidente similar a que realice la denuncia", destacó el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

## Subastaron en Rosario autos y motos de narcos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó ayer por la tarde de la subasta de 40 vehículos decomisados a distintas bandas narco en Rosario y remarcó que van "a meter presos a quienes no dejan vivir en paz y a rematar sus bienes".

Pullaro estuvo junto a los ministros de Justicia y Seguridad de esa provincia, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, en el remate que llevó adelante la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en el salón Metropolitano del Alto Rosario Shopping.

Durante la subasta, los más de 4.500 inscriptos protagonizatos, seis pick up, 12 motos y un auto de colección, que tenían un precio base de entre un 40% y un 60% del valor de mercado. Según se informó, se vendió el total de los vehículos, y 451.600.000 pesos fue el monto total recaudado.

A los vehículos se les cambió el dominio para que no terminen asociados a las organizaciones criminales a las que les fueron quitados, para brindar seguridad a las personas que estén interesadas en adquirirlos.

Antes de iniciarse el remate, Pullaro destacó que "esta subasta es una política que nunca se debió dejar de llevar a cabo" y recordó que "surgió de una ley que tiene Santa Fe, única de Argentina, que apunta a golpear a las organizaciones criminales en lo que más les duele, ron una fuerte puja por 21 au- que son los bienes y el dinero.■

# idiversión en papel!



\$500 REI \$50,00 (\*1)

UN HUESPED MILENARIO



\$630,00 REI \$70,00 (\*1)



nickelodeon





\$630.00 REI \$70,00 (\*1)

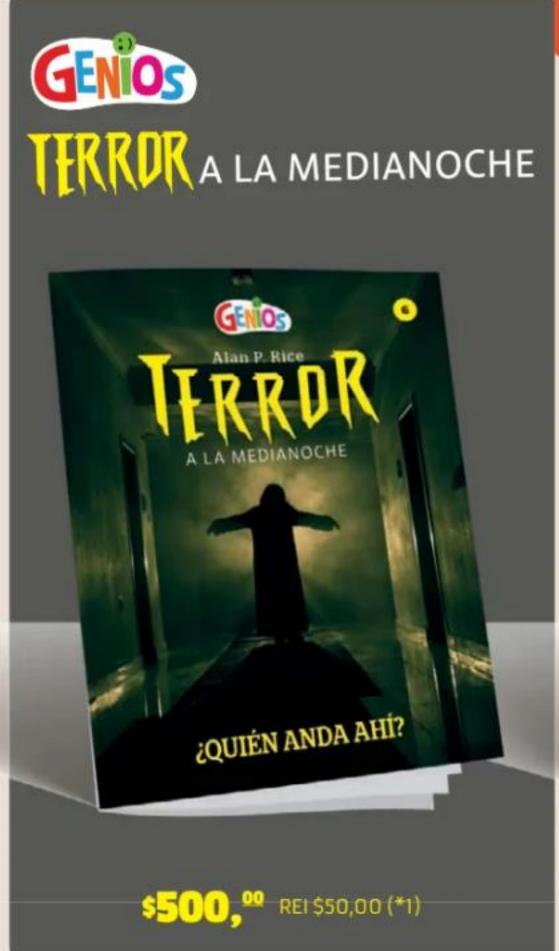



nickelodeon

\$630.00 REI \$70,00 (\*1)

(Una revista para divertisse en fam

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 09/02/24 AL 09/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 27.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (1\*) REVISTAS GENIOS Y REVISTAS PAW PATROL ORIGEN NACIONAL



40 Sociedad CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

## Juicio a Alperovich: "Era una relación normal", dijo Manzur

El ex jefe de Gabinete declaró en el caso de abuso sexual contra su ex aliado político. "Nunca vi ninguna situación que me llame la atención", expresó.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

El senador Juan Manzur declaró como testigo en el juicio que tiene a José Alperovich como imputado por el abuso sexual de su sobrina. Lo hizo por videollamada, a pesar de estar en la Ciudad de Buenos Aires. Aseguró que vio a la denunciante "una o dos veces en el departamento" del acusado, pero describió "una relación normal".

Si bien podría haberlo hecho por escrito, accedió a responder preguntas de las partes y hablar sobre sus vínculos con Alperovich.

"Fui su funcionario, fui su ministro de Salud hasta el 2007. Luego fui su vicegobernador en dos oportunidades. Luego asumí como ministro de Salud de la Nación, entre 2009 y 2015, y fui candidato a gobernador de Tucumán resultando electo. Éramos parte del mismo partido político, dentro del peronismo", repasó Manzur (55) al ser consultado sobre su vínculo con Alperovich (71).

"Por diferencias políticas, a partir de 2017 y hasta la actualidad, no tuvimos relación", reconoció. Antes de eso "era una relación cercana, era un funcionario que ha llegado a gobernador en aquel momento".

Manzur respondió preguntas del fiscal Sandro Abraldes, como también de los abogados de la querella, Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito.

Su declaración giró alrededor de la relación administrativa de Alperovich con la Provincia y también sobre su enemistad política.

El senador reconoció que eran



Juntos. Alperovich y Manzur en 2011, cuando el primero juró como gobernador en su tercer mandato.

#### La familia de la víctima es "muy conocida" en Tucumán, agregó.

"contrincantes" después de que Alperovich anunciara su plataforma de campaña para disputarle al Gobernación en 2019.

Respecto de la víctima, dijo que la vio "una o dos veces en el departamento de Alperovich en Capital" y describió la relación como "una relación normal".

Respecto de esto, refirió: "Nunca vi ninguna situación que me llame la atención, era una colaboradora de Alperovich. Más de eso no sé".

Manzur aseguró que la familia de la víctima es "muy conocida"

en Tucumán y dijo saber quién es su papá aunque sin tener "trato personal hace años".

Respecto de la alianza política entre Manzur y Alperovich, el fiscal Abraldes lo consultó sobre un decreto firmado cuando el ex ministro de Salud era gobernador y que le otorgaba el cargo de asesor ad-honórem para Alperovich, a lo que respondió: "Él quería seguir vigente en la política tucumana y esa era la manera en la que podía llevar adelante esa colaboración".

Lo cierto es que esa designación, si bien no significaba un salario, sí le daba privilegios de grado de ministro como la asignación de custodia y la utilización del avión de la Provincia y "partidas presupuestarias específicas de la Gobernación",

lo que "a veces surgían algunas demandas".

Enfáticamente, el defensor Augusto Garrido preguntó a Manzur si alguna vez escuchó a Alperovich "maltratando o violentando a una mujer con fines sexuales". La respuesta fue un contundente "no".

El juez Juan Ramos Padilla también le realizó preguntas a Juan Manzur. "¿Qué impacto genera en una joven que hace una denuncia como esta en la sociedad tucumana?", le consultó.

Y Manzur respondió: "Un grandísimo impacto, todo lo que tienen que ver con denuncias vinculadas a la agresión de una mujer impactan mucho en la sociedad. Entiendo que debe ser una situación muy difícil y dolorosa". ■

#### La historia de una sociedad política quebrada

"Le abrimos las puertas de la casa, era de la familia. Y después José le dio todo, por eso resulta inexplicable cómo lo terminó enfrentando Juan", fue la forma en que describieron en el entorno de José Alperovich el vínculo que por años lo unió a Juan Manzur. Ayer, en ocasión de declarar en el juicio que conmueve a Tucumán, el exjefe de Gabinete reconoció que esa relación se terminó de quebrar en 2017 por "diferencias políticas". Traducido: el entonces gobernador tucumano quería reelegir en el 2019 y obturó cualquier regresó al Ejecutivo provincial de quien fuera su jefe político.

Desde entonces Alperovich considera "una traición" la actitud del también propietario de una de las marcas más conocidas de aceitunas del país.

Ambos dirigentes fueron aliados durante una década y construyeron poder en la provincia norteña y nunca resignaron sus deseos de proyectarse a nivel nacional. Manzur llego a ser jefe de gabinete en el 2021 pero su sueño presidencial quedó trunco dos años más tarde. No pudo ser el candidato del peronismo.

Por su parte, Alperovich gobernó Tucumán 12 años y vivió el esplendor de la "Década Ganada". Ya en su segundo mandato, que comenzó en el 2007, adhirió al proyecto kirchnerista y fue beneficiado con cuantiosos recursos federales con los que "transformó" la provincia, según reconocen cerca de Manzur. Justamente éste fue su ministro de Salud hasta 2007 y luego su vicegobernador en dos períodos. En 2015 asumió la Gobernación. Pero fue su decisión de buscar un segundo mandato en 2019 lo que terminó resquebrajando esta sociedad política. ■

**Emilano Russo** 

## Condenaron al youtuber Yao Cabrera por trata de personas

El influencer Yao Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por un caso de trata de personas. Así lo decidió el Tribunal Oral N° 3 de San Martín, que además obligó al youtuber uruguayo a pagar un millonario monto como reparación. Sin embargo, Yao Cabrera seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme.

El caso de reducción a la servidumbre se remonta a 2020, con la denuncia de una víctima a la que el youtuber **tendrá que resarcir** con 6 millones de pesos.

Jorge Zonzini, mánager de medios, le dijo a TN Show que "es un hecho sin precedentes para toda la región" y explicó que se alcanzó la condena tras presentar pruebas so- dores-Cabrera se expresó al respec- quieran. Yo los espero tranquilo en probó suerte en la música. ■

bre "los sistemas de multiestafas a niños vulnerables y a sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad y venta de estupefacientes en sus fiestas y teatros".

Tras conocerse la condena, a través de su cuenta de Instagram -en la que tiene 21 millones de seguito. "Hoy es mi día", anticipó en una historia antes de la audiencia.

Luego, explicó que la condena no lo afecta, ya que seguirá en libertad. "Familias, amigos, estoy libre y bien. Siempre bien. Al fin. Juicio finalizado", anunció en Instagram. Se mostró con el pulgar arriba, dentro de un auto, y remató el video con un beso a cámara.

Además, remarcó que las cosas se dieron como él esperaba. "Yo estoy en casa, tranquilo nomás. Me voy a comer un asadito para festejar. No se preocupen, estamos activos. Que por ahí, digan lo que

casa", concluyó en otra historia.

Hace menos de una semana, el 19 de abril, el fiscal federal en lo Criminal de San Martín Eduardo Codesido pidió una pena de 4 años y 6 meses de prisión, aunque la querella había solicitado 12 años.

Además de los 21 millones de seguidores de Instagram, Cabrera tiene 6,6 millones de suscriptores en YouTube, su primera plataforma de actividad. Allí se pueden ver sus videos, algunos de más de cinco años de antigüedad, los que hizo con su equipo "Viral/WiFi Team" y hasta algunos temas con los que

Colecciones PRESENTA:

iVuelve la colección más esperada!

## LA CASA DE



UNA COLECCIÓN PARA JUGAR CON SUS PERSONAJES FAVORITOS Y LA CASA

## IYA ESTÁ EN TU KIOSCO!



\$7.999,90

\$14.999,90



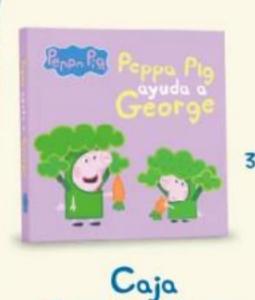

















© ABD/eOne/Hasbro





## Deportes

#### Copa Sudamericana



Pesadilla. Pikachu celebra uno de sus dos goles, los últimos del equipo nordestino. Lo padece Fabra, que se lesionó. De los tres partidos que faltan Boca será local en dos. AP

## El Boca segunda selección sufrió una dura derrota con el Fortaleza de los argentinos y quedó complicado

Martínez guardó medio equipo y en una ráfaga recibió tres golpes, perdió 4-2 y quedó mal en puntos y diferencia de gol. Cinco compatriotas y el DT son la base del equipo brasileño.

#### **Análisis**

#### FORTALEZA, BRASIL. ESPECIAL

El viaje de Boca a Brasil no salió tal como se esperaba y el equipo con bastante de alternativo que plantó Diego Martínez cayó 4-2 en su visita al fuerte y ambicioso Fortaleza. Fue un paso en falso del conjunto argentino, pero el entrenador tuvo que pensar también en la semifinal del martes ante Estudiantes por la Copa de la Liga.

Cuidó a algunos intérpretes Martínez, especialmente a Edinson Cavani, que se quedó en el país. Tamsa el DT (solo repitió Lema) y ahí estuvo la gran diferencia en el duelo en tierras brasileñas.

Arrancó mal Boca producto de la presión del elenco brasileño, de los 33 grados de sensación térmica y del 80 por ciento de humedad. Rápido, un par de errores en la salida pusieron en apuros a Sergio Romero. Primero, una entrega mala de Cristian Medina provocó un disparo cruzado de Yago Pikachu que se fue cerca. Y unos minutos después, Ezequiel Fernández le entregó una pelota compleja a Nicolás Figal, que no la pudo controlar y que Juan Lucero cambió por gol después de la habilitación del ex Rinutos y la cancha se parecía a una caldera.

Pero no perdió la cabeza Boca y ahí se puede encontrar una virtud en los de Martínez. Ya había dado muestra de esa templanza en el Superclásico. Se fue acomodando al andar del duelo y pudo enfriar el

#### **DEFENSA, EN MEDELLÍN**

Al cierre de esta edición jugaban Independiente Medellín-Defensa y Justicia, por el Grupo A. En primer turno Always Ready derrotó a Universidad César Vallejo por 2trámite desde el manejo de Equi Fernández, que esta vez compartió la mitad de la cancha con Medina, mientras que el indultado Frank Fabra y el juvenil Jabes Saralegui ocuparon las bandas. Boca atacó mucho por la izquierda con Fabra y Saracchi, pero llegó al empate después de una gran jugada por derecha entre Langoni y Saralegui, que le sirvió el gol a Miguel Merentiel al corazón del área chica. El uruguayo solo tuvo que tocar al gol para desatar el festejo.

Lo que restó del primer tiempo fue frenético y de ida y vuelta. Tal vez no era el partido que tenía que jugar Boca, pero la idea de Martíbién modificó a casi toda la defen- ver Tomás Pochettino. Iban 4 mi- O con goles de Cuellary Martínez. nez es así. Sufrió mucho por iz- puesta.

quierda el elenco argentino, con las trepadas de Yago Pikachu.

Y Boca volvió a entrar dormido en el complemento. Ahí se puede apuntar una señal de alerta para Martínez, porque River también lo golpeó en el inicio del encuentro de Córdoba. En los primeros instantes, Chiquito Romero se tuvo que revolcar para negarles el gol a Pikachu y a José Welison.

No se despertó Boca, no pudo bajarle el ritmo a ese comienzo pasional de Fortaleza. Es cierto que Lucero se inventó un gol de otro partido: cabeceó desde muy lejos un tiro libre de Pochettino y le cambió el palo a Romero, de floja res-



Marca. El técnico Martínez trata de impedir un lateral del argentino Britez. Insólito lo del DT. AP

El segundo tanto del Gato fue un golpe que aturdió al visitante porque todas las acciones que le siguieron fueron de peligro. La defensa de Boca tuvo una noche para el olvido: extrañó demasiado a Luis Advíncula -ingresó bien-, a Marcos Rojo y a Lautaro Blanco. Pochettino metió un pase de crack entre Figal y Saracchi y Pikachu marcó su merecido gol. Minutos más tarde, otra vez el volante tocó con el pecho una pelota de Machuca que pasó por arriba de Chiquito, otra vez de pobre reacción.

Boca buscó el descuento y jugó con dignidad en los minutos finales. Fortaleza pudo haber estirado la ventaja, pero los delanteros estuvieron poco finos: priorizaron el lujo a la efectividad. No cuidó del todo Martínez porque mandó a la cancha a Advíncula y a Zenón. El ex Unión anotó el 2-4 con un disparo lejano que contó con la ayuda del arquero João Ricardo.

La derrota complica a Boca para culminar primero en el Grupo D. Fortaleza ganó los 3 que jugó y tiene una buena diferencia de goles. Así, no le alcanzará con ganarle en la Bombonera: los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda deberán dejar más puntos en el camino.

Pero esa será otra historia porque ahora Boca dará vuelta la página. Y se enfocará en el juego del martes en Córdoba. ■

#### **JUEGAN EL MARTES**

#### Cómo comprar entradas para Boca-Estudiantes por la Copa de la Liga

Boca y Estudiantes jugarán el próximo martes, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba para definir a uno de los finalistas de la Copa de la Liga.

Ayer comenzó la preventa de los tickets, para aquellos hinchas que sean clientes de la tarjeta Naranja X. Hoy arrancará el expendio general de las entradas para los socios de los clubes y, finalmente, mañana se pondrán a la venta los tickets para aquellos hinchas que no son socios de los clubes. La adquisición se realiza a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com) en cada uno de los días asignados. Solo se venderán entradas en estos tres días y al momento de asistir al estadio habrá que presentar el DNI físico (tarjeta).

Los precios son los siguientes. Popular socio: \$10.500, popular no socio: \$15.750, platea Socio: \$18.900, platea no Socio: \$23.100. Los hinchas de Boca también podrán acceder a la platea Ardiles (socio: \$31.500, no Socio: \$42.000).

| Fortaleza             |    | Boca                |   |
|-----------------------|----|---------------------|---|
| 4                     |    | 2                   |   |
| 1 João Ricardo        | 5  | 1 Sergio Romero     | 4 |
| 19 Emanuel Britez     | 5  | 40 Lautaro Di Lollo | 4 |
| 28 Pedro Augusto      | 5  | 2 Cristian Lema     | 4 |
| 25 Tomás Cardona      | 5  | 4 Jorge Figal       | 4 |
| 6 Bruno Pacheco       | 6  | 3 Marcelo Saracchi  | 3 |
| 22 Yago Pikachu       | 8  | 47 Jabes Saralegui  | 6 |
| 35 Hércules           | 5  | 21 E. Fernández     | 5 |
| 17 José Welison       | 6  | 36 Cristian Medina  | 5 |
| 7 Tomás Pochettino    | 8  | 18 Frank Fabra      | 4 |
| 39 Imanol Machuca     | 6  | 16 Miguel Merentiel | 6 |
| 9 Juan Lucero         | 9  | 14 Luca Langoni     | 5 |
| DT: Juan Pablo Vojvod | la | DT: Diego Martínez  |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Muy bueno ÁRBITRO: Wilmar Roldán (Col)

#### En detalle

Cancha: Fortaleza. Goles: PT, 4m Juan Lucero, 21m Miguel Merentiel; ST, 5m Juan Lucero, 10m y 17m Yago Pikachu y 40m Kevin Zenón.

Cambios: PT, Titi (6) por Cardona, 18m Norberto Briasco (4) por Langoni, Luis Advincula (6) por Di Lollo, Kevin Zenón (7) por Fabra, 26m Guillermo Fernández por Saralegui, 28m Sasha por Welison, Moisés por Machuca, 36m Lucas Janson por Merentiel, Leandro Martínez por Hércules y Kayser por Lucero.

Amonestados: Joao Ricardo, Pedro Augusto, Sasha, Kayser, Saracchi, Merentiel y Guillermo Fernández.

#### **POSICIONES** Grupo D

| Equipos        | Pts. | 7 | G. | E. | P. | G£. | Gc. | Dif. |
|----------------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Fortaleza      | 9    | 3 | 3  | 0  | 0  | 11  | 2   | +9   |
| Boca           | 4    | 3 | 1  | 1  | 1  | 3   | 4   | -1   |
| Sp. Trinidense | 3    | 3 | 1  | 0  | 2  | 2   | 3   | -1   |
| Nacional (Pot) | 1    | 2 | 0  | 1  | 2  | 0   | 7   | -7   |

## Con un doblete de Bou en cinco minutos, Lanús es puntero

No hubo equivalencias con el débil equipo venezolano y victoria justa.

#### **Análisis**

Lanús se aprovechó del débil Metropolitanos de Venezuela, lo dominó durante gran partido del partido disputado en Caracas y consiguió lo que fue a buscar, una victoria que lo deja como líder del grupo G de la Copa Sudamericana: ganó 2-0 con un doblete de Walter Bou.

La paridad duró apenas algunos minutos durante la primera parte, cuando el equipo venezolano se metió en la disputa por la pelota en la mitad de la cancha e intentó atacar con verticalidad desde allí. Sin embargo, rápidamente el equipo del Ruso Zielinski se acomodó en la cancha y ejerció su favoritismo. El juego pasaba por los pies de Felipe Peña Biafore y Marcelino Moreno, los generadores de juego, quienes buscaban (y encontraban) a Bou y a Augusto Lotti -reemplazó al lesionado Leandro Díaz-.

Le costaba generar peligro al Granate, que parecía apresurado por buscar el gol, pero poco a poco lograba crecer en el campo de juego y acercarse al arco defendido por Álvaro Villete. La apertura del marcador llegó a los 28 minutos de la etapa inicial: el arquero Villete dejó un rebote largo ante un potente remate de media distancia de Lotti y allí, dentro del área, apareció Bou para marcar el 1-0. Y cinco minutos más tarde volvió a aparecer el goleador, esta vez para aprovechar la pasividad de la defensa rival a la salida de un córner y ampliar la ventaja. Luego, el palo evitó lo que hubiera sido un golazo de Peña Biafore, uno de los mejores.

En el complemento, obligado por la desventaja, Metropolitanos salió del fondo, pero se redujo apenas a algunas aproximaciones al arco de Alan Aguerre a través de Robinson Flores. En tanto, Lanús, el líder, se dedicó a cerrarle espacios y se aferró a ese 2-0 que lo deja como Nacional (Pot) 1 3 0 1 2 0 7 -7 | único puntero.



Bou. Dos gritos en un ratito.

| Metropolitanos       |   | Lanús                 |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|--|
| 0                    |   | 2                     |   |  |  |  |  |
| 25 Álvaro Villete    | 5 | 1 Alan Aguerre        | 6 |  |  |  |  |
| 2 Steven Pabon       | - | 35 Brian Aguirre      | 6 |  |  |  |  |
| 4 Jhon Chancellor    | 4 | 13 José Canale        | 5 |  |  |  |  |
| 14 Jean Fuentes      | 5 | 6 Abel Luciatti       | 6 |  |  |  |  |
| 7 Robert Garcés5     |   | 22 Julio Soler        | 5 |  |  |  |  |
| 6 Anthony Graterol   | 5 | 15 Raúl Loaiza        | 5 |  |  |  |  |
| 10 Walter Araújo     | 6 | 5 Felipe Peña         | 7 |  |  |  |  |
| 70 Robinson Flores   | 6 | 23 Nery Domínguez     | 6 |  |  |  |  |
| 40 Jayson Martínez   | 5 | 10 Marcelino Moreno   | 5 |  |  |  |  |
| 9 Marco Bustillo     | 6 | 9 Walter Bou          | 7 |  |  |  |  |
| 35 Francisco Bareiro | 5 | 18 Leandro Díaz       |   |  |  |  |  |
| DT: José María Morr  |   | DT: Ricardo Zielinski |   |  |  |  |  |

ÁRBITRO: Jhon Ospina Londoño (COL)

#### En detalle

Cancha: Estadio Olímpico de la UCV. Gol: PT, 28m Walter Bou y 33m Walter Bou. Cambios: PT, 3m Marlín Fabián Angulo Cuero (5) por Steven Pabon; 12m Augusto Lotti (6) por Leandro Díaz; ST, Jhon Marchán (5) y David Zalzman (5) por Jayson Martínez y Walter Araújo; 19m Luciano Boggio (5) por Marcelino Moreno; 29m Emerson Ruiz por Robert Garcés; 36m Maximiliano González y Ramiro Carrera por José Canale y Brian Aguirre; 42m Ervin Zorrilla por Jhon Chancellor. Amonestados: Walter Bou, Walter Araújo, Francisco Bareiro, Robert Garcés y

#### **POSICIONES**

Robinson Flores.

#### Grupo

| alapo          |      |   |    |   |    |     |     |      |
|----------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Equipos        | Pts. | T | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
| Lanús          | 7    | 3 | 2  | 1 | 0  | 5   | 2   | +3   |
| Cuiabá         | 5    | 3 | 1  | 2 | 0  | 4   | 2   | +2   |
| Garcilaso      | 4    | 3 | 1  | 1 | 1  | 5   | 5   | 0    |
| Metropolitanos | 50   | 3 | 0  | 0 | 3  | 2   | 7   | -5   |

44 Deportes

#### **Copa Libertadores**

# Demichelis instaló dudas sobre su continuidad en River

Sus declaraciones tras la victoria por Libertadores en Paraguay hicieron ruido: "El día que no pueda más, seré el primero en levantar la mano".

#### **Maximiliano Benozzi**

mbenozzi@clarin.com

River volvió de Paraguay con la tranquilidad que fue a buscar. No se trataba solo de conseguir un triunfo para quedar en lo más alto del Grupo H de la Copa Libertadores, sino también de encontrar un bálsamo que curara las heridas de la eliminación con Boca en la Copa de la Liga. Como para apaciguar las aguas, acomodar de nuevo el barco y bajar el ruido mediático.

Sin embargo, Martín Demichelis parece empecinado en complicarse solo. Sus palabras aumentan el sonido externo, que muchas veces se transforman en estruendos. En cada conferencia de prensa deja frases, análisis o comentarios que invitan a la polémica. Y en Asunción no fue la excepción.

Ante una pregunta acerca de su futuro, el entrenador se extendió largamente en la respuesta y si bien afirmó que piensa cumplir su contrato, al mismo tiempo **fue ambiguo y dejó algunas dudas**. Evidenciando un cierto desgaste.

El interrogante que le introdujo un periodista fue acerca de un supuesto rumor sobre que dejaría su cargo a fin de año, sin importar el



Martín Demichelis. Se complica solo con algunas declaraciones.

resultado final en la Copa Libertadores, sea o no sea campeón.

"Me estás llevando muy pero muy lejos en lo que te obliga la vorágine del día a día. Hay que vivir el día a día. Estoy eternamente agradecido a la institución. Cuando lo normal en el fútbol argentino es que a los entrenadores les hagan un año más uno, a mí me ofre-

cieron tres. Y soy inmensamente feliz dadas las circunstancias que a veces toca atravesar, como lo fue una adversidad como la del otro día (el domingo ante Boca), un golpe", empezó respondiendo el técnico.

Y siguió: "Pero los contratos están para cumplirlos. No es fácil en Argentina a la hora de conservar todo lo que se dice, para bien o para mal. Dios dirá, estoy predispuesto para dar lo mejor de mí".

Hasta ahí, nada extraño. Sin embargo, en lo que siguió de su alocución, dejó algunas huellas que suenan a alerta hacia lo que puede esta sintiendo internamente. "El día que no pueda más, seré el primero en levantar la mano independientemente si me quedaba contrato o no. Así lo fui como jugador, y también lo seré como técnico. Cuando note que la situación no esté para más, voy a levantar la mano. No me ato a los contratos, las ganas las voy a tener siempre porque amo a esta institución, la defiendo como entrenador, que se queden tranquilos que siempre que esté trataré de estar al 100%", manifestó.

Y añadió: "Estoy entero. Los chicos se entregan y a pesar del otro día salieron e hicieron un grandísimo primer tiempo. Sino, me levanto. Pero mientras tanto tengo muchísimas ganas y el apoyo de los chicos, el haber demostrado estar de pie a pesar del cimbronazo".

Es el propio Demichelis el que pone en el tapete las dudas sobre su continuidad hasta el final de su contrato, el cual vence en diciembre de 2025. Porque él mismo hace referencia a que si siente que no encuentra respuestas, será el primero en tomar una decisión. Y dos veces en la misma contestación hace referencia al "otro día", el del duelo perdido con Boca.

Evidentemente, la derrota y eliminación con el eterno rival le pegaron muy fuerte y por eso el encuentro del miércoles ante Libertad era importantísimo para él. Más allá del resultado. Necesitaba encontrar respuestas de los jugadores. Y, según comentó, las tuvo.

De todos modos, al margen de lo futbolístico, las relaciones humanas siguen siendo el Talón de Aquiles de Micho. Es que, tal vez sin quererlo, o por pasarse de sincero, sigue dejando expuestos a sus jugadores.

El miércoles pasó con Franco Mastantuono. "Hablo de la honestidad del análisis que hago para con el fútbol con mi equipo, para con el jugador y sus individualidades, estuvo muy errático. Hizo el gol y es importante porque nos dio los tres puntos pero que las noticias sean lo justo y necesario", comentó.

Y el domingo, en Córdoba, en referencia a la visita al vestuario de los árbitros, afirmó que había ido a pedirle disculpas "por si los chicos se habían pasado en las protestas". Le respondieron que no había sido así y que estaba todo bien. La supuesta postura de los futbolistas enojó a los hinchas, enardecidos por no encontrarse defendidos ante una situación en la que consideraban que habían sido perjudicados por el gol anulado.

Por eso, quizás, Demichelis remarcó en Paraguay, que mientras él sea el técnico, defenderá a la institución siempre. Lo que no quedó claro es si tendrá la fuerza suficiente para hacerlo hasta el final de su contrato, por más que tenga el deseo y la convicción de cumplirlo.

# Talleres controló todo en el desierto y lidera su grupo

#### **Análisis**

CALAMA, ESPECIAL

La excursión por el desierto de Calama le sació la sed de victoria a Talleres de Córdoba, que se quedó afuera por nada, y con bronca, de los cuartos de final de la Copa de la Liga tras el empate con Independiente 2 a 2 en Avellaneda. Pero en la Libertadores se encamina con optimismo a los octavos de final. Le ganó con claridad 2-0 a Cobresal y tras dos triunfos y un empate, es el único líder del Grupo B.

La Tenseguida hizo pie. Marcó dos goles en los primeros 45 minutos y pudieron ser más si no fuera por las buenas reacciones del ar-



por las buenas reacciones del ar- Sosa, regreso con gol. El paraguayo convirtió el segundo tanto. AFP

quero Leandro Requena.

Igualmente, los goles del equipo cordobés no llegaron por jugadas colectivas. El primero, tras un tiro de esquina desde la izquierda y un gran cabezazo del colombiano Kevin Mantilla. El segundo, de un saque largo de Guido Herrera, Federico Girotti rozó apenas el balón que le cayó a Ramón Sosa y el delantero paraguayo definió cruzado, en su regreso tras un desgarro.

En la parte final, Talleres manejó todo con tranquilidad, siempre al ritmo de Rubén Botta, generó varias situaciones para aumentar la diferencia, pero tuvo cierto déficit en la definición, además de otras buenas atajadas de Requena.

#### POSICIONES Grupo B

| Equipos   | Pts. | T | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|-----------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Talleres  | 7    | 3 | 2  | 1 | 0  | 6   | 3   | +3   |
| San Pablo | 6    | 3 | 2  | 0 | 1  | 5   | 2   | +3   |
| Barcelona | 2    | 3 | 0  | 2 | 1  | 3   | 5   | -2   |
| Cobresal  | 1    | 3 | 0  | 1 | 2  | 1   | 5   | -4   |

#### Cobresal **Talleres** 22 Leandro Requena 6 22 Guido Herrera 23 Guillermo Pacheco 4 29 Gastón Benavidez 6 4 Franco Bechtholdt 5 4 Matías Catalán 5 Francisco Alarcón 4 5 Kevin Mantilla 26 Rodrigo Sandoval 5 16 Miguel Navarro 10 Leonardo Valencia 4 20 Rubén Botta 8 Leandro Navarro 5 30 Diego Ortegoza 13 Cristopher Mesias 4 26 Marcos Portillo 14 Franco García 24 Ramón Sosa 9 Diego Coelho 18 R. Ruiz Rodriguez 6 18 César Munder 9 Federico Girotti DT: Gustavo Huerta DT: Walter Ribonetto CALIFICACION DEL PARTIDO Bueno

Cancha: Municipal Zorros del Desierto,
Calama. Goles: PT, 18 Mantilla (de cabeza),
27m Sosa. Cambios: ST, Marcelo Jorquera
(4) por Sandoval, Diego Céspedes (4) por
Bechtholdt, 9m, Juan Portilla (6) por
Portillo, 22m Franco Lobos (4) por Munder,
Cristian Toro (4) por Navarro, Gaston
Lezcano (4) por Mesías, Valentín Depietri
(5) por Girotti, Gustavo Bou (5) por Ramiro
Ruiz Rodríguez y 34m Nahuel Bustos por
Sosa. Amonestados: Mesias, Portillo y

ARBITRO: Ivo Méndez

**Deportes** 45 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

#### **Fútbol local**

## Moretti, en guerra contra Insua: lo trató de mentiroso y arrastró a Lammens

El presidente de San Lorenzo fue muy duro con el ex técnico. En su ataque incluyó al ex titular del club.



Enfrentados. Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, y Ruben Insua, ahora ex entrenador.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, cuestionó con dureza al hasta hace un par de semanas entrenador del primer equipo, Ruben Darío Insua, quien en una entrevista había asegurado el día anterior que solo había visto a dos de

los refuerzos acordados y deslizó que el titular del Ciclón debería hacerse cargo de su liquidación tras acordar el cese de tareas.

"Insua se olvidó de decir que cuando llegamos a él le debían cuatro meses de sueldo y que nosotros

además de ponerlo al día se lo triplicamos", indicó Moretti en ESPN.

El Gallego se había referido a ese contrato, cuando en la entrevista indicó que en las primeras semanas del año había extendido el vínculo hasta 2025 y que no comprendía por qué el propio Moretti luego le pidió la renuncia.

"Sería muy idiota si, ante resultados sin éxito uno no cambia. Esto es fútbol, ganó cuatro de 18, no ganó ninguno de visitante y perdió los clásicos. Los resultados hablan por sí solos", dijo Moretti para explicar el cambio de entrenador.

En el comienzo de la entrevista. el mandatario puso en duda los motivos que llevaron a ese mismo canal a entrevistar al ex DT de San Lorenzo, dejando entender que había intereses para que se escuchara a Insua. "Es sospechosa su participación en el 'prime time", disparó Moretti. Y agregó: "Parece que estaba más contento con (el anterior presidente, Marcelo) Lammens, sabemos que tiene mucha afinidad. Habló después de una derrota desafortunada (en la última jugada ante Liverpool por la Libertadores), que lamentamos mucho".

"Lo que planteo es que me pega a mí y que detrás de él, está Lammens. Lammens mandó a Insua a hablar y lo que dijo son mentiras", acusó Moretti. "Insua dijo muchas mentiras. Lo de los 15 millones no lo dije nunca, ni en privado ni en público. También dijo que Ortigoza no lo había despedido y estaba ahí, ¿cómo no? Dijo que no había pedido a los jugadores: habló con (Eric) Remedi, (Iván) Tapia, (Jhohan) Romaña, (Diego) Herazo, (Sebastián) Blanco, (Cristian) Tarragona... Todos. Yo hablaba con el representante y él con los jugadores. Lo tengo a Néstor Ortigoza de testigo", indicó. "Su idea no le llegaba a los jugadores. Lo respaldamos hasta donde pudimos. A pesar de lo que dice Insua, fui el que más respaldo le dio: la comisión directiva desde antes del partido que perdimos con Boca, querían otra cosa".■

#### Tevez volvió y bajó a dos a la Reserva

El susto fue grande para Carlos Tevez. Un dolor en su pecho lo llevó en la noche del martes a realizarse controles y quedar internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Para su alivio y el de todo Independiente, ayer pudo retomar la actividad normalmente y por eso se presentó para comandar los trabajos en el predio de Villa Domínico. Y como no hay tiempo que perder, el Apache empezó a tomar las primeras decisiones en cuanto al plantel.

Los chequeos preventivos que se le hicieron al entrenador de 40 años descartaron cuestiones de gravedad. Tevez sufre de presión alta y debe controlarse periódicamente. Luego de pasar una noche internado por precaución, el técnico del Rojo siguió de reposo durante la jornada del miércoles en su casa. Y al día siguiente ya pudo volver a trabajar.

Ahora, el DT busca enderezar a un Diablo herido. Hubo cambios recientes en su cuerpo técnico: se determinó la salida de común acuerdo de Germán Zylberberg, uno de sus colaboradores, para la incorporación de Facundo Quiroga, de último paso al frente de la Reserva de Newell's en la era de Heinze.

A su vez, se vienen días de definiciones. Hay futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Ya hay dos que bajaron a entrenarse en la Reserva: Edgar Elizalde y Fernando da Rosa. ■

## El operativo de seguridad para el Argentinos-Vélez en San Nicolás

La semifinal entre Argentinos y Vélez tendrá lugar para 16 mil hinchas. Cada club tendrá 8 mil disponibles para que sus socios las adquieran únicamente de manera digital. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APRE-VIDE) sugirió la utilización de rutas diferenciadas para que cada público llegue el domingo al Estadio Único de San Nicolás.

El público de Vélez ocupará la tribuna popular Dalmaso y la Platea Del Pozo y quienes cuenten con la entrada deberán tomar la Ruta Nacional N°8 para dirigirse al estadio. Una vez en Santa Fe, en la localidad de Santa Teresa retomarán la traza de la ruta para llegar a San Nicolás por el acceso adecuado.



Estadio Único de San Nicolás. Será la sede de la primera semifinal.

tinos se ubicará en la tribuna Reynoso y la platea Rucci, a la que accederán directamente desde la autovía 9, para ingresar por la ave-

ci. La APREVIDE advirtió que los simpatizantes que decidan utilizar una ruta fuera a la recomendada para su club, "serán retenidos has-En tanto, la parcialidad de Argen- nida Presidente Perón hacia Ruc- ta que se disipe el riesgo, para evitar mos por el buen camino", indicó el del organismo provincial.

el cruce con la otra parcialidad".

Para ello, el organismo que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense dispondrá un operativo de unos 800 efectivos de la fuerza provincial, repartidos en diferentes postas, tanto en las inmediaciones como en las dos rutas empleadas por los hinchas, sus cruces y el tramo que inevitablemente compartirán desde la salida de la ciudad de Buenos Aires, hasta la bifurcación de las rutas 8 y 9.

Las precisiones se dieron luego de la reunión entre los representantes de la AFA, autoridades municipales, encargados policiales, trabajadores de Utedyc, y seguridad privada en el estadio y la APRE-VIDE. "Como ya lo dijimos en los partidos por los cuartos de final, esta es una oportunidad única para demostrar que podemos disfrutar de un espectáculo deportivo sin esa violencia que durante años nos privó de lo más lindo del fútbol: el doble público. Sigamos así que vatitular de APREVIDE, Guillermo Cimadevila.

La apertura del estadio será a las 12.30 del domingo y el partido se jugará a partir de las 15.30. El expendio de entradas será únicamente anticipado, ya que en el estadio no habrá venta. El operativo llevará adelante el control del derecho de admisión, por lo que el público será sometido a la presentación física del DNI, la acreditación de socio vigente y la entrada. La APREVIDE montará una sala de video en el estadio desde dónde operá las cámaras de seguridad que controlarán el interior y las inmediaciones.

Para este encuentro no se podrán colgar banderas en el alambrado que impidan la visual, está prohibido el ingreso con insignias y vestimenta de otras entidades deportivas, botellas, papeles de cualquier tipo, material pirotécnico, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas ó capuchas, según detalló un comunicado

46 **Deportes** CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

#### **Fútbol internacional**

Clarín estuvo en Miami en la avant premier del show inmersivo que recorre en 75 minutos la vida y obra del líder y capitán de la Selección Argentina.

## "The Messi Experience": un sendero de sensaciones para ser por un ratito el mejor futbolista del mundo

MIAMI, EEUU. CORRESPONSAL **Paula Lugones** plugones@clarin.com

¿Qué argentino no soñó alguna vez con estar arriba de aquel ómnibus bendito que apenas avanzaba entre una marea apretujada de hinchas y banderas? Sentir en la piel el ¡muchaaaaaaachoooooos! y debajo de los pies el meneo del vehículo que trajo de regreso a Buenos Aires a la Selección campeona mundial con su gran capitán a bordo. ¿Quién no quiere meterse en el cuarto de la casa de Rosario donde comenzó todo, donde el mejor del mundo era un nene que medía su altura en las paredes y que vivía pegado a la pelota? ¿Y entrenar como él? ¿Y tener una selfie tomada por el propio astro? En tiempos de inteligencia artificial, realidad virtual y creatividad increíble, ahora es posible: el miércoles se lanzó con una gran fiesta en Miami "The Messi Experience", un show inmersivo de la vida de Lionel Messi, un recorrido 360 pleno de sensaciones que piensa extenderse a otros puntos del mundo y que llegará a Buenos Aires en julio.

El emprendimiento está emplazado en un hangar en Regatta Harbor, en Coconut Grove, a orillas del mar, rodeado de palmeras y embarcaciones. En este lugar, en la noche cálida de Miami se organizó una fiesta de inauguración con DJ de la Bresh, donde se mezclaron las ostras con los tragos, con muñecos gigantes, bailarines, empresarios, modelos, periodistas, influencers e invitados especiales que pudieron disfrutar de la apertura de la experiencia.

Por allí se lo veía a Mariano Elizondo, ex presidente de la Superliga y ex CEO del grupo Indalo, uno de los que participa en este proyecto, junto con los empresarios de la agencia de eventos internacionales Primo, David Rosenfeld y Andrés Naftali. "La idea surge luego de la pandemia en tiempos en que las experiencias distintas, como las de Van Gogh, comenzaron a funcionar y atraer gente. Nos acercamos a la familia de Messi, a la empresa de él y empezamos a trabajarlo. Hace más de dos años que venimos con



Se mira y se toca. El momento cumbre de la carrera de Messi, cuando se consagró campeón en Qatar 2022.



Celebridad I. Zaira Nara.

contrato después del Mundial", cuenta Elizondo a Clarín.

David Rosenfeld agrega que "Miami es la primera ciudad que abrimos y es una inversión muy grande tanto en tecnología como en muchas otras cosas ("varios millones", dice sin querer especificar el monto). Es algo que nunca antes se ha visto a este nivel, especialmente para un jugador o un atleta. esto y terminamos firmando el Estamos muy felices". En el em- de 2.500 metros cuadrados que du- pectiva: montados en el ómnibus marcado mi camino". ■



Celebridad II. Débora Bello.

prendimiento participó también la agencia canadiense Moment Factory, especializada en experiencias tecnológicas inmersivas.

¿Qué se puede contar sobre Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo del que se sabe casi todo? Lo de siempre, claro, pero mucho más. Mejor es vivirlo, sentirlo, acompañarlo en su vida y su carrera en un recorrido por un espacio

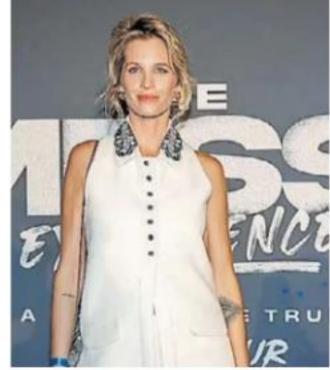

Celebridad III. Liz Solari.

ra 75 minutos o lo que uno quiera quedarse a disfrutar. Con 9 instalaciones para mirar, escuchar, emocionarse y hasta entrenar como el ídolo. Apenas se ingresa al inmenso espacio aconsejan bajarse una app para poder chatear con Leo y disfrutar a full la inmersión en el mundo Messi durante el recorrido. Arranca con la historia que conocemos todos, pero desde otra persde los campeones del mundo en su llegada a Buenos Aires, avanzando con dificultad entre la multitud que lo rodea y canta con devoción. Piel de gallina.

Luego sobreviene un flashback para llegar a la habitación del pequeño Leo en Rosario que jugaba a la pelota en infantiles, con marcas en la pared en las que medía su altura respecto de la de sus hermanos y las vivencias del Mundial del 86. Sigue el potrero, las dificultades de su crecimiento y luego un pasillo de avión que lleva directo a Barcelona. El despliegue de 360 grados nos sumerge en las juveniles, sus sueños, su llegada a primera y todo el mundo Barcelona de aquellos tiempos. Luego vienen los éxitos en una maqueta tecnológica del Camp Nou, sus trofeos en Europa con el duro contraste de su frustración en la Argentina, donde no podía lograr un torneo con la Selección. Imágenes en espejo ganando todo en España, pero al mismo tiempo perdiendo la final del mundo en Brasil. Resuenan las voces de los que lo criticaron: pecho frío, antiargentino. El dramático momento de su renuncia a la albiceleste.

Las cartas de aliento que le escribió la gente, su regreso a la Selección y su frase: "Vamos a entrenar, no nos demos por vencidos". Y allí arranca la sala interactiva donde la gente puede entrenar como el ídolo: jugar al "loco", competir por puntos pateando la pelota en la pared y responder preguntas de la vida de Messi con el balón. Se sigue luego a un vestuario con todas las camisetas que vistió y donde el rosarino en holograma da una charla motivacional con la casaca argentina. Al final, un racconto de su vida con el cuento de Hernán Casciari "La valija de Messi". ¿Y qué más pedir que el broche de oro sea una selfie sacada por el mejor del mundo? Pulgar arriba, click, click. Adiós, gracias Leo.

"Queríamos hacer algo distinto", se entusiasma Rosenfeld. "Porque hay algunas muestras que son lindas visualmente, pero no interactuás, no sos parte de la experiencia. Queríamos crear algo para que el público pueda formar parte de la vida de Leo y ellos sean Leo. Sentir la emoción. Creo que hemos hecho un buen trabajo. El tiempo dirá si a la gente le gusta". La entrada cuesta entre US\$ 30 y 50 para niños y adultos, dependiendo del día y el horario. El propio Messi dijo sobre la experiencia que lo tiene como protagonista: "Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto que permite a mis fans acercarse a mi viaje dentro y fuera de la cancha. A lo largo de mi carrera siempre me esforcé por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia ofrecerá una oportunidad única para revivir los momentos más memorables y sentir las emociones que han

**Deportes** CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

#### **Fútbol internacional**

## Alvarez volvió al gol y Barco sufrió al City

El cordobés hizo el cuarto tanto en el 4 a 0 contra Brighton y el ex Boca tuvo responsabilidad en tres goles.



Araña. Julián Alvarez celebra. Walker, que le envió el centro, Steele y Offiah están en otra cosa. REUTERS

#### BRIGHTON, INGLATERRA. ESPECIAL

En un duelo pendiente, Manchester City, con un gol de Julián Alvarez, goleó por 4 a 0 a Brighton para seguir prendido en la cima de la Liga Premier, el campeonato que se supone peleará hasta el final con Arsenal debido a la derrota del miércoles de Liverpool contra

Everton. En el elenco perdedor jugó por primera vez desde el inicio Valentín Barco y tuvo una jornada para el olvido: participó en tres de los cuatros goles del conjunto comandado por Guardiola.

No fue para nada bueno el debut de Barco. Semanas atrás el entrenador Roberto de Zerbi había declarado que le faltaba aún para es-

#### ROMA YA ESTÁ AL DÍA

En un duelo pendiente, Roma le ganó por 2 a 1 como visitante a Udinese. El ex River, Roberto Pereyra, puso en ventaja a los locales, pero Lukaku y Cristante lo dieron vuelta. Paredes fue titular e ingresó Dybala.

tar a la altura de la Premier, "Tenemos que darle mucho tiempo para que comprenda el nuevo país, el nuevo fútbol y el diferente estilo de juego. Es difícil saber si está listo o no para jugar. Es muy duro para los jugadores jóvenes que vienen de diferentes países. Tiene que trabajar para mejorar su condición física, además", explicó.

Pero la lesión muscular del ecuatoriano Pervis Estupiñán provocó que Barco -que hasta ayer sólo había disputado un minuto en la Premier y 10 en la Copa FA-, ganara terreno y fuera titular nada más y nada menos que ante Manchester City. Y uno de los mejores equipos del mundo le hizo pagar la inexperiencia al juvenil ex Boca.

Es verdad que todos los futbolistas de Brighton jugaron mal y sería injusto cargarle todas las culpas a Barco. Pero el lateral no pudo contener un desborde de Walker en el primer gol de Kevin de Bruyne y cometió un grave error en la salida en el 3-0 de Foden. En realidad fue temeraria en general la salida del perdedor y de tanto caminar por la cornisa se cayó. Y le tocó a Barco dar un mal pase adentro del área y Foden no perdonó al definir de primera. El 2-0, también de Foden, había sido tras un tiro libre que se desvío en el camino en Pascal Grob y descolocó al arquero Jason Steele.

El complemento comenzó con un pelotazo largo de Ederson a la espalda de Barco para que corra Walker y el lateral y velocista inglés se impuso en el duelo y le sirvió el gol a Julián Alvarez, que pudo festejar después de 10 partidos en la Premier.

Rápido, De Zerbi metió al brasileño Igor Julio y subió a Barco a la línea de volantes para que juegue sus mejores minutos. Una vez terminado el partido Barco tuvo un risueño cruce con Guardiola, que seguramente lo felicitó por su presentación desde el inicio en el fútbol europeo.

"Estamos tristes por la derrota; no era lo que queríamos. Buscamos ganar el partido, pero el City es un equipo muy grande que ganó todo. Fue doloroso, pero por una parte me siento contento por el debut, más contra este equipo y en nuestra cancha", declaró Barco en el canal ESPN. Y amplió: "Es un fútbol totalmente distinto, me fui adaptando y ahora el técnico vio que estaba preparado y por suerte me sentí bien adentro del campo".

Además Barco reconoció el diálogo que mantuvo con Alvarez en la previa del duelo. "Tengo mucha admiración por él; es un campeón del mundo. Hablamos antes del partido para cambiar las camisetas, así que lo vamos a hacer", dijo.

Respecto al delantero, el de 2024 no es un año de muchos goles. De todos modos la sensación es que el City juega mejor cada vez que el cordobés es titular (Erling Haaland se recupera de una lesión). Jugó 21 partidos (15 de titular) y anotó cinco tantos. También disputó un amistoso con Argentina ante Costa Rica y no festejó.

Alvarez quedó a un gol de igualar su marca de la temporada pasada cuando anotó 17 en 49 duelos; en la actual gritó 18 veces en 48 jue-

Así el City alcanzó los 76 puntos y quedó a uno del líder Arsenal, que tiene un partido más. En la próxima jornada los dirigidos por Mikel Arteta visitarán al duro Tottenham el domingo mientras el City irá también de visitante frente a Nottingham Forest.■

## Enzo Fernández puso a Argentina primero y se operó

#### LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL

Es un riesgo deportivo, pero la salud está primero. Ese fue el argumento que probablemente haya pensado Enzo Fernández cuando decidió operarse ayer por el dolor que desde hace un tiempo le provocaba una hernia inguinal y que lo obligará a realizar una recuperación contra reloj si pretende estar a disposición de Lionel Scaloni para la Selección argentina en la Copa América 2024. O, quizá, también piensa en apuntarles a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la edad le permitiría no ocupar uno de los tres lugares como "mayor".

La confirmación de la operación,

paradójicamente, no la dio primero su club, Chelsea, sino la esposa de Fernández, Valentina Cervantes, que compartió una historia en la que se ve al futbolista acostado en una cama de una clínica esperando la intervención.

"Vamos amor", escribió la madre de Olivia y Benjamín junto a un emoji de un corazón.

Más tarde el club londinense emitió un comunicado en las redes sociales en el que detalló la condición del volante. "Enzo Fernández fue operado hoy con éxito de un problema en la ingle y ahora comenzará un período de rehabilitación lo que lo dejará afuera de las canchas para lo que resta de la temporada 2023/24 del Enzo Fernández.



Chelsea", publicó la cuenta oficial en español.

Ya había habido rumores sobre el físico del futbolista de 23 años, que de todas formas sólo se perdió cinco partidos en el año. Cuatro fueron por la Liga Premier y uno por la Copa FA (la victoria sobre Leicester en los cuartos de final).

Ya se había perdido dos encuentros entre la celebración de Navidad y Año Nuevo (Wolverhampton y Crystal Palace), lo que obligó al entrenador Mauricio Pochettino a referirse a la lesión. Más allá de esas declaraciones del 19 de diciembre, Enzo Fernández se retiró con lágrimas en los ojos después de pedir el cambio a los 30 minutos de juego y ver desde la tribuna el triunfazo por penales (4-2) sobre Newcastle, que en ese momento le permitió a Chelsea avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga.

¿Cómo hizo para aguantar? Jugó infiltrado en varios partidos, lo que obviamente le producía un mayor Giovani lo Celso. ■

dolor posteriormente. Intentó de todo. Un kinesiólogo argentino que suele trabajar con él se fue a Londres a monitorearlo de cerca y tratar la lesión.

Sin embargo el dolor permaneció y tras la consulta entre los cuerpos médicos de la Selección y Chelsea se decidió que lo mejor para su futuro deportivo era la operación.

Ahora el foco está puesto primero en la Copa América para la que faltan dos meses. Para la Selección campeona del mundo comenzará el 20 de junio en Atlanta contra Canadá. En condiciones normales el postoperatorio y la recuperación sería de dos a cuatro semanas, pero también habrá que tener en cuenta la puesta a punto futbolística que necesitará.

Scaloni lo tiene siempre como una alternativa para conformar el triángulo del mediocampo, uno de los más ponderados por el mundo del fútbol que integra junto a Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y

48 **Deportes** CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

#### **Doping**

## La polémica con los nadadores chinos promete una pelea global

Estados Unidos le reclama a la Agencia Mundial Antidoping que revise los casos de los 23 atletas que compitieron en Tokio tras haber dado positivo.

WASHINGTON DC, EEUU. AP

La Agencia Antidoping de Estados Unidos (USADA, según sus siglas en inglés) demandó una revisión por parte de la Agencia Mundial Antidoping (AMA) sobre los 23 nadadores chinos que dieron positivo por trimetazidina en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la polémica se desató. Todo a sólo tres meses de la inauguración de París 2024 y tras una investigación realizada por la televisión pública alemana y el diario estadounidense The New York Times.

La situación aún está en etapa de estudio, pero lo que se sabe con certeza es que casi a la mitad del equipo chino se le detectó la sustancia conocida como TMZ prescrita a personas con problemas cardíacos pero que está prohibida desde 2014 dado que mejora la circulación sanguinea.

La Agencia Antidoping de China concluyó que los nadadores ingirieron el medicamento en una forma accidental y no aplicaron sanciones. La AMA, en tanto, se negó a impugnar la decisión y permitió a los presuntos infractores competir en Tokio 2020 y recoger seis medallas para la potencia asiática: tres oros, dos platas y un bronce.

La demanda generó un impacto mundial en el olimpismo luego de que la AMA refutara las acusacio-



Campeón olímpico. Wang Shun obtuvo el oro en los 200 metros combinados de los Juegos de 2020. EFE

nes del jefe de la USADA, Travis Tygart, de encubrimiento de los nadadores.

Se sabe que el gobierno chino contribuyó con cerca de 2 millones de dólares a los programas de la AMA y por ello la agencia estadounidense consideró "una posible situación de encubrimiento" incluido un pago diseñado para fortale-

cer la unidad de investigaciones e inteligencia de la agencia mundial. Además se enumeraron donaciones a la AMA por 993 mil dólares en 2018 y 992 mil dólares en 2019 que se hicieron públicas junto con contribuciones similares de países como Egipto, India y Arabia Saudi-

Posteriormente un comunicado

de la USADA destacó que ninguna de las preguntas sobre la agencia china fueron respondidas en una forma satisfactoria por la AMA y sembró desconfianza sobre el modo de proceder. "La aplicación selectiva y egoísta de las reglas que escuchamos destruye la confianza del público en la autenticidad y el valor del movimiento olímpico

y paralímpico", destacaron los estadounidenses. Y agregaron: "Ver que se aplican diferentes reglas a diferentes países amarga el compromiso de los mejores atletas del mundo, fanáticos y patrocinadores y hasta la próxima generación de atletas".

Aún en ese contexto la AMA se mantuvo firme en su postura y defendió su decisión de no sancionar a los atletas, muchos de los cuales competirán en París 2024. "Revisamos este caso de forma profesional y exhaustiva, tanto desde el punto de vista científico como jurídico, y actuamos con la debida diligencia y de acuerdo con el proceso acordado y con las normas del Código Mundial Antidoping", dijo el organismo. Y añadió: "Hasta ahora, a pesar de toda la atención creada en torno a esta historia, nadie fue capaz de presentar ninguna prueba que permita enjuiciar con éxito estos casos".

Para la USADA la inacción de la AMA en el asunto implica un fracaso del sistema antidoping. "Como resultado del evidente fracaso del sistema antidoping global, hacemos un llamado urgente a los gobiernos y a los líderes deportivos para que den un paso al frente y adopten medidas inmediatas para garantizar la real independencia, supervisión y responsabilidad del sistema antidoping global para que el mundo puede tener confianza en el sistema y en quienes lo dirigen", afirmó el organismo.

"Dado que estamos en vísperas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de París 2024, los atletas y el público necesitan y merecen desesperadamente confianza en el sistema global antidoping de cara a estos Juegos", sentenció.

La historia tendrá, al menos, algunos capítulos más. Y quién sabe cuál será el final.

## Según China sus deportistas no cometieron faltas o negligencia

BEIJING, CHINA. ESPECIAL

La cancillería china calificó como "falsa" la información que indica que 23 nadadores de su país dieron positivo en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aseguró que los deportistas "no cometieron ninguna falta o negligencia". El portavoz de la cancillería, Wang Wenbin, señaló que el caso ya fue investigado por la Agencia Antidoping de China "en forma exhaustiva, profunda y detallada".

Wang aseveró que los resultados se debieron a la "ingesta involuntaria de alimentos contaminados" para exonerar a los atletas.



Además destacó que el gobierno Palabra oficial. Wang Webin habló en el nombre del gobierno chino. EFE

chino mantiene una política de "tolerancia cero" con el doping "cumpliendo estrictamente" con el Código Mundial Antidoping y "contribuyendo activamente a la lucha global unificada" contra esa práctica, al tiempo que reiteró el compromiso chino con la "protección de la salud física y mental de los atletas" y la promoción de la "competencia justa" en el deporte.

Expertos citados por el diario chino Global Times acusaron a medios y organizaciones internacionales de "difamar a los atletas chinos" y de "intentar reprimir al deporte chino sobre todo dada la cercanía de los Juegos Olímpicos de París 2024".

Justamente la Agencia Mundial Antidoping (AMA) anunció que "se reserva el derecho a tomar acciones legales" contra quienes difundan "noticias engañosas" sobre su posible permisividad con el caso.

De todos modos la AMA anunció tidad es atacada. ■

que contará con el trabajo de un fiscal independiente para que revise su gestión. A través de un comunicado oficial informó que invitó a Eric Cottier para que lleve adelante una revisión exhaustiva de su gestión a raíz de las acusaciones "perjudiciales e infundadas" que se verieron sobre la institución.

La decisión, tomada con el apoyo unánime del Comité Ejecutivo de la AMA, responde a la petición de una revisión proveniente de "un pequeño número de partes interesadas", según se explicó.

En ese sentido eligió a Cottier por ser una persona "totalmente independiente" con 39 años de experiencia que ocupó diferentes cargos jurídicos.

El presidente de la AMA, el polaco Witold Bánka, sin hacer referencia a la posición de inocencia que reclaman los chinos, afirmó que la integridad y la reputación de su en-

**Deportes** 49 CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

#### **Tenis**

## A Cachin no lo cambia una victoria o una derrota

El cordobés ganó luego de más de ocho meses. Dijo que no se la cree en el triunfo y se bajonea cuando pierde.

#### MADRID, ESPAÑA. ESPECIAL

Tras más de ocho meses de sequía Pedro Cachin volvió a celebrar una victoria en el circuito. El cordobés. 91° del ranking, cortó una racha de 15 derrotas consecutivas al superar por 6-3 y 6-3 al austríaco Sebastian Ofner (45°) en su debut en el Masters 1000 de Madrid. Apenas una hora y 21 minutos necesitó el argentino-que reside desde hace varios años en Barcelona- para cerrar el partido en un torneo en el que el año pasado alcanzó los octavos de final, su mejor resultado en citas de esa categoría.

"Estoy muy contento por cómo construí esa victoria. Llevaba días buscando sobre todo ser feliz dentro de la cancha, competir en todos los puntos. Creo que hoy lo logré", comentó Cachin.

Aunque también reconoció: "Ni cuando gano me pongo muy arriba ni cuando pierdo me pongo muy abajo. No hay que dramatizar tanto; creo que la vida va mucho más allá de victorias o derrotas. Siento que lo más importante es el proceso", comentó.

El bellvillense de 29 años pasó 267 días sin triunfos en el circuito más importante de tenis. Su último festejo había sido el 2 de agosto en los octavos de final de Kitzbuhel ante el español Albert Ramos Viñolas. Y tras despedirse frente a Laslo Djere cerró 2023 con derrotas en los debuts de Flushing Meadows, Shanghai, Basilea y París. En la temporada actual había perdido sus diez primeros partidos que jugó, en Hong Kong, Australia, Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Indian Wells, Miami, Estoril y Barcelona.

Era uno de los tres jugadores del top 100 sin victorias en el año junto al estadounidense Mackenzie McDonald (tres derrotas) y el ruso Aslan Karatsev (dos), ambos alejados del circuito desde enero por problemas de salud (Karatsev perdió en su debut en Madrid).

Cachin-que pudo ganar partidos en el circuito challenger en el cierre de la campaña pasada-había reconocido en los últimos días que esa racha negativa que vivió tuvo

que ver con un tema mental. Le contó al sitio español Punto de Break que la derrota en el debut en Flushing Meadows ante el estadounidense Ben Shelton lo golpeó fuerte. "Mi cabeza dijo: 'No quiero sufrir más", explicó.

Esa sensación lo acompañó durante muchos meses. Pero ya es cosa del pasado.

"Me saqué esa mochila hace algunas semanas", afirmó tras superar a Ofner. "Esta semana me estuve sintiendo muy bien en los entrenamientos. Eso a mí y a mi equipo nos deja tranquilos. El resultado de hoy es una ayuda para seguir creyendo y demostrar, a mí mismo sobre todo, que todo lo que vine haciendo en estas últimas dos semanas ayuda y quizá pueda ganar. Después, que gane o no, eso ya no depende todo de uno".

Cachin enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe, 21° del ranking, a quien derrotó en el único encuentro del historial entre ambos. Fue, justamente, sobre el polvo de ladrillo de Caja Mágica el año pasado.

#### **CARLE BAJÓ A FAVORITA**

María Lourdes Carlé volvió a sumar una buena victoria en Madrid. La deroense, 82ª del mundo, consiguió su primer triunfo ante una rival ubicada en el top 20 del ranking al derrotar por 6-4 y 6-4 a la rusa Veronika Kudermetova (19a). Ahora tendrá un desafío muy duro: enfrentará a a la letona Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017, campeona este año en Linz y Adelaida y una de las jugadoras que más fuerte le pega a la pelota en el circuito. La contracara del triunfo de Carlé fue la derrota de Nadia Podoroska, que no pudo hacer mucho ante la estadounidense Emma Navarro y perdió por un categórico 6-2 y 6-1.

#### La historia se repite pero tuvieron que pasar 6.842 días



#### Mariano Ryan

mryan@clarin.com

No sucedía desde el 1° de agosto de 2005. Pasaron 18 años y ocho meses para que el tenis argentino tuviera otra vez tres jugadoras en el top 100. Fue un lapso de 6.842 días pero, al fin, Nadia Podoroska, María Lourdes Carlé y Julia Riera tomaron la posta de Gisela Dulko, Mariana Díaz Oliva y Paola Suárez. La pregunta es: ¿por qué ocurrió ahora y no antes? Hay varias causas, pero dos son las más destacadas.

La primera es la de los esfuerzos personales. Desde la irrupción de las Leonas en 2000 siempre fue muy difícil conseguir ayuda privada para fortalecer el crecimiento y desarrollo de las chicas. Recién ahora hay algunos sponsors interesados en el tenis femenino aunque sigue habiendo una disparidad con respecto a los hombres.

La otra -la más importante- es la de la competencia. La región se nutrió de torneos de 15 mil a 125 mil dólares en premios en los últimos años y eso ayudó a conseguir puntos cerca de casa, con el consiguiente menor gasto. En nuestro país se organizaron en 2014 apenas seis torneos ITF (de 100 mil dólares para abajo) mientras el año pasado se duplicó esa cifra (record en Argentina) y además se jugó el WTA 125 en el Buenos Aires. En esa década y sacando 2020 (Covid 19), 2016 y 2019 fueron los peores años con apenas tres torneos ITF. En esas 12 fechas de 2023 jugaron 106 tenistas argentinas y como resultado de ello 37 lograron ubicarse en el ranking mundial, una cifra que duplicó el registro de hace cinco años cuando ni siquiera había jugadoras en el top 200 y hoy hay cinco.

No es magia. Es una buena dosis de organización y decisión. Todo lo demás es de las chicas.

#### Libreta de polideportivo

Canotaje

#### La 103ª pasajera

Brenda Rojas se convirtió en la 103ª argentina clasificada a París 2024. La sampedrina, cuádruple medallista en los Juegos Panamericanos, ganó el oro en el K1500 del Campeonato Panamericano de Sarasota y disputará los terceros Juegos Olímpicos de su carrera después de los de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Basquetbol

#### Zapatillas de Jordan

El Ministerio de Comercio de Turquía puso a subasta unas zapatillas firmadas por Michael Jordan catalogadas como "material deportivo de colección", pero no hubo pujas por ellas por lo que volvió a ofrecerlas. Los tres pares se remataron con una base de 142 mil euros pero nadie las quiso.

Juegos Olímpicos

#### Un "mártir" parisino

La preocupación por la seguridad de París 2024 crece. Un joven de 16 años fue detenido por ser sospechoso de querer cometer un atentado suicida durante la cita tras haber mencionado en la aplicación de mensajería Telegram que quería morir como un "mártir" en nombre de la organización "Estado Islámico".

Hockey

#### Tercera victoria al hilo

Las Leonas sumaron su tercera victoria en Charlotte en el marco de su preparación para París 2024. Vencieron por 4 a 0 a Estados Unidos con goles de Carolina Carrizo (dos), Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany. En los partidos anteriores habían superado por 3-1 y 5-1 al mismo rival. La concentración terminará el lunes.



#### Nadal aplastó a Blanch, de 16 años

Rafael Nadal venció por 6-1 y 6-0 al estadounidense Darwin Blanch, 1.028° del ranking y 21 años menor que él, en su debut en Madrid. El español chocará con Alex de Minaur, quien le ganó en Barcelona.

#### La TV

#### 15.30 ESPN 4

#### RUGBY

#### LIGA DE INGLATERRA

Bath-Saracens. La fase regular. Desde Bath, Inglaterra. En vivo.

#### 21.00 TYC SPORTS

#### **FUTBOL**

#### PRIMERA B

Excursionistas-Deportivo Merlo, Con el triunfo el local será puntero junto a Argentino (Quilmes) mientras su rival necesita ganar para acercarse a los de arriba. La 14ª fecha del Torneo Apertura. En vivo.

#### 23.00 ESPN 3

#### BOXEO ESPN KNOCKOUT

Randy León (México)-Eliot Chávez (México). El ligero León arriesga su invicto en su primera pelea a 10 rounds ante un duro adversario. Desde Nezahualcóyotl, México. En vivo.

#### 23.30 ESPN 2 BASQUETBOL

#### NBA

Phoenix-Minnesota, Los Timberwolves sacaron una ventaja de 2 a 0 ante los Suns. La primera ronda de los playoffs de la conferencia Oeste. Desde Phoenix, Estados Unidos, En vivo.

#### 6.00 ESPN 2/ESPN 3

#### TENIS ABIERTO DE MADRID

La segunda y tercera rondas. El cuarto Masters 1000 y quinto WTA 1000 de la temporada se juegan en las canchas de polvo de ladrillo de Caja Mágica, Desde Madrid, España, En vivo.

## Spot

#### Cine





e cambió la vida en casi todos los aspectos", dice Enzo Vogrincic (31), el actor uruguayo protagonista de La sociedad de la nieve (Netflix), que pasó de realizar obras de teatro independiente y pequeños papeles en distintas series a que cruzarse con estrellas de Hollywood que lo buscaban a él para conocerlo y saludarlo en la última entrega de los Premios Oscar.

"En el plano profesional me cambió todo por lo que significa atravesar un proyecto de este tamaño, el aprendizaje que obtuve en un proceso tan complejo y tan largo. A nivel humano a través de los amigos que me hice ahí, con la gente que trabajé y me fui vinculando. Y después a nivel de vida personal también, eso no siempre sucede, pero esta vez sí. Porque me empieza a afectar en mi vida más íntima, mis salidas al súper, en salir, en andar por ahí...", cuenta Enzo, quien en el filme de J.A. Bayona interpreta a Numa Turcatti, uno de los pasajeros del avión que cayó en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972.

Un dato para ejemplificar el alcance de La sociedad de la nievey, por ende, de la figura de Enzo, narrador principal del relato: fue vista por más de 250 millones de personas en Netflix. Y es la película más vista en la plataforma en idioma español. Sin dudas, una masividad a gran escala que lo llevó a acumular millones de seguidores en las redes sociales, a recibir ofrecimientos laborales de todo tipo y hasta realizar como modelo grandes campañas publicitarias.

"Es demencial desde mucho aspectos. Y también es gracioso... he visto colchas con mi cara, también remeras, tazas, mucho merchandising... Es muy gracioso porque uno está acostumbrado a verlo con caras de otro, pero verlo con la de uno es una sensación de disociación, uno se empieza a separar. Pero lo noto el cambio en todo, es salir de casa y tener miradas, conversaciones, saludos... Por suerte siempre desde un lugar de amor. Eso me empieza a obligar a ser mejor persona, porque siempre estoy en la escucha, desarrollando empatía...", le detalla Enzo a Clarín en el marco de los últimos Premios Platino Xcaret, donde él ganó como mejor actor y La sociedad de la nieve como mejor película iberoamericana.

#### -¿Nunca te costó manejar este nivel de explosión?

-Al principio es 'no sé cómo manejar esto'. Y al tiempo vas aprendiendo que es conversar y escuchar a la persona. Es más sencillo, es seguir con tu vida con esta nueva faceta.

Nacido en 1993, Enzo se crío en Gruta de Lourdes, barrio humilde de Montevideo. Hijo de Guillermo Vogrincic, ex jugador de Montevideo Wanderers, probó primero con el fútbol pero luego se reveló al mandato paterno y apostó por su pasión: el teatro. A los 20, entró en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu (Emad) para formarse.

Comenzó su carrera en distintas producciones teatrales, y luego llegó el cine con *La noche de 12 años* (Netflix, 2018) y después con *9* (2021), donde por primera vez protagonizó interpretando a una joven promesa del fútbol.

También realizó roles secundarios en las series Porno y Helado (Prime Video) y Iosi, el espía arrepentido (Prime Video), aprovechando que muchas producciones argentinas se filmaron en Uruguay en época de post pandemia.

"Quiero agradecer a las oportunidades... Vengo de Uruguay, que es un país chiquito, con pocas oportunidades. Y de un barrio también que tiene a su vez menos oportunidades. Y cuando alguien te da la oportunidad de algo hace realmente una gran diferencia en la vida de uno", dijo Enzo en el discurso de agradecimiento de su Premio Platino, donde se llevó una gran ovación.

Y luego destacó a Bayona, el director que le dio la gran oportunidad de su vida.

La directora de casting de La sociedad de la nieve, María Laura Berch, lo vio de casualidad en una obra con la que él se presentó en Buenos Aires y pidió su número. Así lo invitó a participar del largo proceso de casting que comenzó tres años antes del estreno de la película. "Cuando me llegó el mail con un monólogo, todo muy secreto, dije 'la oportunidad es ahora'", recuerda Enzo.

"Enzo comparte con Numa Turcatti nobleza, bondad, pero también misterio. Toda su interpretaSpot .



Numa Turcatti. Así se llama el fallecido héroe de la tragedia de los Andes que interpreta Enzo.

ción está tocada por ese hálito de enigma, que dota su presencia de peso, pasado y memoria. Y como el auténtico Numa habría hecho, Enzo se ganó el cariño de todos sin destacar por encima de nadie", dijo el español Bayona (Lo imposible y Jurassic World: el reino caído), a puro elogio, en un posteo que le dedicó destacando por qué lo eligió para el papel principal.

#### -¿Ganar el Oscar hubiera sido el cierre perfecto (la película contó con dos nominaciones: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería)?

-Lo lindo fue estar ahí, eso habla de que la película llegó. Pero sí hubiera sido lindo, como una frutilla de la torta después de tanto esfuerzo. Porque llegar a los Oscar es un desgaste de un año entero de promoción, viajes, llevar la película, que la vean... La idea de Jota (Bayona) siempre fue que la gente vea la película porque así la iba a entender. Y lo que pasa allá es que a veces el idioma puede llegar a ser una barrera y no están tan acostumbrado a ver cine en español. Lograr que la gente la vea fue un esfuerzo brutal y lo logramos. Y ganar hubiera sido espectacular, la frutilla...

#### -¿Y ahora? ¿Sentís que existe una expectativa o presión por ver tu próximo paso?

-Es una buena pregunta... Uno podría llegar a imaginar cierta presión, pero presión como tal no existe. Eso sería por ahí uno mismo poniendo por delante el deseo o la expectativa del otro. Como trato de no hacer eso para no enfermarme y poder seguir disfrutando de lo que hago, no pienso en eso y lo que hago es elegir con el corazón. Y eso lo hice siempre, más allá de tener oportunidades o no. Siempre decidí con el corazón cuando me llegaba una propuesta o iba a un casting.

Hoy en día lo que si voy desarrollando es dónde siento yo que tengo algo para dar, si voy a tener ganas de enfrentarme al ciento por ciento a ese proceso. Y también es algo que queda filmado para siempre. Yo en teatro me animo a cualquier cosa, ahí puedo delirar. Pero el cine queda para siempre, y yo soy muy vergonzoso. Pensar que algo que hice puede quedar grabado para siempre me pone mal. Por eso me cuesta elegir proyectos. Pero no pongo expectativas, si es algo que me gusta lo voy a hacer.

#### -¿Tenés sueños en la profesión, el deseo de trabajar con tal o cual



Yo en teatro me animo a cualquier cosa, ahí puedo delirar. El cine queda para siempre, y soy muy vergonzoso".

#### director?

-Sabés que no. Como el cine nunca estuvo en mi ecuación de vida, es una cosa nueva, como que no he tenido tiempo de desarrollar sueños. El sueño era simplemente actuar y eso se está cumpliendo. Pero no tengo otro tipo de expectativa. Si me viene alguna expectativa, vuelvo para atrás y la elimino porque sé que no es real, no me lleva para ningún lado. Hay cosas que hacer en este momento y me dedico a esto.

#### -Una pregunta repetida que te hacen es cuándo vas a actuar en Hollywood. ¿Qué respondes?

-Que voy a leer el guion y ahí voy a saber si es para mí o no. Si es bueno, diré 'en esta quiero estar, donde sea que se filme'.

#### Ahora estás en una situación de que podés empezar a decir que no...

-Siempre dije que no. Antes las oportunidades eran menos, pero siempre tuve muy en claro cuando era un no. Con el tiempo voy a ganando la libertad de plantarme con esa decisión mía de decir 'esto realmente no lo quiero, no lo necesito'. Y cuando no estoy filmando me dedico a otros proyectos, a otro trabajo, a otros aspectos de mi vida.

#### -Tenes muchas otras inquietudes más allá de la actuación...

-Sí, de todo. Ahora con unos amigos hice el diseño de sonido de una obra de teatro. Después estoy trabajando una idea de una obra en casa, para dos espectadores, algo bien de experimento que va a ser solo para mis amigos, je. Es para experimentar, y capaz desarrollar una idea más grande. Son cuelgues, vicios personales de desarrollo teatral.

#### -También haces cosas de diseño gráfico...

-Sí, muchos años trabajé para arquitectos y diseñadores de interiores para 3D. Me mandaban los planos y yo hacía las imágenes de cómo iba a quedar terminada esa construcción o la remodelación. Esa herramienta me permite ilustrar, hacer cosas que me gustan.

#### -Volviendo al actuación, ¿qué se puede saber de tu próximo proyecto?

-Hay dos proyectos con los que comulgué mucho. Los leí e instantáneamente dije 'uh, con esto tengo ganas de estar acá'. Pero todavía falta un tiempo para eso. Ya llegará. ■

## Murió el director Laurent Cantet

Fue el responsable de la exitosa "Entre los muros". Tenía 63 años.



Cantet. Fue también el realizador de "Recursos humanos".

El director francés Laurent Cantet murió ayer a los 63 años, después de una larga lucha contra el cáncer, según confirmó su representante, Isabelle de la Patellière. El cineasta obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes en el año 2008, gracias a su exitosa película Entre los muros.

Gracias a ese premio, Laurent Cantet por fin pudo conseguir reconocimiento internacional, tras convertirse en el primer director francés en 20 años en llevarse a casa la estatuilla. Su filme más exitoso está basado en la novela homónima de François Bégadeau y narra la historia de un profesor de un colegio secundario conflictivo situado en un barrio marginal del distrito 20 de París.

Lo más llamativo de esta película es que los alumnos son verdaderos alumnos y el profesor (Bégadeau) es un verdadero profesor. Esto hizo que sea posible mostrar la cruda realidad que se vive día a día en las aulas, con la mayor transparencia.

"Empecé escribiendo un guion que transcurría dentro de las paredes de un colegio. Encontré por casualidad a François en una radio, donde fue a presentar su libro. Habló del tema, leyó unos extractos y sentí que podía aportar toda la dimensión documental que quería dar a la película", le dijo Laurent a **Clarín** durante su visita a Buenos Aires en 2009, para presentar *Entre los muros*.

Además del reconocimiento en Cannes, el filme obtuvo una nominación al Oscar en la antigua categoría "Mejor película de habla no inglesa". En 2001, gracias a Recursos humanos, su primera película, ganó el Premio César a "Mejor opera prima".

Sus películas solían reflejar los problemas de las sociedades modernas, especialmente haciendo foco en la juventud y la violencia. Y en Arthur Rambo, su última película que estrenó en 2021 en el Festival de San Sebastián, demostró que ese seguía siendo su foco.

En esa ocasión abordó un tema muy actual, fiel a su estilo: los mensajes de odio a través de las redes sociales. Además volvió a llamar a la reflexión sobre la libertad de expresión, las clases sociales y la raza. Actualmente estaba ocupado en un proyecto a estrenarse en 2025, **El aprendiz**. La quimioterapia le impidió continuar en la posproducción de la película, en la que estaba trabajando con Marie-Ange Lucciani, la productora de la exitosa película *Anatomía de una caída*.

Corría el mes de septiembre de 2009, a casi un mes del estreno de El secreto de sus ojos en la Argentina. Y mucho antes de ganar el último Oscar para el cine argentino en la ceremonia de 2010, el filme con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella bien pudo ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.

Pero Cantet, que venía del éxito de Entre los muros, fue elegido presidente del Jurado. Y en su momento trascendió que el francés casi que ordenó al resto de sus compañeros que no votaran por la película argentina, porque no le había gustado nada. Terminó ganando la Concha de Oro la china Ciudad de vida y muerte, de Chuan Lu. Y luego, en los premios Goya, que entrega la Academia de Cine española, ganó como mejor película extranjera en español y a la mejor actriz protagónica, para Soledad Villamil.■

52 Spot

#### Música

# Dillom presentó "Por cesárea": doce potentes canciones introspectivas

Disponible desde hoy en plataformas, en su segundo álbum participan Andrés Calamaro y Lali, entre otros.

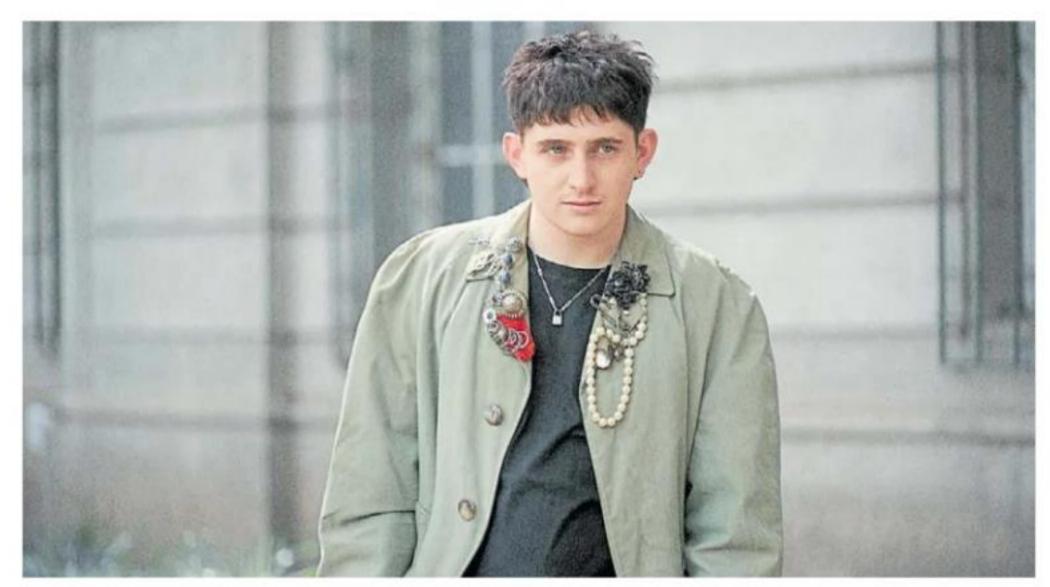

Dylan León Masa. Es el nombre del DNI de Dillom, que a los 23 años es una de la figuras del género urbano.

Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com A las 0 horas de hoy, Dillom lanzó su segundo álbum, **Por cesárea**. Dos días antes hubo un anticipo exclusivo, por rigurosa invitación, en el clásico e imponente marco del Teatro Coliseo.

Un detalle es que se pedía asistir "total black" y se recomendaba

"traer abrigo", dos requerimiento que hacían subir la intriga y la expectativa, ya que el precedente de la presentación de su álbum debut **Post mortem** fue armar su propio funeral en Teatro Vorterix. Aquella vez, Dillom arribó en un coche fúnebre, dentro de un ataúd.

y adoración de culto, Dillom es respetado, admirado y querido por sus pares, tal como se comprobó con los invitados famosos que asistieron al evento: Lali, Wos, Ca7riel y Paco Amoroso, Ale Sergi (de Miranda!), Joaquín Levinton, Broke Carrey, Blair, Taichu, Six Sex y Justo FM (de Silvestre y La Naranja).

Para ingresar a la sala había que atravesar una suerte de instalación, pasando por dentro de telas de plástico. Dado el título del disco, que hace días circulaba por las

#### Lo lanzó en el Coliseo, ante Wos, Ale Sergi, Ca7riel y más colegas.

redes, tal vez se trataba de la representación de un gigantesco útero.

Una vez adentro, el teatro estaba completamente a oscuras y muy refrigerado. Tras un tiempo de espera -donde cada tanto se oía con sonido cuadrafónico un bebé llorando- se llenó por completo y comenzó a sonar el disco.

Y justo cuando parecía que se trataba de una escucha multitudinaria, como hicieron Ca7riel y Paco Amoroso con su jacuzzi en el reciente Lollapalooza, de pronto se encendieron luces poderosas que encandilaban y dejaban ver a una madre y un chico caminando por el escenario durante unos pocos segundos, hasta que volvió la oscuridad total.

Se sucedieron más canciones y luego hubo otra escena: apareció el propio Dillom, que se subió a una silla y agarró una soga colgada con un nudo, como dispuesto a suicidarse. Inmediatamente hubo otro fundido a negro.

En total fueron doce canciones, con títulos como Últimamente, La novia de mi amigo, Cirugía, Mentiras piadosas, Buenos tiempos, Muñecas, Coyotey Ciudad de La Paz.

En el tema Mi peor enemigo participa Andrés Calamaro, y en La carie hay un ft de Lali, que arranca cantando Plegaria desvelada de María Elena Walsh.

El disco suena impactante y potente, con canciones muy introspectivas y confesionales, con mucho sabor a catarsis, como es habitual en él. El resultado es otro gran paso en la carrera de un artista que ya es figura y marca tendencia dentro de la música actual.

El viernes pasado Dillom publicó en sus redes sociales y en You-Tube un teaser que advierte de una nueva etapa por venir. El lunes empezó la semana posteando un link hacia un countdown en Spotify, develando el título y arte de tapa del disco con fecha de salida para hoy, y un pequeño clip audiovisual; una ecografía filmada en Súper 8.

La cuenta regresiva continuó marcando el paso de las horas hasta que su segunda obra de larga duración ya se encontró publicada en aquella plataforma. ■

# Nicki Nicole generó polémica en las redes por un supuesto plagio

El anuncio del lanzamiento de un tema nuevo de un artista importante siempre es noticia porque genera una enorme expectativa entre millones de fans. Esta semana, la cantante y compositora Nicki Nicole avisó que iba a sacar un single llamado *Ojos verdes* y se generó una inesperada polémica.

En su primer posteo al respecto, Nicki incluyó unos segundos del comienzo del video de la canción, donde canta "Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas". De inmediato saltaron los primeros comentarios, con elogios y críticas.

Tanto en Instagram como en X y
Facebook, muchos fans se sorprendieron por la enorme similitud con el tema Trátame suavemente, del primer disco de Soda Stereo. Es una canción compuesta por Daniel Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados recieron los ca popular: se ese pequeñ compositore compositore del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados ca popular: se ese pequeñ compositore compositore del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados ca popular: se ese pequeñ compositore compositore del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados ca popular: se ese pequeñ compositore compositore del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados ca popular: se ese pequeñ compositore compositore del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados compositores del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados compositores del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados compositores del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local, Los Encarporados compositores del Melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo pionero del tecno local por la melero, que solía tocarla con su grupo por la melero, que solía tocarla con su grupo por la melero, que solía tocarla con su grupo por la mel

gados. Federico Moura, productor artístico del álbum debut del trío, sugirió incluirla.

Otros seguidores remarcaron que el ritmo es típico de las célebres cumbias lentas de Gilda, pero sin apuntar a ningún parecido en particular.

En la noche del miércoles, *Ojos* verdes completo, con video y todo, llegó a las plataformas digitales y YouTube. Ahí era posible ver que no hubo ningún tipo de plagio ni copia, ya que en los créditos aparece el nombre de Daniel Melero. Es una práctica común desde que aparecieron los sampleos en la música popular: se incluye al autor de ese pequeño tramo junto a los compositores del tema.

Consultado al respecto, el manager de Melero confirmó que se pidieron todos los permisos correspondientes Ojos verdes es la primera canción que Nicki Nicole lanza este año y es un giro nostálgico en su carrera, con un guiño a su propia infancia en las calles de Rosario.

"Siempre que vuelvo a Rosario vuelvo a escuchar cumbia, porque a mi familia le encanta. Escucho las canciones que oía de chiquita cuando salía y me agarra la nostalgia", expresó la cantante de 23 años en una entrevista con la agencia EFE. "Antes no me sentía preparada, le tengo mucho respeto y cariño", explicó la rosarina.

Tatool, el productor del tema, le mostró la base y le animó a poner-le una letra, que ella enfocó en el empoderamiento tras una ruptura amorosa: "A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas./ Sé que estás con otra pero pensando en mí".

Por supuesto que muchos fans

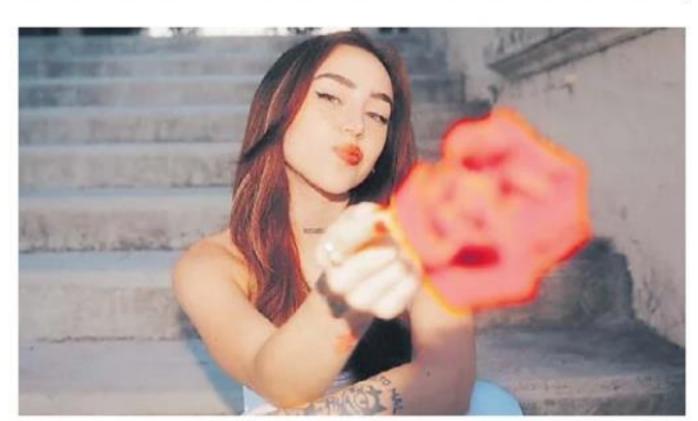

Flor. La rosarina sostiene una rosa en el videoclip de "Ojos verdes".

creerán que esa letra se refiere a su reciente ruptura con el cantante mexicano Peso Pluma, pero Nicole aseguró que *Ojos verdes* es algo "propio" que va "más allá de otras personas y otros vínculos".

Esta es la primera vez que la cantante explora la cumbia como solista, pero desde que dio sus primeros pasos en la música en 2019 con su mega éxito *Wapo traketero*, se ha destacado por su eclecticismo, tocando ramas musicales muy diversas de la música urbana, como el hip-hop, el trap o el reggaetón. "Lo que más me gusta es conocer los nuevos géneros y saber que puedo hacerlos. No hay nada que me haga sentir más útil que decir: puedo hacer una cumbia y suena súper bien, aunque obviamente siempre acompañada por mi equipo", le dijo a EFE.

Se embarcará en septiembre en una gira por Estados Unidos en la que pasará por ciudades como Nueva York, Miami o Chicago presentando su último álbum, *Alma*, aunque habrá espacio para nuevas canciones, como *Ojos verdes*.

#### Spot

#### 53

#### **Teatro**

## Una Laurita Fernández magnética brilla en "Legalmente rubia"

Interpreta a Elle, papel que en cine hizo Reese Witherspoon. La acompañan Fede Salles, Costa y Mario Pasik. Las diferencias con la puesta de Broadway.

#### "Legalmente rubia"

Buena

Autor: Heather Hach. Música y letras: Laurence O'Keefe, Nell Benjamin. Dirección: Ariel Del Mastro, Marcelo Caballero. Con: Laurita Fernández, Costa, Mario Pasik. Sala: Liceo (Rivadavia 1499).

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

El ascenso de Laurita Fernández en el género musical pareciera no encontrar límites. Luego de reemplazar a la mismísima Susana Giménez en Sugar, estuvo el año pasado en Matilda, el musical, y ahora en Legalmente rubia, que estrenó en el Teatro Liceo, es la protagonista absoluta. Laurita es una excelente bailarina, sabe cómo manejar su cuerpo y moverse en el escenario. Tal vez a su voz le falte cantar algo mejor de lo que hace, pero su magnetismo es total.

Legalmente rubia fue un éxito algo inesperado producido por Hollywood, que tenía a Reese

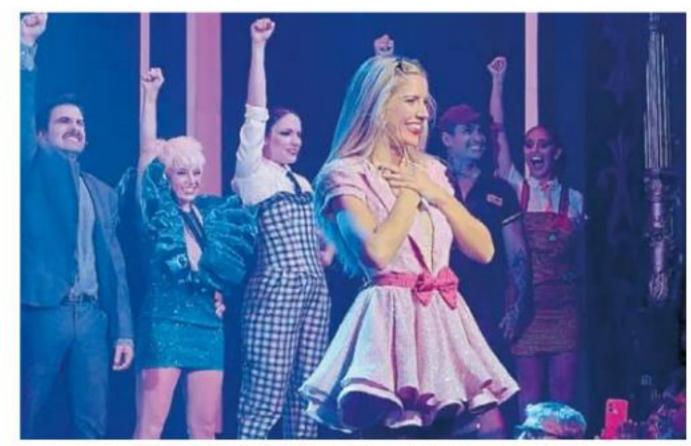

Ascenso. Laurita no parece tener techo en el género musical.

Era Elle Woods, una chica un tanto ingenua y más preocupada por la moda que por otra cosa, que cuando Warner (Santiago Ramundo, aquí), su novio estudiante de abogacía la deja porque siente que ella no está a su par, decide anotarse en Harvard a estudiar Derecho y reconquistarlo.

Fue por 2001, antes de que Witherspoon ganara el Oscar por Johnny & June - Pasión y locura, junto a Joaquin Phoenix, y ahora,

Witherspoon como protagonista. mientras la tercera parte de Legalmente rubia se encuentra en preproducción (tuvo su secuela en 2003), llega a la Argentina la versión musical, originada en Broadway.

> Tanto la película como la puesta de Ariel del Mastro y Marcelo Caballero hacen hincapié en los prejuicios. Como Paulette, la peluquera, se llamó a Costa, que no es cantante ni bailarina, y se gana al público sentado en las mesitas de adelante con su simpatía.

Quienes sí cantan muy bien son

Fede Salles (Emmett, a quien conoce en Harvard) e Ivanna Rossi, que interpreta a la presa a la que Elle y un equipo de abogados, presidido por el misógino Callahan (Mario Pasik) tratan de salvar, acusada de homicidio. A Rossi Ariel del Mastro ya había dirigido en Peter Pan: ella era Wendy.

Legalmente rubia es de esas comedias musicales que se montan en Broadway y en el West End londinense, productores argentinos compran los derechos de la obra hay distintas formas de conseguirlos, dependiendo de qué se quiere montar- y la estrenan en Buenos Aires.

Son tiempos complicados, ya sabemos que no hay plata, aunque la gente llena las salas de teatro como hace unos años, y la versión estrenada en el Liceo es algo así como un montaje reducido, en parte por el tamaño del teatro y su escenario: aquí el elenco lo integran 15 bailarines y actores, y en Broadway eran el doble.

Legalmente rubia no tiene hits como para tararear a la salida, pero en su conjunto es un espectáculo armonioso y con algunas escenas muy bien logradas. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Se contacta con sus emociones y privilegia los vínculos de amistad sinceros. La actividad social crece con buenas perspectivas.

#### TAURO

La afinidad con algunos colegas sirve de guía en la toma de decisiones. Despeje dudas que le impiden acercarse a sus propósitos.

#### **GÉMINIS**

La diversidad y profundidad en los temas que trata incentivan el debate. Logra el entendimiento deseado con colegas y socios.

#### CÁNCER

Definiciones para aclarar posición con más prudencia. Si evalúa sus actos evitará errores que lo confunden, toma conciencia.

#### LEO

Nuevos vínculos de amistad favorecen la calidad del intercambio. La seriedad en las relaciones comerciales es indispensable.

#### VIRGO

Etapa de replanteos en el plano profesional. Se adapta a la realidad, asuntos no resueltos requieren de una reflexión especial.

#### LIBRA

Lleve intuiciones al terreno práctico y evalúe recursos. Implementa métodos adecuados para despejar el ambiente de trabajo.

#### **ESCORPIO**

Ponga en claro sus necesidades más allá de los hechos concretos. Concentra su energía en función de proyectos para el futuro.

#### SAGITARIO

Cambios estructurales para reformular el rumbo. Si hay ideas que no comparte trate de modificarlas sin provocar conflicto.

#### CAPRICORNIO

Escucha sugerencias que pueden mejorar su estrategia de trabajo. Las situaciones actuales ponen en sintonía la actividad grupal.

#### **ACUARIO**

Confie en el apoyo de sus socios y encontrará un lugar más adecuado para el diálogo. Sea oportuno, sus propuestas son escuchadas.

#### PISCIS

Resuelve problemas y hace valer su inteligencia para tomar una distancia adecuada. Aventúrese en el cambio de algunos hábitos.

#### Personaje

## Una corte de Nueva York anuló la condena por abuso contra Weinstein

El máximo tribunal de Nueva York anuló en un fallo dividido la condena por abuso sexual de 2020 contra el productor ligado al cine Harvey Weinstein, en lo que había sido el emblemático juicio del movimiento #MeToo, al considerar que existieron "atroces" errores en el procedimiento.

"Concluimos que el tribunal de primera instancia admitió erróneamente testimonios de presuntos actos sexuales previos sin cargos contra personas distintas de los denunciantes de los delitos subyacentes", dice la decisión del tribunal por 4-3. "El remedio para estos errores atroces es un nuevo juicio", violencia sexual y permite a los de-

dijo el fallo según cita la agencia AP.

En concreto, el tribunal apuntó contra el testimonio de distintas mujeres por fuera de las denuncias que habían servido para perfilar al ex magnate de Hollywood. "Es un abuso de la discreción judicial permitir acusaciones no probadas de ninguna otra cosa más que un mal comportamiento, que destruye el carácter de un acusado, pero no arroja luz sobre su credibilidad en relación con los cargos penales presentados en su contra", justificó el tribunal en su fallo.

"La determinación de la mayoría perpetúa nociones anticuadas de



Marcha atrás. Igual, el depredador seguirá detenido por otra causa.

predadores eludir la rendición de cuentas", escribió en su disidencia.

Weinstein, de 72 años, está cumpliendo una sentencia de 23 años en una prisión de Nueva York tras su condena por cargos de acto sexual delictivo por practicar sexo oral por la fuerza a una asistente de producción de cine y televisión en 2006 y violación en tercer grado noroeste de Albany. ■

por un ataque a una aspirante a actriz en 2013.

Seguirá detenido porque fue declarado culpable en Los Ángeles en 2022 por otra violación y sentenciado a 16 años de prisión. Actualmente está encarcelado en Nueva York, en el centro penitenciario de Mohawk, a unos 160 kilómetros al

Spot CLARIN - VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024

### Recomendados del fin de semana

#### Música

#### Guasones

HOYALAS 20.30

Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. El exitoso grupo de rock de La Plata vuelve a tocar en CABA.

#### Airbag

HOYALAS21

Luna Park, Corrientes y Bouchard. Sexta función del año del popular grupo de los hermanos Sardelli en el legendario estadio de box.

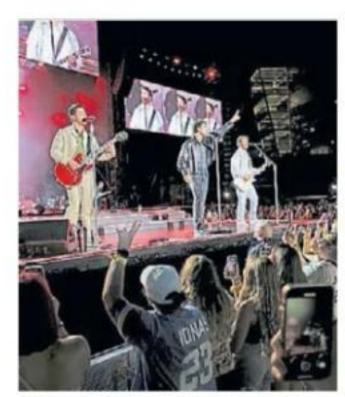

Jonas Brothers. Movistar Arena.

#### **Jonas Brothers**

HOYYMAÑANA A LAS 21

Movistar Arena, Humboldt 450. Nick, Joe y Kevin Jonas vuelven después de más de una década con un repaso de sus hits y la presentación de su nuevo álbum. Telonera: Delfina Campos.

#### Tini

HOYYMAÑANA A LAS 21.30

Club Hurlingham, Gral. Julio Argentino Roca 1411.

Presenta "Un mechón de pelo" en el tradicional club de zona Norte.

#### Mikecrack y La Superarma Secreta

MAÑANA A LAS 20

Teatro Opera, Av. Corrientes 860. La exitosa serie animada que tiene más de 43 millones de suscriptores en YouTube cobrará vida en el escenario.

#### Estopa

MAÑANA A LAS 21

Luna Park, Corrientes y Bouchard. El famoso dúo español formado por David y José Muñoz celebra sus 25 años de carrera.

#### Victoria Engel

MAÑANA A LAS 23.30

Crobar, Marcelino Freyre y Paseo De La Infanta.

La DJ argentina se dispone a superar su propio récord de más de siete horas tocando bajo el concepto "444 Series Take Over".

#### **Gustavo Cordera**

DOMINGO A LAS 20.30

La Trastienda, Balcarce 460. El ex cantante de Bersuit Vergara-



Fenómeno. La colombiana de 32 años es una de las referentes latinas de la música urbana.

#### **HOY Y MAÑANA EN VÉLEZ**

#### Karol G llega con su gira "Mañana será bonito"

La mundialmente famosa cantante colombiana llega con su gira "Mañana será bonito". Consagrada como una de las referentes latinas más importantes de la música urbana, Karol G está recorriendo escenarios de Costa Rica,

Chile, Venezuela, México, Paraguay, Perú, Brasil y El Salvador. Con este periplo, la colombiana tratará de emular el suceso alcanzado en Estados Unidos, donde su gira fue la de mayor recaudación durante 2022. La artista nacida ha-

ce 32 años bajo el nombre de Carolina Giraldo Navarro tiene 32 millones de suscriptores en You-Tube y 56 millones de escuchas mensuales en Spotify. Hoy y mañana a las 21 en estadio Vélez, Av. Juan B. Justo 9200.

#### **Biohazard**

DOMINGO A LAS 21

Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. El legendario grupo de hardcore y hip-hop de Brooklyn vuelve al país con su formación original y toda su fuerza y canciones clásicas.

#### Teatro

#### Esperando la carroza

HOYLAS 19.30 Y 22; MAÑANA A LAS 19.30 Y 21.30 DOMINGO A LAS 18.30

Teatro Broadway, Corrientes 1155. Entradas desde \$20.000

Vuelve la obra de teatro que dio origen al clásico del cine nacional. Con Campi, Paola Barrientos y elenco. Dirección: Ciro Zorzoli.

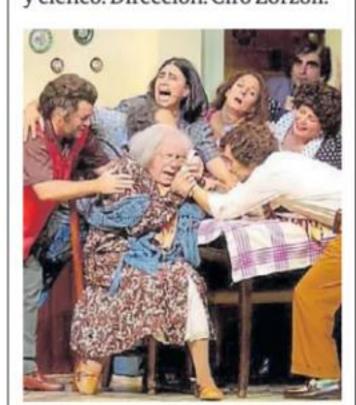

Esperando la... Teatro Broadway.

#### Lo sagrado

HOY A LAS 19.45; MAÑANA LAS 19.30 DOMINGO A LAS 19

Paseo La Plaza, Corrientes 1660. bat sigue con su carrera solista. | Entradas desde \$19.000.

Rafael es filósofo y escritor. De sorpresa, recibe la visita del hijo de una ex pareja. Durante una noche, definirán los límites de lo que entienden por sagrado. Con Julio Chávez, Eugenio Alonso y elenco. Dirige Julio Chávez.

#### En otras palabras

HOYALAS 19.30; MAÑANA A LAS 18.30 Y 20.15 DOMINGO A LAS 19

Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde \$22.000.

La historia de amor de Juana y Abel, que enfrentan su mayor desafío: él tiene Alzheimer. Con Gimena Accardi y Andrés Gil. Dirección: Nicolás Vázquez.

#### Series y streaming

#### El caso Asunta

DISPONIBLE EN NETFLIX

Miniserie de seis episodios sobre el asesinato de una chica de 12 años que conmocionó a España.

#### Absuelto

DISPONIBLE EN FLOW

Serie nórdica sobre un empresario que decide volver a su Noruega natal, luego de varios años de ser juzgado y absuelto por asesinar a su novia del secundario.

#### Knuckles

DISPONIBLE EN PARAMOUNT + Y FLOW

Miniserie con la historia de un guerrero alienígena, creada por John Whittington y Toby Ascher. Basada en la serie de videojuegos "Sonic

the Hedgehog" publicada por Sega.

#### Muestras

#### El mar que nos une

HOY, MAÑANA Y EL DOMINGO DE 14 A 20

Salas 608 y 607 del CCK, Sarmiento 151. Entrada gratuita.

Dos muestras sobre los vínculos entre Argentina e Italia. "Amerigo Vespucci, La nave piu bella del mondo" trae fotos de Maki Galimberti y Massimo Sestini. "Mis raíces están aquí" es una experiencia inmersiva.

#### Lo que la noche le cuenta al día

HOY, MAÑANA Y EL DOMINGO DE 11 A 19

Proa, Pedro de Mendoza 1929.

Retrospectiva de la obra de artistas argentinos como León Ferrari, Liliana Porter, Lucio Fontana, Alberto Greco Liliana Maresca, Marta Minujin, Adrián Villas Rojas y Ana Gallardo, entre otros.

#### Artífices del metal

HOYDE11A20

MAÑANA Y EL DOMINGO DE 10 A 20

Sala 33 del Museo de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Entrada gratuita Tres esculturas de grandes dimensiones de tres escultoras argentinas: Noemí Gerstein, Juana Heras Velasco y María Simón.

#### Cine

Desafiantes

SALAS: HOYTS ABASTO, UNICENTER.



Desafiantes. Con Zendaya.

De Luca Guadagnino. Tashi (Zendaya) es entrenadora de tenis. Casada con un campeón en mala racha, se arma un triángulo cuando reaparece el ex mejor amigo de él y ex novio de Tashi.

#### Guerra civil

SALAS: IMAX, CINEMARK PALERMO, HOYTS UNI-CENTER, CINÉPOLIS RECOLETA Y PILAR,

SHOWCASE BELGRANO Y NORCENTER.

En un futuro distópico hay una nueva guerra de Secesión en los Estados Unidos. Un grupo de periodistas se dirige a Washington para entrevistar al presidente.

#### Amor sin tiempo

SALAS: CINEMARK PALERMO, CINÉPOLIS RECO-LETAYPILAR, SHOWCASE BELGRANO.

Léa Seydoux vive una historia de amor en distintas épocas en este drama romántico con toques de ciencia ficción. La película francesa compitió en la última edición del Festival de Venecia.

#### Gratis

#### Orquesta Sinfónica Nacional

HOYALAS20

Auditorio Nacional, Sarmiento 151. Con dirección de Natalia Salinas, interpretará obras de autores franceses: Ravel, Berlioz y Franck.

#### Urquiza-Romero Dúo

HOYALAS20

La Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

El trompetista y el pianista tocan standards con arreglos originales.

#### Marcelo Filardo

MAÑANA A LAS 17

Museo Roca, Vicente López 2220. El cantante hace un repertorio de tangos tradicionales.

#### Pablo Toyos

DOMINGO A LAS 17

Museo Casa de Yrurtia, O'Higgins 2390. Interpreta clásicos de la música popular.

#### **Barbie Martinez**

DOMINGO A LAS 18

Plaza Seca del CCK, Sarmiento 151. Canta un repertorio dedicado a clásicos del jazz, con su banda.

## Clasificados





clasificados.clarin.com

| INDICEDERUBROS |         |
|----------------|---------|
| EPTOS B        | 1 ALQ.0 |
| ZONA           | ) в     |
| BOTÁNICO       |         |
| PALERMO        |         |
| PALERMO CHICO  |         |
| PALERMO VIEJO  |         |



OFRECIDO ALQUILER ZB
DEPARTAMENTOS

PALERMO 1amb Matienzo y Libertador \$290000 Dueño 2235133413

Countries & Urbanizaciones

ENCONTRALO TODOS LOS DOMINGOS EN

Clasificados

| ZONA         | ) | C |
|--------------|---|---|
| BARRANCAS    |   |   |
| BARRIO RIVER |   |   |
| BELGRANO     |   |   |
| COLEGIALES   |   |   |
| NUÑEZ        |   |   |



OFRECIDO ALQUILER ZC
DEPARTAMENTOS

BELGRANO 2amb 8voP 2 Balcone C/Frente \$400mil S/Individuales impe 1561988297

| EPTOS F     | 1 ALQ.   |
|-------------|----------|
| ZONA        | ) F      |
| CENTRO      | F 0 - 20 |
| CENTRO SUR  |          |
| CONGRESO    |          |
| MICROCENTRO |          |
| TRIBUNALES  |          |
|             | 編        |

|                   | 200 |
|-------------------|-----|
| OFRECIDO ALQUILER | Z   |
| DEPARTAMENTO      |     |

CONGRESO 3amb Bcón b/exp mts Riv-Corrient-Callao Dña II4I802609

| Riv-Corrient-Callao | Dña | 1141802 | 609 |
|---------------------|-----|---------|-----|
| ZONA                |     | )       | G   |
| BARRACAS            |     |         |     |
| BOCA                |     |         |     |
| CONSTITUCIÓN        | į.  |         |     |
| MONSERRAT           |     |         |     |
| P.LEZAMA            |     |         |     |
| P. PATRICIOS        |     |         |     |
| POMPEYA             |     |         |     |
| SAN CRISTÓBAL       |     |         |     |



SANTELMO

OFRECIDO ALQUILER ZG

MONTSERRAT 3amb \$450000 g. prop o Caución Iceta 1156377276

SEGUÍ BUSCANDO
TUS AVISOS EN

clasificados.clarin.com



OSSISCION A

OFRECIDO ALQUILER ZI

V.DEL PARQUE 2amb PH s/exp fte a/prof Concordia 3313 5478-2634

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

| ZONA        | ) . |
|-------------|-----|
| AGRONOMÍA   |     |
| CHACARITA   |     |
| COGHLAN     |     |
| PARQUE CHAS |     |
| PATERNAL    |     |
| SAAVEDRA    |     |
|             |     |

**VILLA ORTUZAR** 

**VILLA URQUIZA** 



OFRECIDO ALQUILER Z.

V.URQUIZA 2amb Dueño Lumin Impec garantia prop 11-5977-9540

R03 HABITACIONES EN CASAS DE FAMILIA YOTROS

OFRECIDO

HAB 1 y 2p bño coc Belgrano 1566 HABCABALLITO1PERS1159700833

RO7 CAMPOS

VENTA

ALFALFA , Maiz 200 Ha con riego Clodomira, Sgo 3515079173 Autos

clasificados.clarin.com



R15 AUTOMOVILES NACIONALES

**EIMPORTADOS** 

VENTA

HONDA

AUTOMOTORES 16 VENTA

R16 \rightarrow 4x4, PICK UPS, VANS, UTILITARIOS Y OTROS

VENTA

M.BENZ Sprinter 08 minibus dual 16/1 buen estado, al dia, u\$s 19.950 o permuta. 11-5572-4169



Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar



clasificados.clarin.com

ADMINISTRACION 24 PEDIDO

R24 EMPLEADOS

PEDIDO

Clarin

EMPLEADO ADMINISTRATIVO Joven P/Ag de autos Full Time Viva en zona Av.Constituyentes 5640 CABA info@jrautomotores.com.ar

ENCARGADO / CAJERO para Restaurant con experiecia. Enviar CV a: postulacioncafeterias@gmail.com

Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

R30 ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS

PEDIDO

TECNICO GNC instal.Mecan.Inyecc.P/ autos 1169071601 caba

R34 PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

PEDIDO

ASISTENTE c/experienc y referenc p/Imp Geriatrico Zona Norte Enviar CV al whatsapp: 11-6615-6724 SERVICIOS 36 PEDIDO

R36 ) 5

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS Y ABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa - Cobalt - Spin 11.64033783 CHOFER con/sin auto I5243I4935

CHOFER taxi \$35000 con jubilacion y obra social 156213-5559

CHOFER Taxi a/cargo 1160999703

DOT \ OFICIOSY

R37 OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS

PEDIDO

AYUDANTE de COCINA y COCINERO con experiencia y refer. Enviar CV a: postulacioncafeterias@gmail.com

MASAJISTA 18 a 25 años. Horario a convenir. Recoleta 112392-8156

MECANICO Oficial Automotor p-Jefe Taller Mandataria taxis II.50467764

PERSONAL para atención al público Panadería Cafetería. Enviar CV a: postulacioncafeterias@gmail.com

PLOMEROS Oficial especializado, oficial y 1/2 oficial. Presentarse en Cordoba 2910, 2A de 10 A 15h SERVICIOS 37 PEDIDO

REPOSITOR c/exper Nazca 2626

REPOSITOR Super Bulnes 2180

SEÑORITA p/dpto urg II28643049

VIGILADOR zona PALERMO exc pre sencia c/exp titulo Secundario en mano, (Excluyente) Env C.V. c/foto belen@proteccioninteligente.com

VIGILADOR Zona SAN ISIDRO c/exp b/presencia titulo secundario en mano, Excluyente Env C.V. c/foto a: belen@proteccioninteligente.com

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analítico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320. Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com



S

**SERVICIOS** 

R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

R47 s

SALUDYBELLEZA

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246I07

ASTROLOGÍA Y TAROT,

SEÑORA mad Abril 4566-2851

R55 TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE NATURAL Retornos Inmediatos No Falla Jamas 470I-2527



C

CONTACTOS

R58

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San Onofre \* A.Mendicino



Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria 0810.222.8476

Medios de pago:

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

#### **Fúnebres**



Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

AVISOS FÚNEBRES

**RECEPTORÍA** 

©11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856



DIARIO

#### Recordatorios

Homenajes

LABATON, Salomón (ZL) do papá. Con mucho amor te seguimos recordando siempre. Tu hijo Eduardo, Alicia y Adri



TORINO, Damián Manuel Ramón QEPD. 25.04.2024. Chris Spalding despide a su amigo y hermano de la vida y la familia Spalding acompaña a Amalia y familia en este triste momento.

TORINO, Damián Manuel Ramón QEPD. 25.04.2024. United Brokers, sus socios y staff despiden a su socio fundador y acompañan a Amalia y familia en este triste momento.

## Legales

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

POL-KA PRODUCCIONES S.A. (CUIT 30-67822531-9). Convóquese los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRO-DUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Absorción de pérdidas. 4) Consideración de la gestión desarrollada por los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 5) Designación de miembros titulares del Directorio. Delegación en el Directorio de la distribución de cargos. 6) Determinación del número y designación de miembros suplentes del Directorio. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 8) Designación de los miem-bros de la Comisión Fiscalizadora. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Alberto Pedro Marina. Presidente designado conforme acta de Asamblea de fecha 10.08.2022 y Directorio de fecha 11.08.2022.

#### AVISOS AL COMERCIO

IMPSA S.A. Ingenieria y Computa-ción S.A.U. AVISO ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 19.550 Y SUS MODIFICATO-RIAS. A) IMPSA S.A., con domicilio en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza el 16/06/1965, bajo el Nº 488; e Ingenieria y Computación S.A.U.,

AVISOS AL COM.

con domicilio legal en Carril Rodri-guez Peña 2451, Godoy Cruz, Pro-vincia de Mendoza, inscripta ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza el 3/11/1982, bajo el № 1.588; hacen saber por 3 dias que: A) Por Reuniones de Directorio del 14/12/2023 y Asambleas de Accionistas del 23/04/2024 de ambas sociedades, se ha aprobado la fusión por absorción mediante la cual IMPSA S.A. absorbe a Ingeniería y Computación S.A.U., la cual se disolverá sin liquidarse, todo ello de conformidad con el Compromiso Previo de Fusión suscripto el 14/12/2023. B) Valuación del activo y del pasivo de IMPSA S.A. (sociedad absorbente) según Balance de Fusion al 30/09/2023; i) Antes de la fusión: Activo: \$ 137.013.832.000 y Pasivo: \$ \$127.965.984.000; y ii) Después de la fusión: Activo: \$ 138.024.321.000 Pasivo: \$ 128.976.473.000. Todos los valores están expresados en pesos argentinos. C) Valuación del activo y pasivo de Ingeniería y Computación S.A.U. (sociedad absorbida) según Balance Consolidado de Fusión al 30/09/2023 Antes de la fusión: Activo: \$ 2.845.745.000 y Pasivo: \$ 2.530.766.000. Todos los valores están expresados en pesos argentinos. D) El capital social de

IMPSA S.A. no se modificará con la

AVISOS AL COM.

75 OFREC.

siendo este 2.138.900.000. E) Las oposiciones de ley deberán efectuarse en Carril Rodriguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 9 a 18 h dentro de los 15 días desde la última publicación de este edicto y tal como lo dispone el art. 83 inc. 3 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias. **EDICTOS JUDICIALES** 

75 OFREC.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº70, sito en la Av. de Los Inmigrantes 1950, Piso 5to. De Capital Federal, cita y emplaza al Sr. Agustín Pablo Espina DNI 26.123.750 para que comparezca a estar a derecho, en los au-tos "ESPINA AGUSTIN PABLO s/AU-SENCIA CON PRESUNCION DE FA-LLECIMIENTO" Nro. 29324/2012, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. El presente edicto deberá publicarse una vez por mes durante seis meses en el diario "Clarin". Buenos Aires 19 de Febrero de 2024.

RES. N.º 176-DDC-2024 dictada en el marco del Expte. 405-000351-2023-EXP. San Juan, 22 de febrero de 2024. LA DIRECTORA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR resuelve: Artículo 1º - Apliquese multa de Pesos Un Millón Cuarenta y Tres Mil con 00/100 centavos (\$1.043.000,00), Multa equivalente a Dos Canastas Básicas Total Hogar 3 publicadas por INDEC Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, CUIT 30-56133268- 8, por infracción a los art. 4º y 8º bis de la Ley 24.240." Fdo. Fabiana Carrizo, Directora de Defensa al Consumidor.

DIS. N.º 243/22 dictada en el marco del Expte. 8301-001762/2018. Neuguén, 28 de noviembre de 2022. LA DIRECTORA PROVIN-CIAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD dispone: Artículo 2º - DECLARESE la responsabilidad de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, por haber infringido con su accionar los artículos 4º, 8º bis y 19º de la Ley Nacional 24.240, conforme los fundamentos expuestos ut supra, y en consecuencia IMPONGASE multa de Pesos Trecientos Mil (\$300.000.-). Fdo. Abog. Ana Laura Morales. Directora Provincial de Protección al Consumidor de la Secretaria de Seguridad.

LICITACIONES

LICITACIONES



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria

LICITACIONES





LICITACIONES





#### CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 00007386/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2024 "ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO QUIRÚRGICO"

Fecha y hora de apertura: 10/05/24 a las 13:00hs

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.



Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría









#### CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 00005708/2024, LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2024

HOSPITAL DEL BICENTENARIO ESTEBAN ECHEVERRÍA POR UN (1) DÍA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2024 "PROVISIÓN DE INSUMOS DESIERTOS Y FRACASADOS PARA ESTERILIZACIÓN"

Fecha y hora de apertura: 10/05/24 a las 14:00hs

Valor de pliego: Pesos cero (\$0)

Retiro o Remisión de pliego: Se podrá solicitar al Departamento de Suministros, a través del correo electrónico: licitaciones@hbeecheverria.ar, informando razón social de la empresa, CUIT de la misma y datos del presente proceso. También podrá ser retirado en formato impreso, concurriendo personalmente ante el Departamento de Suministros del Hospital, de lunes a viernes en el horario comprendido de 9:00 a 16:00 horas. En ambos casos, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas.

ENCONTRA TODOS LOS DOMINGOS LA ACTUALIDAD DEL MERCADO DE

## Countries & Urbanizaciones

Clasificados





José Bonifacio 2700, Esq. Culpina

**NUEVO FLORES** 



11-59547609

constructiva\_mbrea



www.constructivambrea.com.ar

#### **VOLQUETES**

Empresa habilitada Gob. Ciudad de Buenos Aires

11 6097-6321





**4542-9435 / 4544-6321** 

deltejar\_ambiental@hotmail.com













MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN





Casa Central

Ruta 25 y Neuquén, Escobar. 3484334499



Sucursal Cazador

O Av. San Martín 2450, Escobar. 03484480380



Sucursal Colectora

O Colectora Este 2300, Escobar. 1123110267

# clasificados.clarin.com

**CLARÍN CLASIFICADOS** MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

Ingresando a receptoriaonline.clarin.com



#### Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



Inmuebles

#### **Clarín**grilla

Nº20.085

En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Lord Chesterfield.

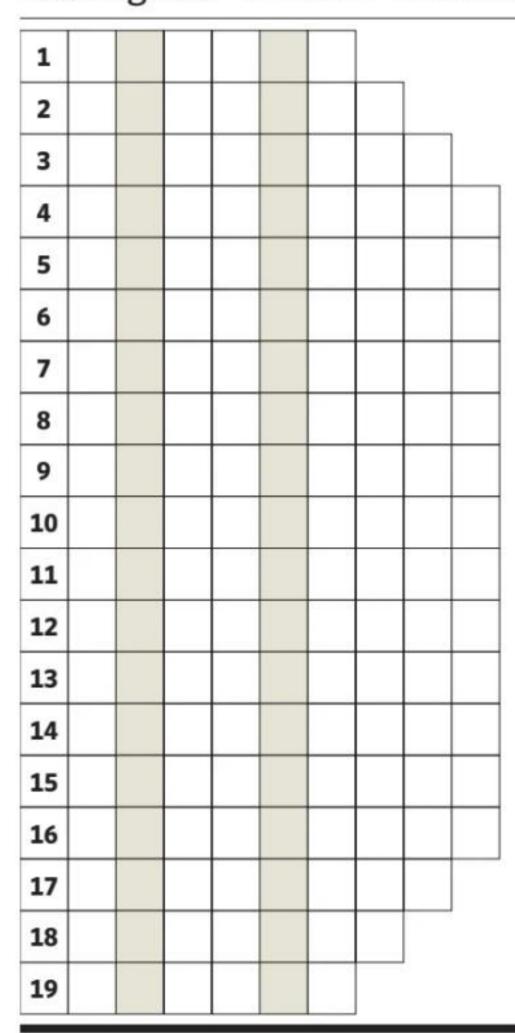

#### **Definiciones**

1 ► Dispositivo que avisa de algo mediante luces o sonido; 2 ▶ Perteneciente o relativo al Magreb, parte del noroeste de África, que comprende Marruecos, Argelia y Túnez; 3 ▶ Pal. lat. Edificio destinado a la exhibición de animales acuáticos vivos; 4 ▶ Sostener una cosa para que no se caiga o se tuerza; 5 ► Verbo que sólo se conjuga en determinados modos, tiempos o personas; 6 ► No preciso, vago, indefinible; 7 ▶ Gemir repetidamente; 8 ▶ El que organiza la realización de una obra cinematográfica o una emisión de radio o televisión; 9 ► Cielo sin nubes; 10 ▶ Composición poética en que las letras iniciales, medias o finales de los versos, leídas verticalmente, o en otra dirección, forman un vocablo o una frase; 11 ▶ Tonto, necio, de escaso juicio; 12 ► Engaño o artificio para dañar a otro; 13 ► Moldura cóncava de sección semicircular; 14 ► Rama de la física que se ocupa de la producción de temperaturas muy bajas; 15 ► Terreno poblado de chaparros; 16 ► Vuelto a poblar; 17 ► Almohadilla para clavar en ella alfileres y agujas; 18 ▶ Clavija que, puesta en el agujero de una barra, impide que se salgan las piezas que la barra sujeta; 19 ▶ Vacuno, relativo al buey o a la vaca.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - ar - bí - bla - bo - ca - ca - ce - cha cha - chan - ci - co - crio - crós - de - des - dia - do do - duc - fec - ge - ge - gre - im - ja - lar - llo - ma me - men - mi - mo - nia - no - ña - pa - pe - po - pre pro - quá - que - re - ri - rium - rral - se - so - sus - ta tar - te - ten - ti - ti - to - tor - ve - vi - vo - za.

#### Sudoku

Nº 6.778

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 8 | 7 |               |                |               | 1   |                                                                                                                   |
|---|---|---------------|----------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 5 |               |                |               |     |                                                                                                                   |
|   |   |               |                |               | 7   |                                                                                                                   |
|   |   | 6             |                | 1             | 9   |                                                                                                                   |
|   | 1 |               |                |               | 2   |                                                                                                                   |
|   | 3 | 7             | 4              |               |     |                                                                                                                   |
| 9 |   |               | 8              |               |     |                                                                                                                   |
|   |   |               |                |               | 8   |                                                                                                                   |
|   |   |               | 3              | 2             |     |                                                                                                                   |
|   | 4 | 4 5<br>1<br>3 | 4 5 6<br>1 3 7 | 4 5 6 1 1 9 8 | 4 5 | 4       5       7         6       1       9         1       2         3       7       4         9       8       8 |

| 8 |   |   |   |   |   | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 |   |   | 7 |   |   |   |
| 1 | 2 |   | 4 | 6 |   | 9 | 3 |
|   | 8 | 2 | 6 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 8 | 2 |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   | 8 |   | 3 |   |
|   |   | 9 |   |   |   |   |   |
| 3 | 4 |   | - |   | 2 | 1 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

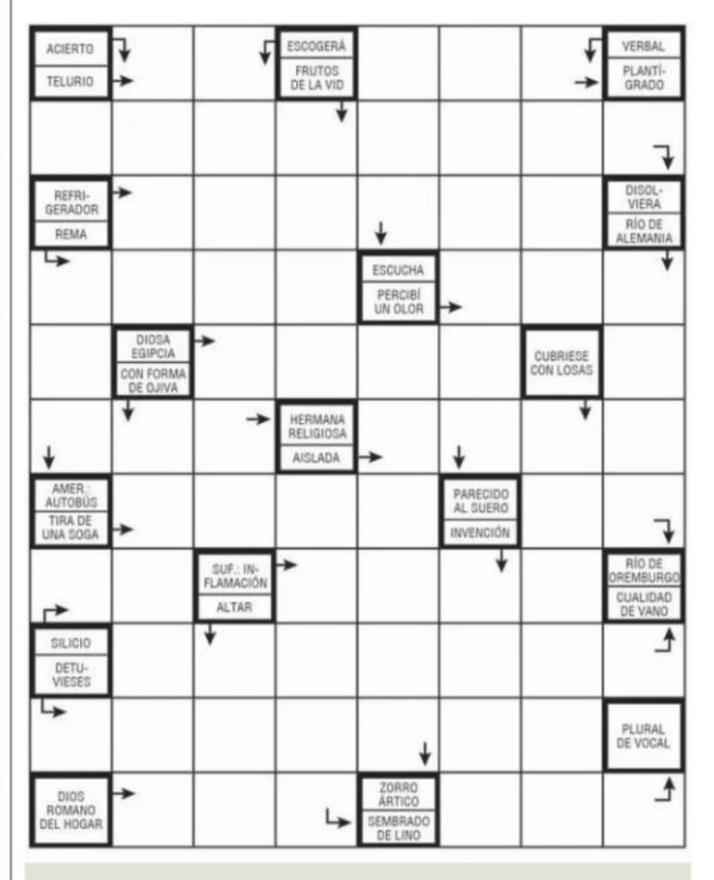

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.777

#### Básico

| 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |

|   | Av | anz | ad | 0 |   |   |   |   |   |
|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
|   | 4  | 2   | 3  | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 |
|   | 1  | 9   | 7  | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
|   | 5  | 8   | 6  | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 |
|   | 3  | 4   | 9  | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ı | 6  | 5   | 2  | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 |
|   | 8  | 7   | 1  | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 |
|   | 9  | 3   | 4  | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 |
|   | 2  | 6   | 8  | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 |
|   | 7  | 1   | 5  | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 |

#### Claringrilla Nº 20.084

El oprobio está en el crimen, no en el patíbulo. Pierre Corneille. Dramaturgo francés.

|    |   | V |   |   | <b>Y</b> |   |    |   |   |  |
|----|---|---|---|---|----------|---|----|---|---|--|
| 1  | F | E | В | 0 |          |   |    |   |   |  |
| 2  | E | L | 1 | М | 1        | N | Α  | D | 0 |  |
| 3  | D | 0 | С | U | М        | E | N  | Т | 0 |  |
| 4  | E | P | 1 | L | E        | P | S  | 1 | Α |  |
| 5  | U | R | В | A | N        | 1 | S  | М | 0 |  |
| 6  | С | 0 | М | U | N        | 1 | С  | Α | R |  |
| 7  | A | В | 0 | Т | 0        | N | Α  | R |   |  |
| 8  | ٧ | T | 0 | L | E        | N | C  | 1 | Α |  |
| 9  | R | 0 | М | Α | N        | С | E  | R | 0 |  |
| 10 | Т | E | н | U | E        | L | С  | Н | E |  |
| 11 | E | S | C | 0 | L        | L | E  | R | Α |  |
| 12 | Α | Т | E | М | P        | 0 | R  | Α | L |  |
| 13 | Т | Á | R | Т | Α        | R | 0  | S |   |  |
| 14 | ٧ | E | G | E | Т        | Α | L  | E | S |  |
| 15 | A | N | A | L | Í        | Т | 1  | С | 0 |  |
| 16 | R | E | E | М | В        | 0 | L  | s | 0 |  |
| 17 | E | L | 0 | С | U        | E | N  | Т | E |  |
| 18 | A | C | 0 | L | L        | A | R  | А | R |  |
| 19 | F | R | E | N | 0        |   | 11 |   |   |  |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Te, oso, diluyera, nevera, boga, olí, Isis, sor, sola, jala, Or, Si, itis, vanidad, parases, lar, aes. Verticales. Bus, tino, ojival, elegirá, ara, uvas, linar, oye, isatis, seroso, idea, oral, losase, Isar.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 6.999,90 - Genios \$ 1.500,00 - Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$1.500,00 - ELLE \$3.000,00 - Prescolar Genios \$2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1,900,00 - Relanzamiento Pasteleria en Casa \$4,999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14,999,90 -Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 60 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 60 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

#### "La importancia de la figura y el color"

En la escuela primaria los alumnos aprenden a leer y escribir entre otras cosas. Pareciera que fuera suficiente, la escuela primaria, la secundaria, etc etc., pero ninguna acusa recibo la "figura y el color". Seguramente se supone que aprenderán a apreciarlo con los años o en tallares de estudios y práctica de esa materia.

Hace años que fallecieron mis suegros y fueron los que hicieron y vendieron innumerables muñecos y figuras en cerámica y por cientos, tal vez sigan guardadas en mis estantes. Los mismos objetos que dono a las escuelas primarias podrían ser el trampolín para ejercitar, magnificar y

desarrollar los sentidos de los alumnos que

no figuran en ningún plan de estudio: las formas y los colores.

Todo tiene que ver con todo. A su vez, hace varios años que terminé dos carreras en Arte: licenciado y profesor, deseando donar 10



cuadros que pinté y tienen mucho que ver con lo que está aconteciendo en el mundo.

#### Lelio Munch

leliomunch@yahoo.com.ar

#### Sugiere "una retribución por la enseñanza"

Friedrich Nietzsche, el Águila de Occidente, escribió en el verano de 1876: "Los estados sinceramente democráticos tienen que garantizarles a todos la más alta educación a cualquier precio".

A ello podría agregarse la posibilidad voluntaria de todos los egresados de la universidades nacionales, entre los cuales se han contado nuestros cinco premios Nobel, de colaborar monetariamente con las mismas, como modesta retribución a la gratuidad de su tan valorada enseñanza"

#### Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

## El Presidente y "lo que todavía falta por hacer"

Si uno se guiara por el fervor con que aborda sus temas Milei, por lo persuadido que se halla respecto del rumbo de su plan económico y, sobre todo, por los halagüeños índices alcanzados, debieran sobrarle los avales emanados de los ciudadanos. Algo que aún no se verifica plenamente.

A través de su participación en la cena de la Fundación Libertad, expuso con orgullo las metas obtenidas durante sus primeros meses de gobierno.

En apariencia, tan contundentes como irrebatibles. Sin embargo, su alocución careció de referencias a otros asuntos de actualidad. Omitió aludir a algo que se esperaba y preocupa: el futuro de las universidades, la exorbitante suba de las tarifas y los paupérrimos niveles que afectan a los haberes de los jubilados y los asalariados en general.

Si partimos de la evidencia que recibió una nación devastada, lo lógico es que primero se aboque a establecer los cimientos de país y, gradualmente, avance en pos de balcones y terrazas.

Los últimos números, por los cuales se ufana, deberían acompañarse con pronósticos sensatos acerca de cuándo se visualizará la tan prometida -según sus palabras- "luz al final del túnel". Armonizar estimaciones fundadas con logros incontrastables, podría contribuir a mitigar el alicaído ánimo reinante.

#### Alejandro De Muro

demuroalejando4@gmail.com

#### Pide a una obra social por una operación para su amiga

Nuevamente por este medio vuelvo a pedir ayudar para mi amiga Maria Pia Scotoni, ya que su cobertura de salud IOMA la abandonó nuevamente a su suerte. Le apuntaron su pierna izquierda luego de una terrible infección, la cual no pudieron salvar.

Hoy necesita una nueva intervención ya que su muñón no quedó en optimas condiciones para colocar una prótesis. Necesita una nueva cirugía en el Sanatorio Tandil y poder luego realizar la prótesis en su pierna y así lograr una vida con mejor calidad.

Tendré suerte que alguna autoridad de Tandil IOMA se haga cargo de la solución.

#### No abandonen a María Pia, por favor.

#### Fabiola Penelas

fabiolapenelas@hotmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



26 de abril de 2014

#### **HACE 10 AÑOS**

#### El hábito K de mentiryotro modo de vertele

La costumbre del kirchnerismo de adulterar las estadísticas oficiales. estimuladas en sus tres primeras gestiones de gobierno, estalla en la tapa de Clarín con un título de alto impacto: "La pobreza sería cinco veces mayor de la que admite el Gobierno" El diario, en base a los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, informaba que en ese momento ya alcanzaba al 27,5% de la población. Ese dato desmentiría al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien venía de asegurar que en los últimos años había bajado "drásticamente". La indigencia también se había expandido. La portada destacaba asimismo otro cásico K: un funcionario del influyente Carlos "Chino" Zannini era investigado por corrupción. Clarín visualizaba, además, un cambio de hábito cultural: una nueva forma de consumir televisión, sobre todo las series. Creado en 1997 como una empresa proveedora de DVD por demanda y a domicilio, un nuevo sistema irrumpía en el mercado, mediante una plataforma que cambiaría para siempre las costumbres hogareñas.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











19°

MAÑANA

MÁX 18°

Correo 19°





ACTUALIZADAS Por Maitena



#### **Pasiones Argentinas**

## Cupido juega en Boca: elogio de Edinson Cavani

#### Marina Zucchi

mzucchi@clarin.com

Llegó como un concepto romántico, como algo más elevado que un goleador letal de estadística. Podría estar haciendo la plancha en Dubai, entreteniendo con sus puñales a un jeque. Prefirió gambetear en la morfología de La Boca, con el Riachuelo empujando la lanza.

rro de Carlitos Balá, Angueto. Lo dice la can-

ción del can invisible: "La vida tiene mil co-

sas que son hermosas y no se ven".

s un ilusionista. El tipo lanza la

flecha, el hincha la ve, la atrapa y

se la devuelve. Un juego casi tea-

tral. Un pacto escénico. La flecha

de Edinson Cavani es como el pe-

La historia de amor empezó fallida, con el novio plantando a la novia en el mismísimo altar. En agosto de 2022 un grupo de hinchas lo esperó en el aeropuerto de Ezeiza, pero Cavani nunca llegó. El pacto con Riquelme para emular al ídolo uruguayo de infancia Manteca Martínez a pura trepada de alambrado todavía estaba verde.

Hiperreligioso, seguidor de Cristo, "El Ki-

ller" no se apuró. Una de sus máximas es pensar que "los tiempos de Dios son perfectos", que nada ocurre antes ni después de lo que debe ser. Incluso los goles. El destino está hecho de otros relojes, maneja otros cronómetros.

En su sequía goleadora inicial en Boca, el hombre nacido en Salto tuvo que tolerar el humor argento más oscuro, la broma más brutal sobre su puntería. Un insolente le escribió en sus redes sociales: "Edi, si hubieras sido el piloto del 11S, las Torres gemelas aún existirían".

No confronta, no se enfurece, sigue rezando Edi en voz bajita. Si se enoja, no agarra pescuezos a lo Marcos Rojo. Prefiere la diplomacia, la corrección del discurso o el silencio. Su mayor revancha, el plato que come frío, es perforar redes y enseguida arrojar la flecha imaginaria. Daño a terceros a punta de lanza.

Este Tarzán que reemplaza las lianas por

los alambrados festeja así con arco y flecha porque reivindica a su pueblo originario, hace justicia con los invisibles y olvidados, pone en el mapa a los nativos Charrúas, los que ocuparon en un comienzo la costa norte del Río de la Plata, entre Maldonado y el Río Uruguay.

En un fútbol doméstico desdibujado por el VAR, ese asistente extranjero que atenta contra el ritmo, la picardía y la esencia del juego, "El Matador" viene a proponernos una tregua, un recreo visual, un espíritu lúdico, una oda a la simbología, un movimiento alegórico. El movimiento Cavani, la rebelión de las flechas.

En el Nápoles en el que vivió entre 2010 y 2013 se le llama al sentimiento "Colpo di fulmine". Un golpe como de relámpago. Ese destello eléctrico que atraviesa el pecho en cuestiones del amor. El rayo al que Julio Cortázar se refería como rompe huesos, ese "que deja estaqueado en la mitad del patio". Edinson Roberto direccionó su mejor tiro y acertó: flechazo mortífero al corazón del hincha de Boca Juniors.
■

CRIST

Libro de quejas

YO, MATÍAS Por Sendra





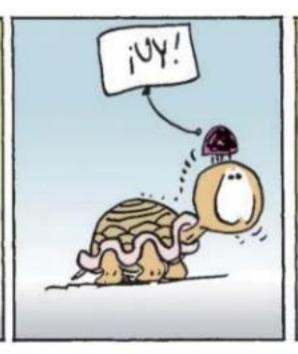





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

